# Levante

EDICIÓN L'HORTA

www.levante-emv.com

### EL MERCANTIL VALENCIANO

Este diario utiliza papel reciclado en un 80,5%

## El parón de renovables obliga a importar más luz de la generada

El retraso del despliegue de energía verde eleva la dependencia valenciana de otras autonomías La producción eléctrica de fuentes renovables no alcanza en este momento el 20 % del total

La C. Valenciana es el segundo territorio, después de Madrid, que más luz importa de otras zonas

PÁGINA 34



#### MANISES

La plataforma vecinal lleva la ampliación del aeropuerto al Defensor del Pueblo PÁGINA 17

### **PATERNA**

Más de 12.000 personas utilizaron el autobús que conecta el municipio con Port Saplaya PÁGINA 19

### **ENERGÍA**

Torrent instalará placas solares en tres edificios municipales con una potencia de 240kw PÁGINA 18

TRIBUNAL SUPREMO

### El TS delibera hoy sobre la prisión permanente para el asesino de Marta Calvo

El alicantino Vicente Magro dictará sentencia en un mes

PÁGINA 27 \_\_\_\_\_

**COMUNITAT VALENCIANA** 

### 424.000 usuarios se acogen a la rebaja fiscal de Mazón

Las deducciones ahorran 52 millones a rentas bajas y medias

El Consell pagará por la deuda en tres años lo mismo que en una década

PÁGINAS 6 Y 7

### El logro de los pacientes de ELA



Los enfermos se felicitan del acuerdo para una ley PÁGINA 45

### **FÚTBOL**

### La última derrota del Valencia agrava la decadencia del equipo

El club sigue sin un modelo competitivo

PÁGINA 39

### LA VIÑETA



### «Que tinguem sort»

LA COLUMNA

CARLES FRANCINO

Verano de 2017. La pandemia aún no estaba en el horizonte. El Real Madrid acababa de ganar la Liga. Faltaba menos de un año para que Sánchez descabalgara a Rajoy. Y ya se intuía que lo del 'procés' podía acabar como el rosario de la aurora: por el órdago que decidió lanzar el independentismo a todo un Estado, ignorando además a la

mitad de los catalanes, y por la feroz respuesta en forma de porrazos el 1 de octubre, más las posteriores condenas de prisión.

El fracaso de la política fue clamoroso; por la pasividad de unos y el atrevimiento de otros. Aunque aquí, como en casi todo, no cabe la equidistancia. Si consideramos la ley como única alternativa a la selva, construir un proyecto ignorando esa ley es empezar la casa por el tejado y tener muchos números para que se derrumbe el edificio.

Por eso, la independencia de Cataluña, que entonces ya se antojaba muy complicada, aparece hoy como una quimera. ¿Aspiración legítima? Pues claro, pero no a las bravas.

En aquel verano de alto voltaje, una cena entre amigos o familiares podía convertirse en un campo de minas. Y fue en una de esas reuniones donde alguien defendió lo de saltarse las leyes, invocando el ejemplo de Rosa Parks; aquella activista negra que provocó un terremoto en Alabama, y en todo Estados Unidos, al negarse a ceder su asiento del autobús a un blanco. Vulnerando una ley que estaba en vigor, evidentemente.

Pero es que la asimilación de una norma racista

en la Norteamérica de los años 50 con las leyes de una democracia del siglo XXI, por imperfecta que resulte, me pareció demasiado ofensiva como para ignorarla. Así que abandoné la conversación. Me he acordado de esa cena por alguna entrevista que Lluís Llach ha concedido con motivo de la Diada, donde ha insistido en esa misma comparación.

Le tengo tanto cariño y tanto respeto que me cuesta cabrearme con él. Sólo le preguntaría quién y cómo

pone los límites para poder saltarse una ley. Y le recordaría que las comparaciones, además de odiosas −y peligrosas− pueden ser ridículas. Aunque, por encima de todo, estaré siempre con su mensaje: «Que tinguem sort». ■

Carles Francino es periodista.

### VAIVÉN



### Una conciliación que disgusta a la izquierda

Una autocaravana con un salón-comedor 'pop up' rosa recorrerá la Comunitat Valenciana para reivindicar la conciliación. Es la campaña que ayer presentó el Consell para fomentar la corresponsabilidad y que recibió los reproches del PSPV. Los socialistas, a través de su responsable de Igualdad, Maria Such, criticaron que esta campaña «pinta un mundo rancio y edulcorado en el que se desprende que las mujeres siguen siendo las responsables del trabajo doméstico». «La corresponsabilidad no es solo querer, es poder», añadió Such, quien lamentó la estética elegida.

### Calabuig ya está en el lado privado

Joan Calabuig. un clásico de la política valenciana desde los años 80 del siglo pasado, ya está en la empresa privada. Tras las vacaciones se ha incorporado a la consultora Llorente y Cuenca (Llyc) como director de asuntos públicos, así que ya se ha convertido en un habitual del AVE entre València y Madrid. Calabuig ha estado por las siglas del PSPV en las Corts, el Congreso de los Diputados, la Eurocámara, el Ayuntamiento de València y la Generalitat. Su último cargo en la esfera pública fue el de presidente del Puerto de València.

### Pasión por Auserón

La concejala socialista de València Maite Ibáñez es seguidora de Santiago Auserón desde los tiempos de Escuela de calor, cuando tenía 15 años y fue al primer concierto de Radio Futura, en la sala Arena, tan añorada. Ibáñez disfrutó el domingo en el Palau con el hoy veterano Juan Perro, con el que se fotografió después.



### SUBE



JOSÉ JIMÉNEZ. Presidente Adela CV

La larga lucha de los afectados de ELA ha logrado, no sin obstáculos, poner de acuerdo a la mayoría de partidos para aprobar una ley.

### BAJA



JUAN MANUEL BADENAS. Dirigente de Vox

El portavoz de Vox en València, fue el centro de la bronca política ayer en el pleno. El tono no corresponde a un teniente de alcalde.



### EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.

Fundado en 1872.

III Época. Año XX **Depósito legal:** V-7-1958 **Distribuye:** Val Disme, SL

### REDACCIÓN LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO

Director: José Luis Valencia. Subdirectores: Alfons Garcia, Isabel Olmos, Joan Carles Martí. Redactores jefes: Teresa Domínguez (Sucesos y Tribunales), Vicente Pérez (Cierre), Íñigo Roy (Canales y Diseño). Jefes de sección: Agustín Amores (CV-Política), Minerva Mínguez (CV-Social), Fernando Bustamante (Fotografía), Jordi Cuenca (Economía), Cesar Garcia (Comarcas), David Laguía (Ed. Especiales), José Parrilla (València), Amparo Barbeta (Cultura y Sociedad)

### ¿Después del neoliberalismo? Mutaciones culturales y cambio de orden

Leo en la versión original de Auge y caída del orden neoliberal, del historiador Gary Gerstle, que el orden neoliberal ha llegado a su fin. Quiero estar de acuerdo, aunque creo que el autor se deja llevar demasiado rápido por la preeminencia que la libre circulación de mercancías y personas tuvo en el neoliberalismo para argumentar, ahora, que la imposición de aranceles y el fin de la inmigración masiva marcan su final. Además, según Gerstle, un orden no se compone sólo de la dimensión económica; a ésta habría que añadir, además, el nivel político y cultural. Los tres niveles han de articularse con un mínimo de coherencia, aunque no sin contradicciones. Así que no sé si los aranceles y las políticas de fronteras cerradas significan la intensificación de contradicciones del neoliberalismo o su caída.

Para mí, los indicios más claros de que amanece un nuevo orden estarían en la dimensión cultural. Hablo de la cultura en el sentido antropológico, como la manera en la que las comunidades se relacionan entre ellas y con sus entornos. Se trata de una dimensión atravesada por la técnica, si bien son pocas las épocas en las que los desarrollos técnicos han sido tan relevantes como para arrastrar consigo a la dimensión económica y la política a un nuevo orden. Según Gerstle, la transición al neoliberalismo desde el orden del New



TRIBUNA LUIS S. VILLACAÑAS DE CASTRO

Deal (vigente desde 1940 hasta los años ochenta) vino motivada por la pérdida de fe en las tecnologías del estado burocrático, ellas mismas vinculadas a la racionalidad científica del mundo industrial, que el Estado empleó para cumplir los fines de la igualdad, la libertado la justicia. En todo caso, la clave es que el desencanto con el orden del New Deal no vino acompañado por ningún avance tecnológico determinante, sino por la pérdida de confianza en el estado y sus tecnologías. A partir de ahí, se buscaron alternativas. Los movimientos sociales de los años sesenta persiguieron una reforma democrática del aparato burocrático estatal en clave participativa. Cuando fracasaron, el neoliberalismo ofreció la confianza ciega en las tecnologías y la (ir)racionalidad del mercado.

A diferencia de lo que ocurrió con la transición hacia el neoliberalismo, creo que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial

implican una mutación cultural tan importante como para marcar el inicio de un nuevo orden. De hecho, lo que está por ver es si hay algún orden (algún principio de estabilidad y de coherencia) que puede ser compatible con este desarrollo tecnológico. Creo que no. Tanto el orden del New Deal como el neoliberal pertenecieron todavía a épocas en la que las dimensiones política, cultural y económica se organizaban en relación a la vida material de las personas. Era un entomo sólido, unitario y compartido donde, de maneras más o menos hipócritas, el estado y el mercado se esforzaban por cumplir con los fines de la humanidad y aplicaban los conceptos y las categorías: la pobreza y la riqueza, lo bueno y lo malo, las formas de dolory de goce, la felicidad y la tristeza. Así, independientemente de cómo se llevase a la práctica, la educación seguía comprometida con que el alumnado pudiese interactuar en el mundo real a través

del arte y la ciencia. Se valoraba que un estudiante fuese capaz de entender, de disfrutar o incluso escribir un poema, de hacer un experimento científico, de resolver una ecuación que solucionase un problema, etc.

Pero lo que uno observa ahora es que las formas de interacción propias de los entornos digitales están colonizando el mundo real como si fuesen las únicas maneras posibles de relacionarnos con la realidad. ¿No es esto, acaso, lo que implica la inteligencia artificial? Como consecuencia, ya se escuchan voces que afirman que la educación sólo debería perseguir la creación de ingenieros informáticos que sean capaces de pedir a los ordenadores que hagan las cosas. No actuar directamente sobre el mundo, sino actuar sobre el ordenador para que lo haga. No inventar o saber sobre mundo, sino saber sonsacar respuestas al ordenador que (en teoría) todo lo sepa. Pero yo, que de vez en cuando pinto cuadros y escribo poemas (aunque sean malos) me pregunto: ¿por qué querría yo que un ordenador hiciera todas estas cosas por mí, si lo que valoro es la experiencia misma de crearlas? Así mismo, ¿por qué querría yo que una máquina pensase, inventase, amase o jugase por mí, si son estas experiencias las que me aportan las ganas de vivir? ¿Qué sería yo sin ellas? Y, por volver al principio, ¿qué tipo de orden político, cultural y económico podría ser compatible con el olvido de esta diferencia?

Luis S. Villacañas es profesor en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València.

### No seamos ingenuos

La periodista Carmela Ríos defendió hace unos días la necesidad de que los profesionales de la información sigamos en X (antes Twitter) para «observar y contar» lo que ocurre, mientras entre los ciudadanos veía la conveniencia para «comprender la dimensión del peligro que las redes desbocadas suponen para sus vidas». Seguía observando la red social, ahora en manos del magnate ultra Elon Musk, como una ágora pública donde navega el debate político, cultural y social, la filosofía de nuestra época. Es complicado estar más en desacuerdo. Parece que el alcalde de Barcelona, que ha abandonada la red, también. Las plataformas tecnológicas dejaron de ser hace mucho (si alguna vez lo fueron) ágoras públicas de debate, plazas en las que dialogar pacíficamente, parlamentos donde corren las ideas de forma igualitaria. No. Las plataformas tecnológicas no son campo de batalla, son jueces y árbitros. No existe la neutralidad y tampoco la democracia de las ideas. Son sujetos políticos activos con algoritmos desarrollados para maximizar los beneficios económicos a través de la confrontación social y la particularización de las experiencias. Una, la primera, es un



VOCES CARLES SENSO

peligro para la democracia por la polarización a través de comunidades herméticas, cada vez más irreconciliables que, además, trasladan sus experiencias digitales a la vida real y su violencia verbal a la violencia física ¿Hemos olvidado ya el asalto al Capitolio de los Estados Unidos o su reproducción en Brasil? ¿Saben que colocaba en sus muros «aleatoriamente» Facebook a aquellos que buscaban información de dichos actos? Anuncios de ropa militar. La otra, la segunda, la individualización de la navegación, es un peligro para nuestra integridad porque nadie tiene más datos de nuestra supuesta privacidad que las corporaciones de redes sociales, que ofrecen contenidos para engancharnos. Muy al contrario de lo opinado por Ríos, el periodista debería abandonar de

inmediato Twitter y volver a la calle porque si se sigue creando información a través de los tuits de los políticos se potencia que cada vez se apueste más por un lenguaje subversivo y bandarra que busca la atención, lo que contamina el ecosistema mediático y político, a la postre social. El periodismo no son mensajes cortos y volátiles. Es pausa y reflexión. Abandonar X es hoy una necesidad democrática, además de un ejercicio de cuidado de la salud personal. Siempre insisto en preguntar: ¿qué buscas cuando entras en una determinada red social? Muchos dirán que en X buscan información. Sin embargo, hoy circulan cómodamente los mensajes de odio, la desinformación y las teorías conspiranoicas. Siempre lo hicieron pero ahora más. Se busca información y se consigue un

cabreo morrocotudo. Desde que llegó Musk y adelgazó los controles se permite el triple el uso de un insulto como «nigger» (negro de forma peyorativa), mientras los ataques contra personas homosexuales han crecido un 58 % y contra transexuales un 62 %. Es sólo un ejemplo. Si Trump ha vuelto porque se siente acogido, vayámonos.

Las otras redes sociales no se salvan. Los algoritmos, según han demostrado varias investigaciones, por ejemplo de TikTok, penalizan los decorados humildes o a las personas con sobrepeso o con discapacidades. En cambio viralizan mundos ficticios de éxito acelerado. Instagram, por su parte, provoca que un tercio de sus usuarias tenga peor concepción de su cuerpo, mientras el 13 % de las personas con pretensiones suicidas en Reino Unido vincularon sus ideas a la red social.

Que no nos engañen. No existe el debate (ni valores democráticos) en las redes sociales. Se crean conflictos identitarios entre comunidades irreconciliables, con algoritmos sesgados que potencian las versiones más radicales. Déjense de ingenuidad. X (Twitter) es un vertedero. El maleducado, simplón o radical tiene allí su casa. No les ofrezcamos el gusto de dedicarles nuestro tiempo. ■

Carles Senso es periodista y escritor.

### Síguenos en:

Facebook: facebook.com/levante.emv Instagram: @levanteemv X: @levante\_emv Tik Tok: @levanteemv

### Terapias de conversión

Últimamente hemos visto denuncias contra docentes o psicólogos cercanos al arzobispado de Valencia, acusados de impartir terapias de conversión, y que el propio arzobispado desmiente. No entro en los casos concretos, que deberán analizarse con datos e información precisa, pero sí que desearía apuntar algunas reflexiones sobre el mismo concepto de 'terapia de conversión'.

De acuerdo con el criterio de dignidad y libre desarrollo de la personalidad que establece nuestra Constitución en su artículo 10, se infiere que toda persona tiene el derecho a no ser discriminado en virtud de su sexo, orientación sexual, identificación o no con un género, o manifestación estética o corporal de dichas opciones.

Cuando leemos 'terapia de conversión' nos vienen a la mente las terapias de electroshock o los condicionamientos aversivos con los que hace décadas la medicina pretendía 'curar' a las personas homosexuales, por no hablar de otras conductas más brutales como las que se practican en muchos países, que van desde palizas, exorcismos, violaciones, cárcel o incluso penas de muerte. Sin embargo, por fortuna, aunque estas versiones crueles no estén vigentes en nuestra sociedad, habrá que hacer análisis más sutiles para desentrañar y bloquear cualquier acción que incida sobre la libertad sexual.

Centrándonos en la población juvenil, debemos tener presente que en la adolescencia se dan frecuentemente inseguridades sobre la orientación sexual, rechazo del propio cuerpo (anorexia, bulimia...), rechazo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad, o búsqueda compulsiva de cumplimentarlos, o incluso en casos extremos disforia de género (inadecuación con el

«Als rojos cent duros!», quan anava al trinquet de pilota, sentia el marxador cantar les travesses i apostes d'esta manera, perquè els equips contendents estaven marcats amb una faixa roja o blava per distingir-se. Un món de blaus i rojos. Heretat del passat. Encara hui la dreta espanyola es fa adornar amb el blau i l'esquerra amb el roig. Però, veges per on, l'audiometria m'ha proporcionat uns audífons, que guarde per la nit al seu estoig, on l'audifon dret està marcat amb roig i l'esquerre amb blau. S'ha acabat això de rojos i blaus de tota la vida en un sol sentit només. L'Ayuso de Madrid vesteix de roig, tan campant, igual com la Rita Barberà també vestia de roig; el Ferrari, símbol per a alguns, és roig, per a tots, igual com els papes de Roma són soterrats sempre de roig. Sembla que no hi ha bàndols, que no hi ha, per tant, distintius específics.

Però, mira, en valencià diem «roget» al de pell i cabells grocs o rossos, perquè tenim una altra paraula que vol dir roig/sang: la pa-



REFLEXIONES
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ MAGDA

propio sexo), todo esto unido a la crisis de la edad, y a veces ligado a otras problemáticas: autismo, acoso, depresión, tendencias suicidas...,¿Debemos privar a estos jóvenes de la atención psicológica o médica adecuada en virtud de una intelección torcida de 'patologización'? Así ocurre en las denominadas leyes trans, éstas no garantizan ninguna atención diferente al seguimiento afirmativo: bloqueadores de la pubertad, hormonación cruzada..., y es más, la someten a sospecha, pendiendo sobre los profesionales la amenaza de multa (hasta 150.000 euros) y cierre de la consulta. Como se estipula en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como ley Trans), artículo 17, prohibición de terapias de conversión, y en su artículo 79, infracciones: «4. Son infracciones administrativas muy graves: d) La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales». Esta misma prescripción figura también en la

Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. [2018/11252], artículo 60.

Hay dos puntos a resaltar en el párrafo: por un lado, llama la atención que se prohíba que un individuo quiera por propia voluntad recibir esa atención; y por otro, hablar de «prácticas o programas psicológicos» introduce una ambigüedad que permite criminalizar toda atención terapéutica no encaminada a la transición de género, como fue el caso de la psicóloga Carola López Moya, que, acusada de tránsfoba, sufrió un verdadero calvario y desacreditación profesional al ser denunciada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, hasta que se archivó el caso.

En los últimos diez años, un incremento de en tomo al 5.000 % de casos de disforia de inicio rápido, en mayor medida entre chicas adolescentes, debería hacernos reflexionar sobre circunstancias concomitantes que, por causar sufrimiento, deben ser atendidas de manera adecuada y no dirigidas hacia una transición de género, con tratamientos hormonales de por vida, y mutilaciones irreversibles. Porque esto sí es una verdadera terapia de conversión: convertir a personas sanas en medico-dependientes con graves secuelas patológicas.

He defendido de forma reiterada que la ley Trans debe revisarse, pues tiene impor-

tantes fallos: no defiende a la infancia, sustenta la teoría de los cuerpos equivocados, legaliza la mutilación, quiebra la patria potestad, en el caso de acusaciones de transfobia es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia invirtiendo la carga de la prueba, la mera voluntad sin ninguna acreditación para el cambio de sexo favorece los interesados y esperpénticos casos que están saliendo a la luz, se violan los espacios seguros para mujeres, la inclusión de hombres biológicos autodeclarados mujeres acaba con el deporte femenino, hace inaplicable la protección de la ley contra la violencia de género al considerar a la persona transfemenina también como mujer...

Dado que la gran mayoría de lo estipulado en la ley Trans estatal está también presente en la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, y en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de igualdad de las personas LGTBI, excepto la rectificación registral de la mención relativa al sexo que es de competencia estatal, y dado que el Partido Popular ha recurrido la ley Trans estatal ante el Tribunal Constitucional, ¿qué espera el Gobierno valenciano del Partido Popular para, en coherencia, modificar las citadas leyes autonómicas? Quizás así se clarificarían las normativas que reciben los facultativos y los docentes, y podría discriminarse todo aquello que ataca la libertad sexual de las personas, otorgándoles la atención adecuada sin atentar contra esa libertad.■

Rosa María Rodríguez es filósofa y escritora.

### Rojos i blaus



raula «vermell». O siga, que això dels colors és segons els llocs o els ulls que miren. També dels contextos: així, els britànics, com que quasi sempre tenen el cel gris o nuvolat (nugolat, en dirien a algun lloc), es decoren les cases amb bona cosa de roig, per allò del contrast. Ja ho deia aquell: «Dels colors, el vermell, i dels raims, el moscatell». Tanmateix, alerta!: algunes assegurances cobren de més si tens el cotxe de color roig perquè és més excitant o incitador. Bé, les àvies, que volen i necessiten tranquil·litat com també temps per a recordar els seus, solen fugir del roig i triar el colors foscos per a tot, potser perquè «El negre fa dol, i el roig fa goig».

Resulta que el blau i el roig conjunten superbé, són la combinació perfecta; i si els barreges donen el color de la puresa, de la realesa: és el color púrpura, que només portaven en l'Antiguitat els poderosos i els rics, perquè era un tiny (d'origen marí) massa car d'aconseguir! I, com ja sabem, els més pobres de tot l'han fet seu: l'Església Catòlica.

«Purple rain», «Purple rain» és l'altaveu dels anys 80, renomenat film i álbum LP de Prince, artista espectacular i no menys matxirul·lo o kistch o epatant, que escampava allò de «Let me guide you to the purple rain/deixa'm guiar-te cap a la pluja púrpura». Ell sabria per què. Amb tot i això, qui no ha sentit allò de «passar-les morades» precisament per a expressar una mala circumstància, lluny de l'excel·lència, el luxe i la puresa suposada al púrpura o morat; però estos colors, roigiblau, solen triar-se per representar la vida. «Si demanes consell, els uns potser et diran que blau, uns altres que vermell», de totes maneres hi ha qui ho té més clar: «El vi pel color, el pa per l'olor, i tot pel sabor».■

Jesús Moncho és escriptor.

Este diario respeta en todo momento la libertad de expresión de sus colaboradores. Por eso sus artículos reflejan únicamente ideas personales. La opinión del periódico solamente se manifiesta en sus artículos editoriales. **Controlado por OJD.** Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

RELACIONES INSTITUCIONALES Directora: Silvia Tomás LEVANTE TV

Director: Juanma Romero. Edificio Levante-EMV C/ Traginers, 7. 46014 València. Levante TV: 963 992 600. produccion@levantetv.es REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PUBLICIDAD

Traginers 7. 46014 València. 963 992 200. levante.rdc@epi.es **Publicidad:** 963 992 242. Fax: 963 992 276. levante.publicidad@epi.es **Suscripciones:** 963 992 360. suscriptor@levante-emv.com **www.levante-emv.com** 



Hoy una empresa necesita trabajar de media con tres bancos distintos. Y en nuestro país una de cada dos\* habéis elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar y seguir creciendo. Quizás nos habéis elegido porque somos el banco más recomendado por las empresas. O porque gestionamos el 20% de los TPV del comercio en España. O porque concedemos el 35% del crédito a la exportación. O porque hemos financiado con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups.

O puede que simplemente hayáis decidido trabajar con nosotros por nuestra capacidad de entenderos y acompañaros en vuestros proyectos. Sea como sea, lo más importante es que sois vosotras y sólo vosotras las que tenéis el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.

Es tu empresa. Es tu vida. Nos encanta ser tu banco. Tú eliges.



### **Fiscalidad**

### Más de 400.000 valencianos se acogen a las deducciones fiscales de Mazón

Las rebajas en IRPF ahorran 52 millones a casi 290.0000 contribuyentes de rentas medias y bajas por gastos en salud y a otros 250.000 por las de deporte, mientras 112.000 compatibilizan desgravaciones

MATEO L. BELARTE València

Las deducciones fiscales en IRPF introducidas por el Consell de Carlos Mazón de cara a este 2024 y que afectan ya a la declaración de la renta de 2023 recientemente finalizada han beneficiado a más de 400.000 valencianos de rentas medias y bajas, que se han ahorrado en total casi 52 millones de euros gracias a las ayudas incorporadas por la Generalitat para sufragar gastos en salud y en actividades deportivas.

Según datos de la Conselleria de Hacienda, en la Comunitat Valenciana se han formalizado 536.608 declaraciones que se han acogido a estas bonificaciones fiscales: 288.002 por gastos sanitarios y 248.606 por gastos asociados al deporte. Ambas deducciones son acumulables, lo que ha permitido que más de 112.000 personas hayan podido aplicarse beneficios fiscales por ambos conceptos.

Al eliminar esas duplicidades, la cifra de contribuyentes que se han acogido a la iniciativa impulsada por Mazón se queda en 424.603 personas. La Generalitat estimó, cuando anunció las nuevas deducciones hace prácticamente un año, que se dirigían a un universo de 2,1 millones de valencianos y generarían un ahorro de hasta 180 millones.

### A sectores menos favorecidos

Fuentes del Consell justifican el diferencial entre las previsiones inciales y el impacto final, más limitado, en que al ser el primer año de aplicación, buena parte de posibles beneficiarios podrían no ser conocedores de estas deducciones o no haber podido presentar el recibo necesario. Con todo,

se mostraban satisfechos con el alcance y, sobre todo, por el hecho de que se concentren en las rentas medias y bajas.

Estas medidas se han diseñado para beneficiar a declaraciones individuales de hasta 32.000



Tres mujeres se ejercitan en un gimnasio de Alicante tuteladas por un monitor, el pasado mes de abril.

### Las cifras

Millones de ahorro generados por las deducciones en gastos sanitarios a 288.000 personas.

536.608

Número de declaraciones que

se han desgravado algunos de

los nuevos gastos

computables. Hay 112.000

beneficiarios de ambas.

euros anuales y, en el caso de las conjuntas, de hasta 48.000 euros.

Con el debate fiscal volviendo a coger peso por su relación con la financiación autonómica, el Ejecutivo valenciano exhibe que estas deducciones se han dirigido a los sectores menos favorecidos de la población. El Consell trata de cerrar así el paso al argumentario que viene desplegando el Gobierno central, que acusa a los territorios

> en manos del PP de reclamar más fondos al Estado toda vez que «perdona» ingresos «a los que más tienen».

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, destaca en ese sentido que las rebajas en la renta han llegado a un «amplísimo» segmento de la so-

ciedad valenciana con rentas «medias y bajas». «A diferencia de otras deducMerino destaca el «amplísimo impacto social» de la medida, dirigida a rentas de hasta 32.000 euros

ciones en vigor, las nuevas deducciones han tenido un amplísimo impacto social al compensar gastos de tratamientos sanitarios no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud pero muy habituales como los de traumatología, podología o fisioterapia», celebra la titular de Hacienda. Merino, además, aprovecha las cifras para defender que ese «ahorro directo» en la población tendrá un efecto «muy positivo» en la actividad económica.

El ahorro estimado por Hacienda de las ayudas a la salud alcanza los 28,93 millones de euros, a una media de 100 euros por declaración, mientras las deportivas llegan a los 22,86 millones, con 92 euros de media por declaración.

### Corts

### Baldoví denfederá el

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, centrará su intervención en el Debate de Política General que arranca mañana en señalar al 'president', Carlos Mazón, «todo lo que ha hecho mal» en su primer año de gobierno, que inició junto a Vox y ostenta desde hace meses en solitario y en minoría. Baldoví avanzó ayer que describirá cómo ha sido el primer año de Mazón y lo comparará con el anterior ejecutivo del Botànic que compartían PSPV y Compromís. «Las comparaciones van a ser

Millones de ahorro generados por las deducciones en gastos deportivos a 248.000 personas.

### legado del Botànic

odiosas», avanzó.

### **Debate territorial**

### El Consell pagará por la deuda en tres años lo mismo que en la última década

La Generalitat, que recela de la quita que ofrece el Gobierno, debe pagar 4.500 millones en intereses hasta 2027, lo mismo que desde 2015 por el alza de tipos

MATEO L. BELARTE València

La deuda pública es la gran losa de la Comunitat Valenciana y la mayor amenaza a su autonomía financiera. A cierre de 2023 rozaba los 58.000 millones de euros, un 42,2 % del PIB. Ninguna otra comunidad debe tanto en relación a su riqueza y solo Cataluña la supera en volumen absoluto. Según los expertos, casi el 80 % de ese pasivo tiene su origen en los modelos de financiación autonómica, que vienen maltratando sistemáticamente a la Generalitat con sus criterios de reparto. Recibe menos de lo que le corresponde y, por tanto, debe recurrir a préstamos del Estado (precisamente su nivel de deuda le impide financiarse en los mercados) para poder sufragar sus servicios públicos fundamentales al mismo nivel que el resto de territorios. Algunos como La Rioja ingresan casi 900 euros más por habitante al año.

Este agujero supone una hipoteca a futuro (cada valenciano debe casi 11.000 euros), pero no sólo eso. Registrar estos niveles de pasivo conlleva además una penalización adicional para las arcas públicas en forma de intereses. Solo en los últimos diez años, los diferentes gobiernos valencianos han abonado casi 4,500 millones de euros por este concepto. Un doble castigo que además va a ir a peor, ya que el viento de cola de los tipos bajos, del que se beneficiaba la Generalitat, se ha acabado.

Un informe reciente de Fedea constata que el calendario de pagos de los intereses de la deuda se va a empinar de forma abrupta para el Consell de Carlos Mazón, que en los próximos tres ejercicios va a tener que destinar los mismos recursos a costear la deuda que en la última década, unos 4.500 millones. Por años, el próximo serán 1.172 millones; en 2026, 1.486 millones y en 2027, 1.893 millones.

La pendiente comenzó a inclinarse ya este año con un aumento de casi el 120 %. De los 406 millones presupuestados en las últimas cuentas del Botànic (2023) a los 923 millones de 2024. Además, en los últimos presupuestos valencianos se destinaron otros 7.000 millones



El presidente Carlos Mazón y la consellera Ruth Merino, en un pleno en las Corts el pasado curso.



a sufragar la propia deuda. En total, casi 8.000 millones, más que lo destinado a Educación y casi lo mismo que a Sanidad.

Los datos toman más importancia si cabe en el contexto actual, en el que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de los gobiernos autonómicos condonaciones parciales de

El PP de Mazón ha roto el consenso sobre la condonación y prioriza la reforma y el fondo de nivelación

deuda. Esta medida está recogida entre las reivindicaciones de la plataforma por la financiación, donde se integran las principales fuerzas políticas y los agentes sociales de la C. Valenciana, pero el PP de Mazón se ha ido alejando de esta petición.

El Ejecutivo de Mazón habló de «compensación» desde el primer momento, evitando asumir los términos del Gobierno. Ahora, con las bilaterales con Pedro Sánchez activadas, Génova quiere integrar el asunto en la reforma de la financiación para evitar batallas internas entre barones de territorios en situaciones muy diferentes.

El PPCV explicitó su nueva postura, negro sobre blanco, con sus enmiendas a la ley de 'Tracte Just' de Compromís, de donde eliminó esta reclamación, una de las tres patas sobre las que descansaba hasta ahora el consenso autonómico: reforma del sistema, fondo de nivelación y quita de la deuda.

Además de la desconfianza hacia Sánchez, Mazón — que prioriza el fondo de nivelación — alega que sin un nuevo modelo de reparto la condonación quedaría en un parche y la Generalitat volvería a generar más deuda para paliar esa falta de recursos.■

### Reuniones

### Sánchez abre la ronda territorial el viernes con Euskadi, Galicia y Andalucía

La cita con el 'president' Mazón apunta a finales de la próxima semana o inicios de la siguiente

#### R. C. V. València

José Cuéllar/Corts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza este viernes 20 de septiembre la ronda de contactos con los presidentes autonómicos y recibirá en La Moncloa al lehendakari, Imanol Pradales, a continuación al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y esa misma tarde al de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

El jefe del Ejecutivo tiene intención de reunirse de forma bilateral con todos los líderes territoriales, una vez que ha finalizado el ciclo de procesos electorales para reforzar la colaboración entre el Estado y los Gobiernos autonómicos, con el debate de fondo de la financiación autonómica.

Según informó el Gobierno al anunciar el inicio de estas bilaterales en las que la financiación autonómica y la quita de la deuda jugarán un papel central, los encuentros se agendarán por orden de aprobación de los estatutos de autonomía de cada comunidad, por lo que el turno del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sería el noveno.

Aunque en Presidencia del Consell aseguraron ayer a este diario que siguen sin haber recibido notificación alguna al respecto desde Moncloa, la estimación oficiosa es que la reunión tendrá lugar a finales de la próxima semana o inicios de la siguiente.

Pese a las reticencias de barones como la madrileña Isabel Díaz Ayuso a acudir a la llamada de Sánchez, Mazón acudirá y hablará de financiación, aunque sin cerrar acuerdos bilaterales. En esa misma línea se expresó ayer uno de los primeros presidentes del PP en acudir a Moncloa, el gallego Alfonso Rueda, que aseguró que abordará el modelo de reparto pero que «dejará claro» al socialista que una bilateral «no es el foro para negociar ni para llegar a acuerdos».■

Levante-EMV

### Financiación autonómica

# Sumar asume las exigencias de Compromís para los presupuestos

Díaz negociará con el PSOE incluir un fondo de nivelación y llevar a cabo una quita de la deuda

D.A.SAN JOSÉ/ANA CABANILLAS València/Madrid

Sumar llevará a la mesa de negociación con el PSOE para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 las exigencias de Compromís sobre financiación. Así, en el listado de medidas que los de Yolanda Díaz propondrán a los socialistas para confeccionar las cuentas como una prestación universal para crianza o un impuesto para grandes herencias estará también el impulso de un fondo de nivelación para aquellas autonomías infrafinanciadas —como es el caso de la valenciana, a quien se cita expresamente — y la quita de la deuda.

Los valencianistas habían fijado estos dos aspectos en lo relativo al sistema de financiación (a sabiendas de los plazos que conlleva su reforma) como puntos centrales para que sus dos diputados (tres si se incluye a Nahuel González, de EU) puedan dar su apoyo a unos presupuestos cuya aprobación no está ni mucho menos garantizada. Y, de momento, tras la presentación de ayer, han logrado superar el primer nivel.

En el documento presentado ayer por Sumar se señala que el Gobierno «impulsará de forma inmediata la reforma y actualización del sistema de financiación autonómica», pero «mientras no se produzca, los Presupuestos Generales del Estado garantizarán a las comunidades infrafinanciadas, como el País Valenciano o Andalucía la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado», sin especificar una cifra concreta.

Tras esta primera pantalla, falta ver si esta petición se traslada al proyecto financiero que deberá salir del Consejo de Ministros a final de mes. De momento, Sumar pone en un brete a la parte socialista del Gobierno central —encargada a su vez del Ministerio de Hacienda que ha rehuido de comprometerse

Encargará un informe a la Airef sobre los déficits de financiación desde 2001



Yolanda Díaz preside la reunión con los miembros del espacio político de Sumar, incluido Compromís, ayer.

### Reunión con Sánchez

### Almeida y Ayuso defienden a Mazón

Respaldo del PP madrileño a Carlos Mazón en su intención de reunirse con Pedro Sánchez y en la posibilidad de la quita de la deuda. Los dos principales cargos de la formación en Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, salieron ayer en defensa de su compañero de partido después de que el jefe del Consell asegurara que acudiría a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez.

De hecho, ayer la presidenta madrileña afirmó que se reunirá con el jefe del Ejecutivosi conoce el orden del día, si bien apuntó que el objetivo de Moncloa es «dividir» al PP, al introducir el debate económico para que regiones que tienen «una deuda inasumible como la que le han dejado a mi compañero (Carlos) Mazón» en la C.Valenciana.

A Ayuso se sumó Almeida que aseguró que Mazón no es como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni un «trilero de la política», y explicitó que le parece «razonable» que no haya una negociación bilateral en financiación pero sí que los presidentes autonómicos aborden otros temas que les conciernen.

con la inclusión de este fondo que también ha reclamado el PP tras la cumbre de sus barones de hace dos semanas en Madrid.

A ello se añade la petición de «reestructurar» la deuda autonómica. Para ello, la vicepresidenta y ministra de Trabajo especificó que se encargará un informe a la Airef para que en seis meses señale «los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas» desde la entrada en vigor del modelo de financiación de 2001. Esta propuesta sería más amplia que la que en inicio maneja Hacienda que quedaría concernida a la crisis entre 2011 y 2017.

#### Frenar los megacruceros

Las cuestiones relativas a la financiación no son los únicos puntos sobre los que Compromís ha ejercido presión dentro del espacio político para que se incorporen a la negociación de las cuentas. A estas se añade la petición de un fondo especial para la cerámica, una regulación para frenar los megacruceros o la mejora de la inversión en Cercanías.

Asimismo, tangencialmente afecta la advertencia de Díaz de negar ayudas a las autonomías que no limiten los alquileres y la petición de prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no son para vivir.

### Ley de amnistía

## Feijóo pide al Constitucional no «censurar» a las autonomías

El tribunal estudia si las comunidades están legitimadas para recurrir la norma • PSPV y Compromís piden a Mazón centrarse en la Generalitat

R. C. V. València

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer su confianza en que no haya «censura» por parte del Tribunal Constitucional en el «derecho legítimo» de las comunidades autónomas contra la ley de amnistía, entre las que está el recurso de la Generalitat. «Espero y deseo que esto se solucione cuanto antes porque sería una cuestión absolutamente extraordinaria, de una arbitrariedad extraordinaria solo comparable con la propia arbitrariedad de la ley de amnistía», advirtió ayer Feijóo en una visita a Alicante junto a Carlos Mazón.

Sus declaraciones llegaron ayer después de que el órgano de garantías analice si los 16 recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de amnistía por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como la de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, cumplen los requisitos necesarios para ser tramitados antes de pronunciarse sobre su admisión.

Fuentes del alto tribunal aseguran que la tramitación de estos recursos no ha sufrido suspensión alguna, sino que se estudia, como se hace habitualmente, si las comunidades tienen legitimación para interponer estos recursos contra una ley, que en principio al parecer no parecen afectarles directamente. Determinar si pueden interponer estas impugnaciones o no será clave para decidir si se admiten a trámite o no los 16 recursos de inconstitucionalidad que se han presentado.

Desde el órgano de garantías se señala que en el pleno de la semana pasada se decidió que «como método de trabajo el asunto cabecera», que es como se considera al recurso interpuesto por Aragón, «sirva para deliberar la legitimación de las comunidades autónomas para recurrir una ley penal». La intención de los magistrados es que las impugnaciones se admitan a trámite y que el pronunciamiento sobre la legitimación de las comunidades para recurrir la amnistía se resuelva ya en la sentencia.

Sin embargo, este proceso de estudio le sirvió ayer a PSPV y Compromís para criticar la actuación de Mazón. «Usa los impuestos de los valencianos para un interés que solo le preocupa al PP», expresó el síndic socialista, José Muñoz. «El Constitucional le ha dicho a Mazón que se ocupe de lo suyo, de los valencianos», indicó Joan Baldoví, síndic de Compromís.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Consell, Carlos Mazón, ayer, durante la visita a una guardería en Alicante.

### Educación

### Feijóo quiere exportar el modelo de Mazón de escuelas gratis de 0 a 3 años

El líder del PP nacional anuncia en Alicante que llevará este mes al Congreso una propuesta para que Gobierno y autonomías se hagan cargo del coste

BORJA CAMPOY Alicante

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer en Alicante que su formación llevará a lo largo de septiembre al Congreso la gratuidad de las escuelas infantiles en una propuesta de ley de conciliación, exportando, de esta manera, el modelo que ha iniciado este curso el gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana, que incluye la gratuidad en las aulas de o a 3 años.

Esta propuesta de medida, según el dirigente popular, conllevará «una colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas», de forma que será financiada por cada uno al 50 %.

Las palabras de Feijóo llegaron tras la visita a una escuela infantil en la capital de la provincia,

en una cita en la que estuvo acompañado por el propio Mazón y por la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

Uno de los pilares de la propuesta que el PP llevará al Congreso este mes es la gratuidad de las escuelas infantiles de o a 3 años «a todas» las familias del país, como se ha implantado este curso en la Comunitat Valenciana para 72.000 plazas, al igual que sucede en autonomías como Galicia o Castilla y León, entre otras.

Feijóo subrayó que la conciliación es una de las bases del «nuevo Estado del bienestar en España» y añadió que, debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez «está lamentablemente renunciado a legislar porque no tiene mayoría en el Congreso, el PP va a llevar la gratuidad de las escuelas infantiles en una nueva propuesEl presidente popular felicita al jefe del Consell por favorecer la conciliación con una «conquista social»

«Supondrá un paso hacia la España formada y con conocimiento que cree la mayoría»

ta de conciliación».

El líder popular señaló que esta medida la están implementando hasta ahora los presidentes de su formación «con cargo al 100 % de sus presupuestos».

Según los cálculos que difundió sobre su propuesta, el Estado aportaría 2.000 millones de euros, por otros 2.000 millones de las comunidades. Feijóo considera que este movimiento supondrá «un antes y un después en la libertad y la gratuidad de las escuelas infantiles» y «un paso hacia la España formada y con conocimiento en la que creen la mayoría de los españoles».

En esta línea, destacó que la Generalitat de Mazón ha dado «un paso que no tiene marcha atrás en la historia de la conciliación», a pesar de la infrafinaciación autonómica que «padece desde hace muchos años» y el déficit estructural provocado por

### **Debate**

### Elude hablar de la financiación

Uno de los puntos de interés que tenía la presencia de Feijóo en Alicante era el de conocer su postura en torno a la financiación autonómico, uno de los debates más candentes con los que ha arrancado el nuevo curso. El PP no dio opción a que abordara esta cuestión, ya que, tras la comparecencia en la que hizo su anuncio de educación, sólo se permitieron dos preguntas pactadas, sobre Venezuela y la amnistía.

el actual modelo.

El líder autonómico fue felicitado por su presidente nacional por haber logrado una «conquista social» para favorecer la conciliación, la igualdad de oportunidades y la educación, sin diferencias por el nivel de rentas de las familias, e hizo hincapié en que «los gobiernos del cambio están funcionado con realidades tangibles y decisiones meditadas con un alto coste pero que son una inversión a medio plazo».

### El único gobierno

Feijóo insistió en que el de la Comunitat Valenciana ha sido hasta ahora el único gobierno autonómico que ha culminado la implantación «de una vez, en un solo curso» para «a partir de ahora tener asegurada la educación desde el primer instante hasta la universidad o posgrado».

El líder de los populares, en su intervención ante los medios, también abordó otra cuestión referida a lo que está sucediendo en Venezuela. En este sentido, el presidente del PP confirmó que hoy se reunirá en el Congreso de los Diputados con el candidato venezolano Edmundo González, exiliado en España.

Sobre la situación de los dos españoles que han sido retenidos en Venezuela, acusados de formar parte de una supuesta operación para atentar contra Nicolás Maduro, lamentó que su partido sigue sin recibir «ninguna información» por parte del Gobierno de Sánchez. «No nos han informando de cuándo han sido detenidos, de qué se les acusa, de sus condiciones personales, dónde están retenidos y cuáles son las condiciones de habitabilidad del lugar donde se encuen-

### **Encuentro en Cofrentes**

# El gobierno de Mompó reivindica la gestión en su primera 'convivencia'

Los miembros del ejecutivo de la diputación destacan los logros alcanzados hasta ahora y se ponen deberes para 2025 con los presupuestos en el horizonte

D.A.SAN JOSÉ València

Cinco miembros del gobierno provincial exponiendo sus líneas de trabajo por la mañana durante 20 minutos cada uno y otros seis por la tarde. En total, más de cuatro horas de análisis sobre lo hecho, lo mejorado, lo mejorable y lo que se tiene como objetivo hacer de doce de los catorce integrantes del equipo que dirige la Diputación de Valencia. Es el resumen de la primera jornada de la convivencia de los responsables de la corporación en Cofrentes donde Vicent Mompó, presidente de la corporación, ha reunido a los suyos y estos se reivindicaron con su gestión.

Con una cuarta parte del mandato ya consumido, el Ejecutivo provincial fija su rumbo para los próximos tres años. Eso llegará hoy cuando los debates aterricen en un dossier negro sobre blanco y Mompó y las vicepresidentas Reme Mazzolari y Natàlia Enguix, la única integrante del ejecutivo que no es del PP sino de Ens Uneix, tomen la palabra.

Hasta entonces, ayer, hubo algún adelanto, pero sobre todo, hubo mucha puesta en común de lo hecho. La primera jornada en el Balneario de Cofrentes sirvió a los responsables de las diferentes



Los representantes del gobierno provincial analizan su gestión en Cofrentes, ayer.

áreas de destacar su gestión en una institución habitualmente poco visible y cuyas funciones suelen compartir con la representación en sus respectivos ayuntamientos.

### «Éxito» de la nueva área

Así, el titular de Fondos Europeos y Administración Electrónica, Juan Ramón Adsuara, señaló — según trasladaron fuentes presentes en la reunión— que se han batido «récords» con la aprobación de a 365 proyectos de Smart Cities y que el objetivo es ser «referentes» en España en digitalización mientras que Paco Comes destacó que la creación de un área específica sobre el Ciclo Integral del Agua — que él dirige— «ha sido un éxito», atendiendo incidencias «casi diarias de los ayuntamientos».

También hubo reivindicación en Bienestar Social por parte de Inmaculada González quien detalló que se ha puesto en marcha un plan provincial de conductas adictivas y se está trabajando en un plan para mejorar el hospital de salud mental de Bétera, de titularidad provincial, así como de Cultura, Francisco Teruel, que remarcó que todos los ayuntamientos se han adherido al Servicio de Asistencia y Recursos Culturales.

La asistencia técnica a los municipios fue otro de los aspectos en los que se incidió en las mesas de trabajo. Su titular, Paz Carceller, indicó que se han atendido a 53 municipios, se han hecho unos 160 informes técnicos mensuales, se han resuelto 445 consultas técnicas y se está trabajando en la regularización del teletrabajo para que los técnicos no tengan necesidad de desplazarse para resolver cada incidencia de igual manera que en Hacienda, Laura Sàez, remarcó que la corporación da servicio a 316 entidades de los cuales 239 son municipios y que el 'chatbot' de la institución atendió a más de 9.000 personas en el último semestre.

#### Propuestas

Levante-EMV

Pero hubo quien quiso centrarse en lo que queda por hacer. Así, Amparo Folgado se propuso que en 2027 todos los ayuntamientos tengan un portal de transparencia claro, sencillo y accesible; en la

### La asistencia técnica y económica a los municipios centran las medidas de los responsables de área

Prevención Forestal, Avelino Mascarell puso el foco en el proyecto de la base central de Silla con más de 6.000 metros cuadrados, Ricardo Gabaldón anunció van a comenzar en breve la selección de los jóvenes, de hasta 24 años, para formar la Banda Joven Sinfónica de la Diputación de Valencia y Pedro Cuesta, indicó que se está implementando una nueva marca propia tanto en deporte como en promoción gastronómica.

Y pese a que no deberían influir en los proyectos desgranados, el gran deber que le aparece en el horizonte al Ejecutivo provincial es la aprobación de los presupuestos para lo que necesita el apoyo de uno de los tres partidos que tienen representación en el pleno: Vox, PSPV o Compromís.■

### Cónclave socialista

### El PSPV llevará 115 delegados al congreso federal de Sevilla

La valenciana será la segunda federación con más representantes en la cita, donde defenderá una financiación que garantice la igualdad

R. C. V. València

El PSPV llevará al Congreso Federal del PSOE que arranca el próximo 29 de noviembre en Sevilla a la segunda delegación más numerosa, con 115 representantes. Según la última revisión del censo, un total de 1.099 delegados están llamados a participar en el cónclave, el órgano máximo de decisión del partido, y podrán votar la Comisión Ejecutiva que proponga el secretario general, así como los temas a debate en las diferentes ponencias. La federación más nu-

merosa será Andalucía con 268 delegados, seguida de la Comunidad Valenciana (115) y de la Comunidad de Madrid (89), según informaron ayer fuentes de la Ejecutiva del PSOE.

El PSPV de Diana Morant, según avanzó la propia ministra este fin de semana, peleará en el Congreso



Pedro Sánchez, a su llegada a la interparlamentaria del PSOE, ayer.

por un nuevo sistema de financiación autonómica que «garantice la igualdad entre españoles» y que «avance hacia un modelo federal de país».

Los socialistas valencianos han sido de las pocas federaciones que han respaldado la «singularidad» fiscal a Cataluña por ser una oportunidad para la C. Valenciana. ■

E. Press

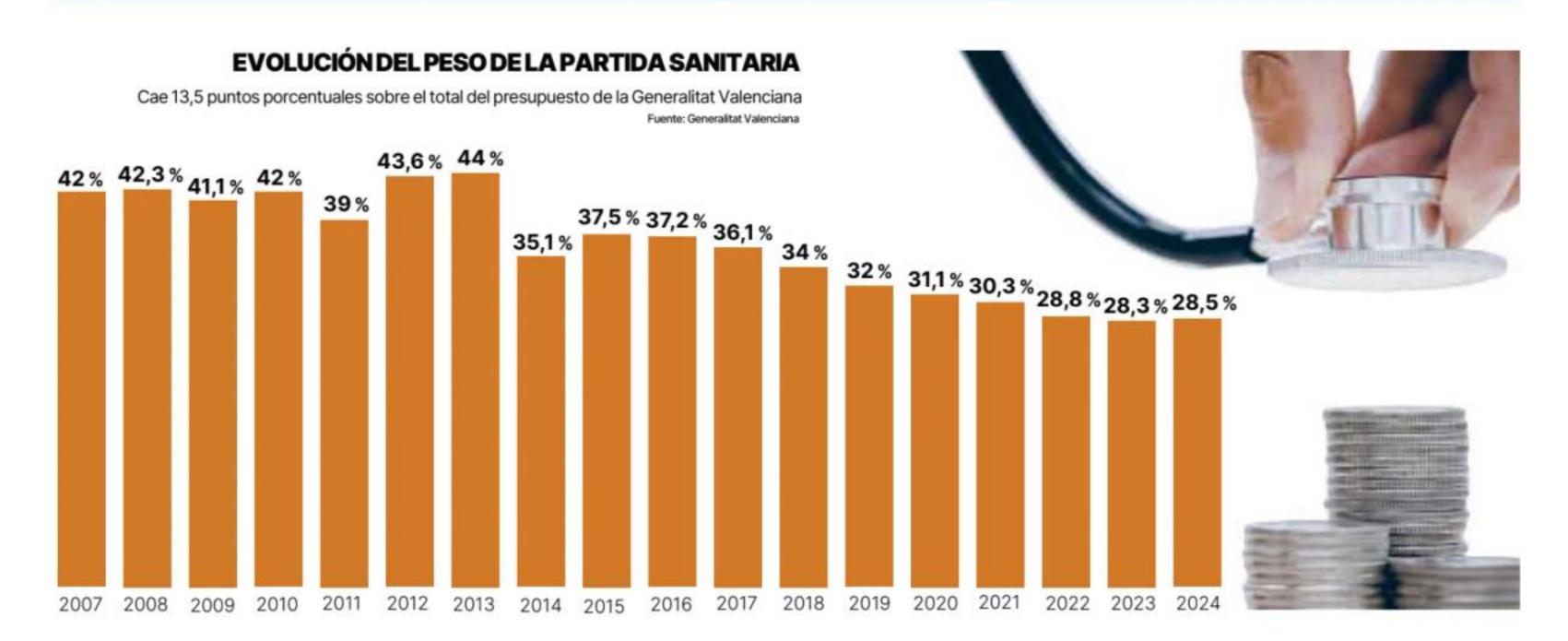

### Evolución 2007-2024

### El gasto sanitario crece pero pasa de casi la mitad del presupuesto al 28,5 %

El Consell destina 28,5 céntimos por cada euro invertido frente a los 42 de hace 17 años • La valenciana es la autonomía donde más baja el peso de esta partida

LLUÍS PÉREZ València

El presupuesto de la Generalitat para el ejercicio actual asciende a 29.732 millones de euros, de los cuales 8.504 millones corresponden a la partida sanitaria. Esto supone que de cada euro que la Comunitat Valenciana destina al sector público, casi 30 céntimos (0,28) son para la sanidad pública; el gasto sanitario representa el 28,6 % del presupuesto total.

Hace casi dos décadas, en el año 2007, el gasto sanitario fue de 5.089 millones de euros y representaba el 42 % de un presupuesto, cuya cifra total era de 12.893 millones. De cada euro, 42 céntimos se destinaban a sanidad. La comparativa entre estas dos cifras indica que, a pesar de un aumento en valores absolutos de cerca de 3.000 millones de euros, el gasto sanitario ha perdido peso en las cuentas de la Generalitat con una caída de 13,5 puntos porcentuales en 17 años. De hecho, la valenciana es la comunidad autónoma en la que la inversión sanitaria pierde más peso, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

El punto de inflexión se produ-

jo en el año 2013, cuando el Consell —en su etapa final de los 20 años consecutivos del PP al frente de la Generalitat — redujo significativa mente la inversión en sanidad al pasar de los 7.411 millones del ejercicio 2012 a los 6.250 millones presupuestados en el año 2012; en valores porcentuales pasó de representar el 44 % del presupuesto el porcentaje máximo de esta partida en estas casi dos décadas— al 35,1 %. Las consecuencias de la crisis financiera del 2011 se trasladaron al gasto público con las restricciones presupuestarias impuestas por la Unión Europea y el Ejecutivo español.

### Una caída progresiva

Desde entonces, se ha producido una caída progresiva de la cuota representada por la inversión sanitaria. Con el Botànic, su cuota cayó nueve puntos porcentuales al pasar del 35,6 % al 28,3 %; una tendencia que no se ha revertido hasta las cuentas del 2024; en los primeros presupuestos del gobierno de Carlos Mazón, la inversión en sanidad pasa de representar el 28,3 % de las cuentas al 28,5 %. Se trata de un incremento de tres décimas, pero es el primero registrado desde 2015.

En contraposición, son dos las

Reversión. Departamento de la Marina

### Ribera Salud pagará el centro de salud de Dénia

La Conselleria de Sanidad hará asumir a Ribera Salud el gasto de la construcción del centro de salud de Dénia, una infraestructura que

LL. PÉREZ València

la empresa debería haber edificado como concesionaria de la gestión del departamento de la Marina. Sin embargo, tras la reversión del hospital a la gestión cien por ciento pública, su construcción está pen-

diente. Lo construirá la Generalitat, pero el coste «se imputará en la última liquidación anual» pendiente con la compañía. Así lo aclaró Sanidad ayer al diputado de Compromís Carles Esteve, quien preguntó por esta cuestión en las Corts Valencianes y quiso saber cuál es el presupuesto previsto para su construcción. En la respuesta, el conseller Marciano Gómez explicó que la partida se desconoce porque se está elaborando un plan funcional para conocer las necesidades asistenciales y determinar cuáles son los servicios requeridos, el equipamiento y cuántos profesionales necesitará la plantilla . El único expediente generado, explican, es el de cesión de la parcela, que se encuentra en proceso de aceptación de la cesión.

Esteve ha criticado en reiteradas ocasiones la condonación de la deuda pendiente a las empresas sanitarias, que cifra en 112 millones en el primer año del actual Consell. Respecto a la respuesta de Gómez, el nacionalista desconfía por el precedente de la condonación este mismo año de 47 millones de euros a Sanitas en dos liquidaciones pendientes del hospital de Manises. «Podré creerlo cuando lo vea porque, a la primera de cambio, se ha demostrado que este Consell regala el dinero que debería ser de los valencianos a las empresas privadas», defiende.■

partidas que han incrementado notablemente su cuota en los presupuestos de la Comunitat Valenciana. Por un lado, el gasto en Servicios Sociales, el cual duplica su peso en estos 17 años. En 2024, representa el 8 % del total de las cuentas con un presupuesto de 2.811 millones de euros; mientras que, en 2007, correspondía al 4,1 % con una cantidad de 512 millones. Y, por otro lado, la cuantía para amortizar la deuda de las cuentas públicas, cuyo porcentaje en el presupuesto ha pasado del 3,91% y 505 millones al 26,73 % al destinar 7.984 millones en 2024.

### Otras autonomías

El peso global del gasto sanitario en el conjunto de las comunidades autónomas se ha contraído en las

### Las cuentas del año 2024 doblan el peso de Servicios Sociales y disparan el pago de la deuda pública

últimas décadas. En 2023, el último año con los presupuestos liquidados, fue del 30,6 %. En comparación con el dato del año 2012 recogido en el informe, son 6,7 puntos porcentuales menos; entonces, representaba el 37,3 % del total. De todas las autonomías, es en la valenciana donde la pérdida de la cuota de la inversión en sanidad es mayor, con una caída de 13,5 puntos porcentuales. Le siguen La Rioja, con un descenso de 11,4 puntos; y Cataluña, con 9,6 puntos menos. En contraposición, solo en cuatro autonomías la comparación tiene tendencia positiva. Navarra es donde la sanidad gana más peso en los presupuestos, al subir en 3,6 puntos; seguida de Castilla y León (+1,3%), Asturias (+1,2%) y Galicia (0,1%).■

#### Eduardo Ripoll

### Incendio de Campanar

### El juez interrogará al jefe de bomberos sobre la extinción y qué protocolos se aplicaron

El magistrado también cita al comisario de Policía Científica y a los cinco agentes que firmaron el informe técnico sobre las causas

TERESA DOMÍNGUEZ València

Ocho meses después de que un incendio causado por una fuga en el sistema de refrigeración de la nevera de la vivienda 86 del edificio de Campanar, en el que fallecieron diez personas, tres de ellas niños (una bebé de 8 días, su hermano de dos años y una menor de 14 años), el juez del caso interrogará por primera vez al jefe de Bomberos de la ciudad de València para preguntarle cómo afrontaron la extinción de ese fuego desbocado por la composición de la fachada y los fuertes vientos y qué protocolos de los que ha aportado el Ayuntamiento a requerimiento del juzgado aplicaron y por qué.

El juez de Instrucción número 9 de València, que investiga el incendio del edificio del barrio de Campanar porque estaba de guardia el día que se desató el infierno en ese inmueble, ha citado, en calidad de testigo, al máximo responsable del servicio municipal de bomberos a petición de las acusaciones particulares que ejercen las familias de las víctimas mortales y solo después de que la Audiencia de València obligase al magistrado a reabrir la causa, que había archivado apenas dos semanas después de la tragedia que dejó

### **Ayudas**

### Para el cambio de fachadas

El Ayuntamiento de València bonificará un 95 % el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las comunidades de propietarios que quieran cambiar su fachadas por tener material y características similares al edificio incendiado en Campanar.

Será obligatorio presentar una ficha de intervención operativa para obtener una licencia. Ello supone que tendrán que aportar un documento con información básica del edificio para que los bomberos «a golpe de vista» puedan ver y planificar la estrategia de actuación, tal como se acordó en la sesión plenaria del consistorio del 'Cap i casal'.

sin hogar a 131 familias, algunas propietarias y otras, inquilinas y cuando aún se desconocía incluso la causa inicial del peor siniestro de estas características que ha vivido la ciudad de València.

En el caso del jefe de bomberos, el único miembro del servicio municipal de extinción citado por ahora, deberá comparecer ante el juez, el fiscal y los abogados que representan a las familias de las diez víctimas mortales, entre ellos el despacho de los penalistas Miguel Ferrer y Patricia Cogollos, el día que se cumplirán exactamente seis meses desde la tragedia: el 22 de octubre próximo. Además, el juez se reserva también el por si su comparecencia se dilata.

Antes del jefe de Bomberos comparecerán el comisario jefe de la brigada de Policía Científica y los cinco agentes de esa unidad que elaboraron el informe técnico que determinó cuál fue el origen del siniestro: una fuga del gas refrigerante del serpentín de esa nevera del piso 86.

Una chispa o la simple electricidad estática iniciaron un fuego que permaneció latente en la cocina hasta que, una vez alcanzada la temperatura necesaria, hizo estallar los cristales de la puerta que daba a la terraza y en menos de una hora se propagó por las fachadas de los dos inmuebles de 14 y 9 alturas que con-

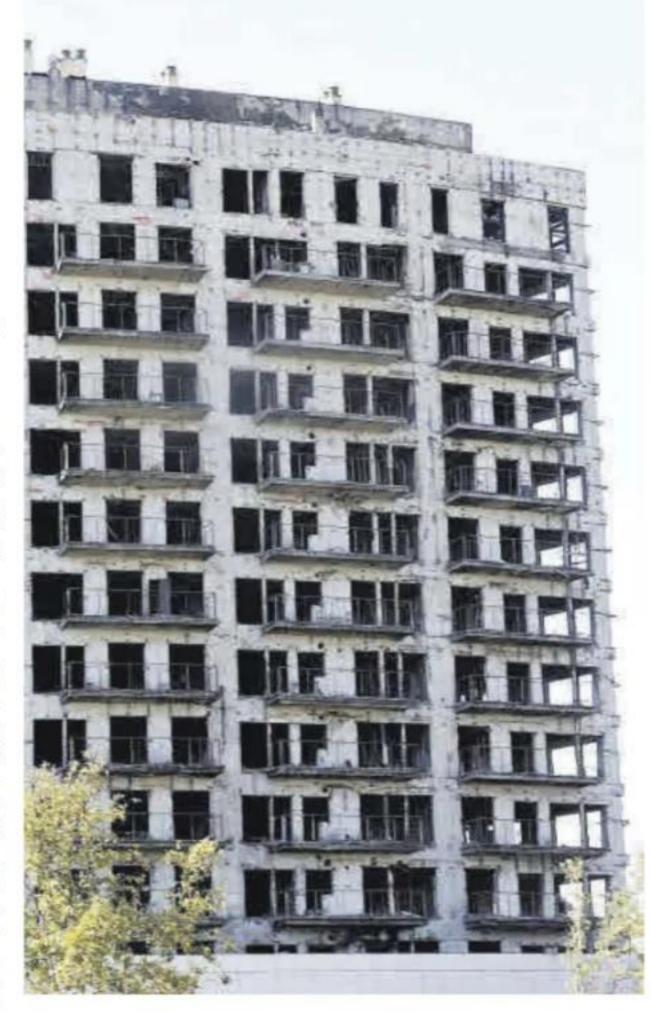

Imagen reciente del edificio siniestrado en el barrio de Campanar.

formaban el edificio.

En su caso, el comisario comparecerá como testigo y los agentes, como peritos. Los seis están citados para los días 15 y 16 de octubre. El interrogatorio se prevé especialmente duro para ellos, pero principalmente por parte de los abogados que representan a las aseguradoras personadas en la causa. Estas siete declaraciones son las primeras que toma el juzgado a pesar de que ya ha pasado medio año desde el fatal sinietro.

### Medalla de Gratitud

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de València acordó ayer la concesión de la Medalla de Gratitud a todas las empresas y entidades que colaboraron en el siniestro que además de los diez muertos dejó a centenares de personas sin nada.

Ciencia

### Europa financia con 2,5 millones de euros la investigación de un Jaume I de la Politècnica

Con la ayuda del Consejo Europeo de Investigación Hermenegildo García, del Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), creará catalizadores a partir de nanomateriales metálicos

R. M. COLL València

El catedrático de la Universitat Politècnica de València (UPV), Hermenegildo García Gómez (Canals, 1957), investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro

de mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la UPV, ha obtenido una ERC Advanced Grant, la ayuda más prestigiosa del continente que anualmente otorga el Consejo Europeo de Investigación (ERC). El investigador del ITQ ha logrado los 2,5 millones de euros de esta ayuda

con el fin de desarrollar durante los próximos cinco años del proyecto Discovery.

### Reparación de tejidos

El proyecto liderado por García, que ganó en 2016 el Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías y en 2021 recibió el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencia y Tecnología Químicas, pretende desarrollar catalizadores a partir de MXenos, que son unos nanomateriales de 1 nanómetro de espesor (un millón de veces más fino que el cabello) y que están constituidos por metales.

Sus aplicaciones son múltiples,



El catedrático García Gómez.

y abarcan campos como la biomedicina -para la reparación de tejidos- el almacenamiento de energía eléctrica en grandes cantidades o la generación de hidrógeno a partir del agua con la mayor eficiencia posible, entre otras muchas.

# Mediterránea

El poder y la magia de la música. Gandía



Cerrar una sala de conciertos sin motivos es un acto de pura barbarie, que convierte al mundo en un sitio más oscuro e inquietante. Desde Mediterránea queremos darle todo nuestro apoyo a la Sala Republicca.

Corren malos tiempos cuando los emisarios de la luz y de la música son perseguidos y amordazados.

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

### Expertos debatirán mañana sobre el futuro de la energía en Levante-EMV

El Foro de Energía empezará a las 9 de la mañana con una apertura a cargo de Carlos Mazón

JAUME VIDAGAÑ / SARA GARCÍA València

El uso de los combustibles fósiles tiene los días contados. En un mundo en el que se antoja imprescindible descarbonizar la economía para preservar nuestra calidad de vida, es fundamental recurrir a otros combustibles menos contaminantes y que, a su vez, sean más asequibles para toda la población.

A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana mantiene firme su compromiso con la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera y favoreciendo el impulso de nuevas fuentes de energía más limpias y sostenibles. El objetivo final es alcanzar los 10.000 megavatios de producción antes de 2026 y que, en este punto, las fuentes de energía renovable superen la potencia de las no renovables. Para ello, la Comunitat Valenciana trabaja en la promoción del hidrógeno verde, la instalación de paneles solares fotovoltaicos y el aprovechamiento de los residuos agrícolas y forestales para la producción de energía.

### Un amplio programa

La conversión hacia fuentes de energía renovables será uno de los principales temas que se abordarán en la segunda edición del Foro de Energía en la Comunitat Valenciana organizado por Levante-EMV, en colaboración con Información y El Periódico Mediterráneo, que tendrá lugar mañana miércoles 18 de septiembre, a partir de las 9 horas, en la sede en València de la Fundación Bancaja.

El acto, que estará conducido por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, contará con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes.

Durante la sesión se sucederán

#### **NURIA MONTES** Consellera de Innovación, Industria,

Comercio y Turismo



GUILLERMO

BERLANGA

Director corporativo

de Innovación del

Grupo Gimeno

IGNACIO CASADO

Dir. Marketing y Com.

del ITE

diferentes ponencias a cargo de

expertos del sector energético

como Manuel Argüelles, director

general de Energía y Minas de la

Generalitat Valenciana, que

abordará la actualidad de la polí-

tica energética del gobierno va-

lenciano; Javier Cepeda Gonzá-

lez, gerente de Energía de Preze-

ro, sobre la valorización energé-

tica de los residuos; una ponencia

de Estrella Jara Galán, directora

de comunicación y relaciones

institucionales de BP; Borja Gon-

zález Collado, director de Gene-

ración Mediterráneo de Iberdro-

la; así como Guillermo Berlanga

de Grupo Gimeno y Guillermo

Roth Damas, subdirector de

Statkraft en España, dos empre-

sas relacionadas con un gran pe-

so en el sector energético de la

Comunitat Valenciana.

CARLOS MAZÓN President de la Generalitat Valenciana



MARCOS LACRUZ Presidente de AVAESEN



FIDEL ROIG CEO de Valfortec

### Los ponentes MANUEL ARGÜELLES





GUILLERMO ROTH Subdirector de Statkraft



**GABRIEL BUTLER** CEO de Genia Bioenergy







**ESTRELLA JARA** 

**RICARDO** 

**ROMAGUERA** 

Presidente del Clus-

ter de la Energía CV

### JAVIER CEPEDA Gerente de Energía

de Prezero



PABLO OTÍN CEO de Grenergy



J. M. SANCHIS Responsable de Com. y Marketing de Matecco



Además, el acto contará también con tres mesas redondas en las que se abordarán las claves de la actualidad y el futuro del sector energético a nivel mundial y local. La primera de ellas, moderada por Toni Cabot, director de Información, abordará concretamente la situación actual de las nuevas energías en la Comunitat Valenciana y en ella participarán el presidente de Avaesen, Marcos

València. La segunda mesa, que tendrá lugar tras la pausa para el café, analizará las nuevas energías y las claves para la atracción de empresas. Estará moderada por José

Lacruz; el presidente del Cluster

de la Energía en la Comunitat Va-

lenciana, Ricardo Romaguera; y

David Ribó, experto en Energía

de la Universitat Politècnica de

Luis Valencia, director de Levante-EMV y contará con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora; Antonio Moset, responsable de operación y mantenimiento solar de Endesa; Fidel Roig, CEO de Valfortec; y Pablo Otín, CEO de Grenergy.

Por último, la tercera mesa redonda se celebrará a última hora de la mañana, moderada por Ángel Báez, director de Mediterráneo, y se centrará en el el impulso del hidrógeno verde y el biometano como nuevas fuentes de combustible. En esta participarán José Manuel Sanchis, responsable de Comunicación y Marketing de Matteco; Guillermo Alomar, Senior Advisor de Baleària; Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy; e Ignacio Casado, director de Marketing y Comunicación del ITE. ■

### Programa del Foro de Energía

Miércoles 18 de septiembre. 9:00 h. Convocatoria y acreditaciones

Fundación Bancaja (entrada por General Tovar, 3)

8:55 h. Presentación a cargo de Silvia Tomás, directora RRII de Levante-EMV.

9:00 h. Apertura institucional de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

9:10 h. Mesa 1: Situación actual de las nuevas energías en la CV. Moderada por Toni Cabot, director de Información, Participan: Avaesen; Cluster de la Energía CV; y UPV.

9:50 h. Ponencia de Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación del Grupo Gime-

10:00 h. Ponencia de Borja González, director de Generación Mediterráneo de Iberdrola.

10:10 h. Ponencia institucional de Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas GVA.

10:25 h. Pausa café.

11:15 h. Ponencia de Guillermo Roth, Subdirector de Statkraft.

11:25 h. Mesa 2: Nuevas energías, claves para la atracción de empresas. Moderada por José Luis Valencia, director de Levante-EMV. Participan: Ayuntamiento de Ayora; Endesa; Valfortec; y Grenergy.

12:10 h. Ponencia de Javier Cepeda, Gerente de Energía de Prezero.

12:20 h. Ponencia de Estrella Jara, directora de comunicación y relaciones institucionales de

12:30 h. Mesa 3: Las energías alternativas: del hidrógeno verde al biometano. Moderada por Ángel Báez, director de Mediterráneo. Participan Matteco; Baleària; Genia Bioenergy; y el ITE.

13:15 h. Clausura institucional.

13:20 h. Cóctel y networking.

15:30 h. Fin del acto.

#### Levante-EMV

### JOSÉ ENRIQUE PARDO AYUSO

### Director de Desarrollo de Negocio de X-ELIO en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia

Nacida hace 19 años, actualmente X-ELIO es la compañía líder mundial en el desarrollo de energía sostenible

### «La C. Valenciana es una región clave para el desarrollo de proyectos de X-ELIO»

EDUARDO ENRIC València

#### En primer lugar, nos gustaría saber la trayectoria de X-ELIO y el momento en el que llega a la Comunitat Valenciana.

 X-ELIO es una empresa global especializada en el desarrollo de proyectos de energía renovable y sostenible de primer nivel, con casi 20 años de experiencia en el sector y con presencia en los cinco continentes. Creemos firmemente que nuestra industria es un motor clave en el crecimiento económico del país y es por ello que, desde nuestros orígenes en 2005, además de ubicar nuestra sede central en España, hemos sido uno de los actores principales y referentes en el sector. La Comunitat Valenciana posee un potencial único en recurso solar y objetivos ambiciosos en materia de descarbonización. Por ello, ya en 2022 decidimos abrir una oficina fija en València.

#### Actualmente, ¿qué instalaciones están funcionado?

 Tenemos en operación 35 MW en Xixona, en la planta Turroneros I, a los que pronto se sumará la segunda fase del proyecto, Turroneros II, de 15 MW. Además, contamos con 293 MW en diferentes fases de desarrollo: 235 MW, con DIA positiva y otros 58 MW, que están en fase inicial de desarrollo con conexión otorgada.

#### – ¿Podría explicar en qué consiste la apuesta de X-ELIO en la Comunitat Valenciana?

 La Comunitat Valenciana y X-ELIO comparten una importante apuesta por la descarbonización y el fomento de la transición ecológica. Estamos convencidos de que

el impulso de las renovables en la región será clave en su crecimiento y bienestar económico y social. Por este motivo, la Comunitat Valenciana es una región clave para el desarrollo de productos de X-ELIO. No solo contamos con la oficina fija en València, también tenemos más de 330 MW de proyectos de energía renovable en diferentes fases de desarrollo y una inversión planificada de 250 millones de euros. A día de hoy, tenemos proyectos planificados en Villena, Xixona, Busot, Picassent, Castelló de la Ribera, Catadau y Alzira.

#### Aparte de la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas, ¿qué otras acciones desarrolla en la Comunitat Valenciana?

 Como reflejo de nuestro compromiso con el medio ambiente y con las localidades en las que trabajamos, llevamos a cabo acciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en Villena hemos conseguido poner en marcha, en colaboración con IES Navarro Santafé, un interesante proyecto de investigación -que ya es una realidad - denominado 'Colmenas Inteligentes'. Además, somos patrocinadores del Villena C.F, equipos de fútbol base y otros proyectos como el 'Villena Fair Play' y 'Diversity Team'. También financiamos el Club Voleibol Villena (equipo Superliga). En Busot impulsamos el bienestar animal con ayudas al Busot Animal Rescue Concern (BARC), un refugio de perros y gatos que lleva a cabo una gran labor contra el abandono y maltrato de mascotas. Ahí hemos financiado mejoras en las instalaciones de los boxes para perros y la puesta en marcha de Catland,



«El impulso de las renovables será clave para el crecimiento económico y social en la C. Valenciana»

la nueva residencia de gatos. Igualmente, en Xixona hemos financiado la instalación de farolas solares para iluminar el camino al Castillo y organizamos formaciones y visitas guiadas de escolares a nuestras plantas fotovoltaicas. Son iniciativas de apoyo a la sociedad que se enmarcan en el denominado Plan de Comunidades Sostenibles de X-ELIO y que abarcan áreas tan importantes como la salud, la educación, el medioambiente y el deporte, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo al bienestar general de la comunidad.



 La energía solar fotovoltaica es la tecnología que tiene menor impacto en emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero. Adicionalmente, en nuestro país es la tecnología más económica para producir electricidad. La transición energética se encuentra en un momento crucial, en el que la fotovoltaica desempeña un papel protagonista. En los últimos dos años está experimentando un auténtico auge en España, aunque su expansión no es uniforme en todo el territorio. Por ello, siempre apostamos por impulsar una mayor estabilidad en los objetivos de transición ecológica y en la regulación, para así facilitar el desarrollo de estos proyectos. En conjunto, nuestro país presenta unas condiciones climáticas para ser líderes en este tipo de tecnología y es una

oportunidad que no debemos dejar escapar.

#### Existen dudas sobre el impacto de las fotovoltaicas en el territorio. ¿Consideran justificadas estas dudas?

 En la C. Valenciana tenemos una ventaja competitiva con respecto a otros territorios: muy buen recurso solar y territorio disponible para desarrollarlo. En todas las regiones hay espacio para gran variedad de sectores. Se puede ser líder en industria, agricultura o turismo y, a la vez, planificar proyectos de energía renovable que ayudan a desarrollar una industria competitiva gracias a costes energéticos bajos. Como es sabido, el camino que hay que recorrer para desarrollar una planta fotovoltaica es complejo y los proyectos tardan años en tener su aprobación porque todas las administraciones velan por su compatibilidad con el territorio y con el medioambiente; por supuesto, todos los proyectos deben hacerse cumpliendo con la legislación vigente.■



José Enrique Pardo Ayuso, director de Desarrollo de Negocio de X-ELIO en la Comunitat Valenciana y Murcia.



Un conductor se examina del examen práctico en València en una foto de archivo.

### Examen práctico

### Tráfico asegura que en las dos últimas pruebas para el carnet quedaron 400 citas sin cubrir

El organismo niega el «colapso» denunciado por las autoescuelas al haber 16.000 el número de jóvenes a la espera de convocatoria

LLUÍS PÉREZ València

La Jefatura de Tráfico de la provincia de Valencia asegura que, en las dos últimas convocatorias del carnet práctico de conducir, se han quedado libres 400 citas; es decir, que se podrían haber presentado muchas más personas de las que, finalmente, se examinaron. Se trata de la respuesta de Tráfico a la protesta del sector de las autoescuelas -concretamente desde la Unión de Autoescuelas de Valencia, la cual aglutina a 150 centros que aseguraba el domingo a Levante-EMV que hay más de 16.000 jóvenes a la espera de una cita para examen por el colapso generado ante la falta de funcionarios y evaluadores.

«No entendemos su denuncia cuando no se cubren todas las citas de examen convocadas», aseguran desde la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana. Y añaden: «La cifra de 16.000 personas corresponde a las personas con el teórico aprobado, pero no significa que todas ellas estén ya preparadas para presentarse a la parte práctica». Ante esta circunstancia, no consideran necesario tener que adoptar medidas de refuerzo para la convocatoria del examen prác-

tico porque, insisten, en que «se han quedado citas por cubrir».

Asimismo, desmienten la existencia de «un colapso» para presentarse al examen, aunque reconocen la existencia de picos de demanda de citas de examen antes del verano y en diciembre. «También ocurre con las citas de la ITV

Desde la Jefatura no creen necesario reforzar el servicio porque el «colapso» no existe

El periodo de espera para conseguir una cita es de entre tres y cuatro meses según las autoescuelas

antes del verano o con las solicitudes para renovar el pasaporte», defienden desde Tráfico. Y es que son muchos los que aprovechan para hacer el examen antes de reemprender las clases o reincorporarse al trabajo tras las vacaciones.

El Gobierno está estudiando una serie de modificaciones en el carnet de conducir. Entre ellas, además de la reducción a la mitad de la tasa de alcohol permitida al volante, existe la posibilidad de que la edad mínima para sacarse el carnet de conducir se rebaje hasta los 16 años, aunque con algunas peculiaridades; no se podrá llevar cualquier vehículo. Esto preocupa al sector de las autoescuelas porque podría incrementar los problemas para conseguir una cita para el examen práctico, un «colapso» denunciado en reiteradas ocasiones por el sector. ¿Se aumentará el número de examinadores de aprobarse esta medida? Desde Tráfico, descartan hablar de «futuribles» y esperaran a los cambios en la normativa para estudiar medidas de refuerzo.

### Tres meses de espera

El presidente de la Unión de Autoescuelas de Valencia, Armando Galindo estima entre tres y cuatro meses el periodo de espera desde que un aspirante a conductor aprueba el teórico hasta que consigue una cita para el práctico. La situación se vuelve más compleja para aquellos que suspenden a la primera y han de esperar para conseguir una segunda cita. Desde Tráfico no contradicen esta espera, pero argumentan que se necesita un periodo mínimo de unos meses «para hacer las prácticas y poder examinarse». ■

### Previsión meteorológica

### Los embalses siguen en caída a la espera de intensas lluvias

Aemet decreta el nivel amarillo a partir de hoy con tormentas y una caída de temperaturas

M.M.CALABUIG València

La previsión de fuertes lluvias, que podrían ser torrenciales en los próximos días en muchos puntos del litoral valenciano, han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a decretar el nivel amarillo. Concretamente, se espera una precipitación acumulada, en una hora, de 20 litros por metro cuadrado (l/m2), en el litoral norte y sur de Castellón, a partir de las 14 horas de este mediodía. Algo que serviría para paliar la sequía que se alarga desde hace meses en las confederaciones hidrográficas del Júcar y el Se-

Para este martes en el litoral de Valencia los pronósticos apuntan a un 55 % de posibilidades de lluvia que se incrementará hasta un 95 % el miércoles para aumentar un poco más el jueves. Esta tónica se mantendrá hasta el domingo. Las temperaturas sufrirán un notable descenso con mínimas de hasta 19 grados y máximas de 25. La situación empezará a normalizarse a partir del lunes 23 de septiembre. Hasta ese momento, la inestabilidad y los chubascos serán habituales.

Los datos de los embalses reflejan una semana más, ya van veintiuna, la pérdida de reservas hasta situar la capacidad en un 41,55 % en el caso de las presas del Júcar. Una situación algo más acuciante en las del Segura, con un 17 %.

### Ayudas frente a la sequía

Respecto al último informe, del pasado 9 de septiembre, son 10,90 hectómetros menos de agua embalsada. Un problema en muchos puntos del territorio valenciano que ha llevado al Consell que preside Carlos Mazón a habilitar ayudas directas, sin trámites, para unos 30.000 agricultores y ganaderos por valor de 17 millones de euros.

Para este miércoles 18, se esperan chubascos acompañados de tormentas en amplias zonas de la mitad oriental. Durante la primera mitad del día podrían ser fuertes y persistentes en puntos del litoral de la Comunitat Valenciana y Cataluña, extendiéndose durante la tarde a zonas del interior, más probables en Teruel y el Pirineo, donde no se descarta que vayan acompañadas de granizo.

El jueves 19, la vaguada continuará afectando a gran parte del territorio peninsular y Baleares. Por otro lado, continuará el aporte de humedad desde el Mediterráneo, con chubascos y tormentas a partir de la tarde y riesgo de granizo.

Miguel Ángel Montesinos



Personas bajo la lluvia el pasado 4 de septiembre en València.

### **Manises**

# La plataforma vecinal lleva al Defensor del Pueblo la ampliación del aeropuerto

El colectivo recoge firmas para pedir el traslado de la instalación por los graves problemas de contaminación acústica y medioambiental que sufren los vecinos por el continuo paso de aviones

PILAR OLAYA Quart

Los vecinos y vecinas de Xirivella, Quart de Poblet, Barrio del Cristo, Aldaia y Manises que forman la «Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Manises. Sí al Traslado» han dado un paso más en su firme reivindicación.

El colectivo, surgido el pasado mes de abril tras el anuncio de Aena de la ampliación de la infraestructura aérea, han acudido al Defensor del Pueblo para pedirles que exija a los alcaldes de los municipios implicados «a iniciar los trámites necesarios para que Aena cumpla con las ordenanzas municipales contra el ruido e insta a esta misma empresa a iniciar los estudios necesarios para proyectar su traslado a otra zona más alejada de los núcleos urbanos».

La razón que esgrimen los afectados es el derecho al descanso y a vivir en un medio ambiente saludable, algo que no se consigue solo a través de la insonorización de las viviendas que lleva a cabo Aena.

«Tener que detener una conversación o gritar para que te oigan, subir el volumen de la televisión cuando sobrevuela un avión nuestra vivienda, comenzar a coger el sueño después de un día



La Plataforma contra la ampliación del Aeropuerto de Manises recogió más de 220 firmas en Quart.

agotador y que el rugido de los motores de un avión te sobresalte, despertar bruscamente a un bebe dormido o sentir que el mobiliario de tu casa se estremece cuando el avión inicia el despegue o aterrizaje por encima de tu casa eso, no se puede justificar de ninguna forma porque daña nuestra salud, contamina nuestro medio ambiente y perjudica nuestra calidad de vida», señalan desde la plataforma, que siguen recabando apoyos entre los residentes de los municipios afectados.

Este sábado fue el turno de los de Quart de Poblet. Más de 220 vecinos y vecinas firmaron la petición de la Plataforma realizada al Ministerio de Transportes para instarles a que paralice cualquier iniciativa que signifique una ampliación del aeropuerto, «entre otras cosas, porque incrementará la contaminación acústica que ya padecemos, perjudica la nefasta calidad del aire que ya respiramos e incrementará los problemas de salud que el ruido de los aviones nos generan».

#### Aire contaminado

Según los afectados, el aire que se respira en el entorno del aeropuerto sobrepasa los niveles aceptables de contaminación recomendados por la OMS, y es por eso que en su petición al Defensor del Pueblo han adjuntado un informe realizado por Ecologistas en Acción sobre la calidad el aire del Estado español en 2023 donde se refleja los altos niveles de CO2, así como también el informe mensual del ruido del Aeropuerto de Manises realizados y acreditados por la empresa ENAC conseguidas a través del sistema de monitorización y sendas del ruido del aeropuerto que demuestra que se sobrepasan los niveles de decibelios en los periodos de mañana, tarde y noche, marcados por las ordenanzas municipales.

### Alegaciones en curso

Hay que recordar que a nivel político también los consistorios afectados, Manises, Aldaia y Xirivella, así como Compromís per Mislata han presentado alegaciones al Plan de Acción Asociado al Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Valencia elaborado y sometido a información pública por la Dirección General de Aviación Civil el 12 de julio. ■

### **Denuncia**

## Compromís denuncia que Vivienda «continúa desahuciando en La Coma»

La formación critica que el Partido Popular al frente de la conselleria «no tome ninguna medida para garantizar un hogar digno a los paterneros en estado de vulnerabilidad»

N.S. Paterna

Compromís per Paterna ha denunciado la «continuidad de desahucios» en el barrio de La Coma y ha criticado que el Partido Popular «no tome ninguna medida para garantizar un hogar digno a los paterneros y paterneras». El partido popular, encargado de gestionar la vivienda pública en el País Valenciano, «no está tomando ninguna medida para garantizar el derecho a la vivienda, quitado, claro, de garantizar unos dividendos astronómicos a las grandes constructoras con la construcción de promociones nuevas», señala el concejal de Compromís Carles Martí.

Desde Compromís declaran que barrios como La Coma o Santa Rita, en Paterna, «son objeto de un acoso por parte de la conselleria con numerosos expedientes de desahucio, incluso a familias que no tienen ningún otro recurso para vivir. La conselleria es la encargada de garantizar un hogar digno a las personas más necesitadas, y no está realizando ninguna política en ese sentido. El EVHa, entidad encargada de gestionar la vivienda pública de la Generalitat, no ha realizado ninguna medida más allá de enviar semanalmente 4 o 5 expedientes a los juzgados para desahuciar a familias en estado de vulnerabilidad».

### «Ningún trabajo social»

«Unos expedientes de desahucio que no llevan detrás ningún trabajo social con las familias que son desahuciadas, unos expedientes que, si bien tienen que cumplir la ley, algo lógico, incluso que son necesarios en algunos casos, no van acompañados de un trabajo socio comunitario en el barrio que nos lleve hacia una solución satisfactoria con el tiempo. En lugar de dar 150 millones de euros a sus amiguitos, para que construyan 250 pisos, haría falta que trabajaran por dar una solución a todas las familias que lo necesitan», denuncian.

### Energía limpia

# Los paneles solares llegan a los edificios municipales de Torrent

El consistorio instalará las placas en el Centro Cultural San Marcos, el Edificio del EMAT y la Piscina de la Cotxera con un pico de hasta 240kw

A.C. Torrent

El Ayuntamiento de Torrent haconseguido ayudas del IVACE para
la instalación de paneles solares en
el Centro Cultural San Marcos, el
Edificio del EMAT y la Piscina Municipal de la Cotxera. La convocatoria de ayudas de la Generalitat
Valenciana, a través del Instituto
Valenciano de Competitividad
Empresarial, tiene por objetivo fomentar la instalación de sistemas
de autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana.

La instalación solar fotovoltaica proyectada sobre la cubierta de los tres edificios es: 40 kW pico (máximo potencial de energía que puede generar un panel solar en condiciones óptimas) en el Centro Cultural San Marcos, 100 kW pico en el Edificio del EMAT y 100 Kw pico en la Piscina Municipal La Cotxera. En su conjunto, la potencia instalada en los 3 edificios municipales es de 240 kW pico. Per-



los tres edificios es: 40 kW pico La piscina de La Cotxera podrá autoabastacerse de energía solar.

mite monitorizar en tiempo real el consumo y la generación de energía procedente de los paneles fotovoltaicos.

Los beneficios significativos de los paneles solares abarcan desde aspectos económicos, ambientales y sociales. Económicamente, los paneles solares reducen la factura de electricidad al generar energía propia, y es posible destinar el excedente de energía para alimentar parcialmente el alumbrado público de las calles de Torrent. A largo plazo, esto puede significar una considerable reducción de costes y una inversión rentable, ya que la vida útil de una instalación solar puede superar los 25 años.

### Reducción de gases

A nivel ambiental, los paneles solares contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la energía solar es una fuente limpia y renovable. Esto ayuda a combatir el cambio climático y a reducir la huella de carbono de las actividades humanas. Y socialmente, la adopción de energía solar promueve la independencia energética de los municipios, permitiendo a los hogares y negocios ser menos dependientes de las fuentes de energía externas y más resilientes ante fluctuaciones de precios o suministro.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, manifiesta que «la instalación de estos paneles es parte del compromiso de este Ayuntamiento con la sostenibilidad y la eficiencia energética, apostando por tecnologías limpias y sostenible».

### Criminalidad

### El PP alerta del aumento de la delincuencia en Alboraia en el primer semestre

N.S. Alboraia

El Partido Popular de Alboraia denuncia «el preocupante incremento de la delincuencia en el municipio», tal y como reflejan los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior en su Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2024. A lo largo de los primeros seis meses del año, «las infracciones penales totales han crecido un 14,1%, pasando de 732 en 2023 a 835 en 2024, lo que refuerza la tendencia al alza que ya advirtió el grupo popular durante el balance del primer trimestre de este año», indican desde la formación popular.

En este segundo trimestre, la criminalidad convencional ha aumentado un 13,2%, destacando el preocupante aumento de los robos con fuerza en domicilios, que han crecido un 60,7% respecto al mismo periodo del año pasado. Los hurtos también han registrado un alza del 14,0%, y el tráfico de drogas ha experimentado un incremento del 50,0%.

### Mantenimiento



### Museros refuerza la limpieza en el Barranquet para la época de lluvias

El Ayuntamiento de Museros ha reforzado la limpieza del Barranquet', con el principal objetivo de evitar inundaciones ahora que se inicia el periodo de lluvias. Esta limpieza se ha centrado en desbrozar los matorrales que ocupaban el lecho para evitar inundaciones y facilitar así la evacuación de las aguas pluviales. Además se ha llevado a cabo la limpieza de diferentes caminos y zonas ajardinadas gracias al trabajo de los peones agrícolas que se incorporaron en junio.

### **Paterna**



### Sabanas blancas para pedir voz en el plan de peatonalización de la calle Mayor

Los vecinos y vecinas del barrio Centro Paterna han iniciado una protesta silenciosa para mostrar su desacuerdo con el proyecto de peatonalización de la calle Mayor de la ciudad, plan que también afecta a calles colindantes. Así, para mostrar su malestar, al considerar que «no tenemos voz para consensuar» esta actuación, así como denunciar «falta de transparencia y participación ciudadana», han colgado sábanas blancas en los balcones de sus viviendas. ■

L-EMV

### Campaña

### Alfafar busca el mejor 'esmorzaret' o desayuno entre sus locales

N.S. Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar, a través de la concejalía de Comercio y Mercados y en colaboración con los establecimientos de restauración locales, inicia la I Edición de la Ruta: del desdejuni o de l'esmorzar a Alfafar, bajo el lema «I tu de què eres més, de desdejuni o esmorzar alfafarenc?».

Del 16 de septiembre al 20 de octubre de 2024, de lunes a domingo, en el horario de 9:00 a 12:00 horas, la ciudadanía podrá acudir a los comercios adheridos para probar los diferentes desayunos y almuerzos que tienen preparados.

Los comensales recibirán un «pasaporte» que deberá ser sellado por el personal de los establecimientos locales una vez se deguste el desayuno o almuerzo. A cambio, el consistorio ofrece una serie de regalos a los clientes como: chapas (con al menos, dos comercios sellados), un portamóvil, un aro de luz o una camiseta (todos los establecimientos).

Se pueden presentar tantos pasaportes como se quieran por persona, debidamente cumplimentados, ya que, entre los comensales se realizarán dos sorteos: un vale por un desayuno y otro de un almuerzo, valorados en 60 euros cada uno.

### **Balance**

## El bus de Paterna a la playa alcanza los 12.164 viajeros

La línea se ha incrementado en más de 3.500 usuarios



Bus que conecta cada verano el municipio de Paterna con Port Saplaya.

N.S. Paterna

Un total de 12.164 usuarios han disfrutado del Bus de Paterna hasta la playa este verano 2024 registrando una cifra récord respecto a los meses estivales del año anterior cuyo número alcanzó los 8.659 viajeros/as.

De este modo, desde el pasado 16 de junio hasta el 8 de septiembre, el servicio de transporte que el Ayuntamiento de Paterna pone a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad para que puedan llegar hasta la playa, ha experimentado un considerable incremento en más de 3.500 usuarios/as respecto al verano anterior. Así lo ha desvelado la Teniente Alcalde de Movilidad, Nuria Campos, quien ha asegurado que «estos resultados demuestran la excelente acogida vecinal de esta iniciativa municipal con la que buscamos facilitar los desplazamientos entre

Port Saplaya y la ciudad durante la temporada estival de lunes a domingo en horario de mañanas y tardes».

En este sentido, el servicio de transporte municipal durante este verano ha permitido realizar viajes continuos entre Port Saplaya y Paterna, con distintas paradas en la localidad durante su trayecto y que ha contado con tres autobuses programados con salida desde la ciudad y cuatro de regreso desde la playa.

### Iniciativa

### Paiporta impulsa el comercio local con bonos de compra de 40€

N.S. Paiporta

Paiporta ha abierto ya el plazo de inscripción para que los comercios participen en la Campaña de Bono Comercio 2024, una iniciativa del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Economía, Ocupación y Comercio, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Valencia. Este programa busca dinamizar la actividad económica del municipio y apoyar a los negocios de proximidad, claves para el desarrollo local.

Objetivos de la campaña

La Campaña de Bono Comercio tiene como finalidad incentivar las compras en los comercios adheridos, promover el
consumo local y consolidar el
tejido empresarial de Paiporta.
El Ayuntamiento ha destinado
20.000 euros para esta acción,
con el objetivo de estimular la
economía local a través de bonos de compra que proporcionan descuentos del 50%.

A partir del 30 de septiembre, la ciudadanía mayor de 16 años podrá adquirir bonos por un valor nominal de 40€, de los cuales 20€ serán financiados por el Ayuntamiento de Paiporta. Cada persona podrá obtener un bono, y su compra será válida hasta el 31 de octubre de 2024 en los comercios participantes. ■

uación

### **Actuación**

### Bonrepòs concluye la mejora del colector y la recogida de pluviales

El consistorio ha invertido 48.500 euros en la actuación ubicada en la calle Macarella

N.S. Bonrepòs i Mirambell

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, junto a Global Omnium, ha concluido las obras realizadas en la red de alcantarillado de la Calle Macarella gracias a la subvención de 43.521,26 euros, de un total de 48.356,95 euros, del Programa Reacciona 2023 del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia.



La calle Macarella tras la actuación

Las actuaciones realizadas han consistido en la mejora de la capacidad hidráulica y la resistencia de la red de alcantarillado de la calle, en concreto, entre la Calle Alquería del Pi y la Calle Mayor. Además, también se ha aumentado la capacidad de la recogida de agua de lluvia de toda la vía mediante dos rejas transversales en el cruce con la

Calle de Alquería del Pi.

L-EMV

Esta obra, unida a las dos realizadas en la calle Mayor, mejorará el funcionamiento del alcantarillado del municipio y solucionará la situación en la que se encontraba la infraestructura.

### Ramiro: «Una necesidad»

La alcaldesa, Raquel Ramiro, ha explicado el beneficio de estas actuaciones, ya que, «hemos solventado una necesidad que tenía nuestro municipio, como era la ampliación y la mejora de la conducción de las aguas».

«Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para mejorar los servicios y las infraestructuras de Bonrepòs i Mirambell a través de nuestro compromiso con los vecinos y las vecinas», ha finalizado Ramiro. ■

### **FIESTAS**









1. Más de 500 paellas se cocinaron en el Paellando de Xirivella, que congregó a cerca de 6.000 personas repartidas en más de 31.600 m². 2. Alaquàs celebra con éxito de participación la Gran Entrada de Moros y Cristianos. 3 y 4. Más de 7.000 raciones se repar-tieron en lastradicionales Calderas de La Pobla de Farnals. Por la noche niños y mayores disfrutaron de un magnífico Correfoc. 5. Catarroja comenzó sus fiestas de Moros y Cristianos, de-claradas Fiesta de Interés Turístico Provincial, con las Embajadas y la Reconquesta. 6. Más de 8.000 personas

6. Más de 8.000 personas vibraron con la gran actuación de La Fúmiga dentro de las actuaciones musicales programadas para Fiestas. 7. Sedaví ya tiene a sus ganadores del concurso de paellas de Fiestas, que reunió a más de 150 collas de amigos.

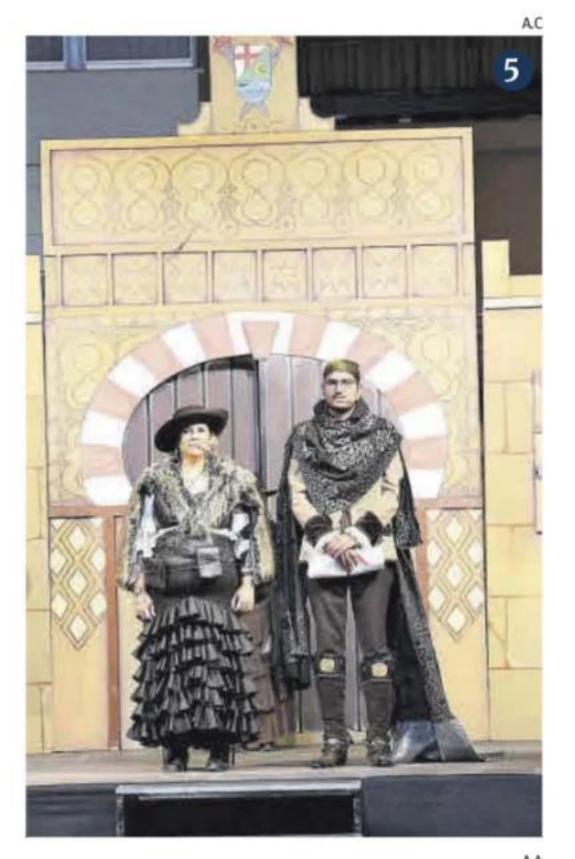

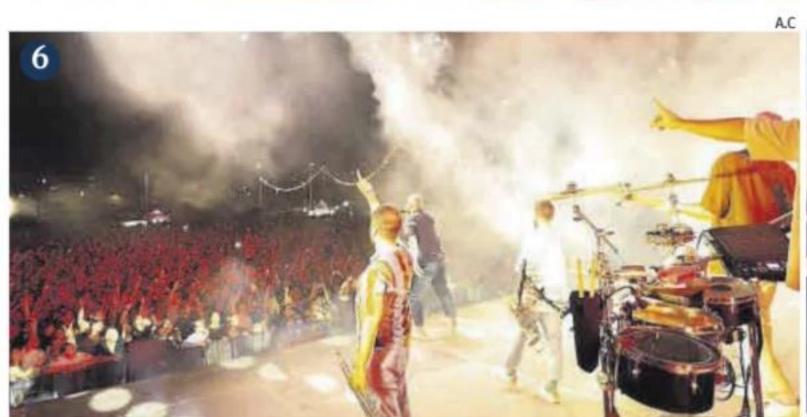



### Exposición

### Torrent recuerda la obra fallera del padre de Mortadelo

Francisco Ibañez recibe un homenaje póstumo con una muestra en el Mercat de Sant Gregori

A.C. Torrent

Con motivo del 'Mig Any' faller, el Ayuntamiento de Torrent con la colaboración del IES Tirant Lo Blanc, ha organizado una exposición, que a su vez, es homenaje póstumo al maestro creador de «Mortadelo y Filemón» y su relación con las Fallas de distintos municipios. La exposición «Francisco Ibáñez en las Fallas» se inaugura esta tarde, a las 18:00 horas en el Mercat de Sant Gregori, y permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre.

La exposición ofrecerá un recorrido por la obra del célebre historietista español, en relación con su experiencia más directa con la fiesta fallera y los municipios que lo han representado en sus fallas. Esta muestra que quiere ser un homenaje póstumo al maestro creador que nos dejó el 15 de julio del 2023, tiene como objetivo celebrar la trayectoria de Ibáñez, quien ha dejado una huella imborrable en la cultura popular española desde los años 50 y por ende en la fiesta fallera.

#### Un recorrido gráfico

La exposición permitirá a los visitantes explorar gran cantidad de curiosidades de su relación con las fallas. La muestra presentará más de 30 láminas con fallas dedicadas a Ibañez y sus personajes plantadas en distintas ciudades y municipios, como Torrent, Valencia, Sueca, Xirivella, Xátiva, Alaquas, Alzira, El Perelló, Carpesa, entre otros. También se expondrá su última obra póstuma de 2023, realizada a lápiz, tal como quedó en el momento de fallecer. Así mismo se expondrá un cómic de 'Mortadelo y Filemón' en 'Misión por España', donde en una parte del mismo, sus personajes más populares viven la gran experiencia de la semana fallera.

Se podrán visionar maquetas y ninots relacionados y bocetos e imágenes dedicadas por el propio

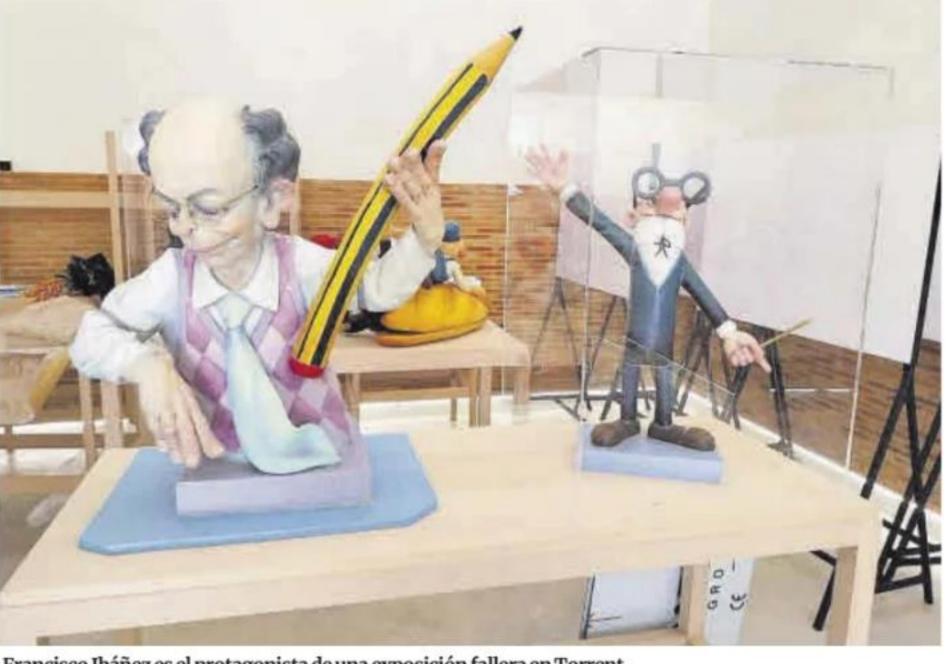

Francisco Ibáñez es el protagonista de una exposición fallera en Torrent.

Ibañez, Así como, imágenes de su estancia en las Fallas de 2007, su visita a la Exposición del Ninot, la celebración se su cumpleaños el 15 de marzo de ese mismo año, entre otras curiosidades del maestro.

#### La falla del IES

También se expondrá la falla que realizaron este año, los alumnos de 1º de Bachiller del IES Tirant Lo Blanc de Torrent, como proyecto de fin de curso.

Durante los dos trimestres del curso 2023/24 en la asignatura de Volumen, los alumnos del IES elaboraron el proyecto de una falla, en la que colaboraron también la asignatura de Proyectos Artísticos con la estructura y realización de la «Rue 13 del Percebe» y el alumnado de Expresión Artística de 4º de la ESO en su decoración.

La iniciativa surgió tras el fallecimiento de Francisco Ibáñez, y de alguna manera rendirle un tributo, a través de la elaboración de una falla compuesta por escenas de personajes de Francisco Ibáñez, diseñadas en pequeños grupos, en la que cada alumno realizó su propio "ninot". El objetivo fue conocer y aplicar todo el proceso actual de elaboración de un monumento fallero, siguiendo el modelo de construcción, a través de moldes, de las fallas en el siglo pasado.

El concejal de de Cultura y Fallas, Aitor Sánchez, indica que declarado que la exposición «supone un legado para todas las generaciones, es difícil encontrar en España a alguien que no reconozca a los personajes creados por Ibáñez. Tanto los niños actuales como aquellos que crecieron leyendo sus tebeos hace décadas pueden identificarse con su humor y creatividad. La exposición está diseñada para atraer a un público diverso, desde apasionados coleccionistas hasta nuevas generaciones que deseen descubrir la magia del cómic español». ■

### **Manises**



### Presentación de las falleras mayores de Manises de 2025

MEl Auditori Germanies de Manises albergó el acto de presentación de las Falleras Mayores de Manises para el ejercicio 2024-2025: Carmen Pérez Catalán y Claudia Vinagre Rodríguez. El acto también sirvió para presentar a Álvaro Roldán Beas Pérez de Tudela, presidente infantil del municipio. La corporación municipal, encabezada por el alcalde Javier Mansilla, asistió al tradicional pistoletazo de inicio de las Fallas 2025. ■

### Burjassot

### La Falla Lauri Volpi organiza su I Dansà Solidaria

El dinero recaudado se destinará a la asociación Duchenne Parent Project

N.S. Burjassot

La Falla Náquera - Lauri Volpi de Burjassot, dentro de sus acciones solidarias va a desarrollar, en el mes de septiembre, un nuevo proyecto sociocultural: la I Dansà Solidària "Ciudad de Burjassot" que tendrá lugar, en beneficio de la asociación sin ánimo de lucro Duchenne Parent Project (Proyecto de Padres y Madres Duchenne), el 22 de septiembre.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Fallas, dirigida por Estefanía Ballesteros, de la Entidad Cultural Valenciana "El Piló" de Burjassot y de diferentes entidades y comercios.

La jornada comenzará a las 11.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento con la concentración de todos los grupos inscritos para participar en la Dansà.■

### DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

## Catalá anuncia un cheque-bebé de 300 €, más policías y 4.600 nuevas viviendas

La alcaldesa presume de haber reactivado «una ciudad paralizada» y avanza 50 medidas en vivienda, conciliación y seguridad • Además, destaca que el consistorio cortará la luz a los apartamentos ilegales

JOSÉ MIGUEL VIGARA València

La alcaldesa de València, María José Catalá, avanzó ayer hasta 50 medidas que va a poner en marcha el gobierno municipal de PP y Vox en su intervención en el pleno sobre el Estado de la Ciudad. Los anuncios más novedosos los centró en materia de vivienda, seguridad ciudadana, conciliación familiar y turismo. Así, anunció que en Benimàmet se va a desarrollar un gran plan urbanístico con 4.600 nuevas viviendas, de las que 1.000 serán públicas. Además, las familias podrán conseguir un chequebebé de 300 euros a partir del 1 de enero de 2025 y el primer reemplazo de los 57 nuevos policías de los 500 que prometió la líder del PP en campaña electoral se incorporan al servicio el próximo 1 de octubre.

Por ende, Catalá avanzó que va a reclamar las competencias necesarias a la Generalitat Valenciana para sancionar a los apartamentos turísticos ilegales. De hecho, se procederá a cortar el agua, la luz y otros suministros básicos de aquellos alojamientos irregulares que sean expedientados y denunciados por los servicios de inspección municipales.

Como balance de este año y medio de gestión, Catalá aseguró que su equipo «se encontró con una ciudad paralizada en la gestión y descuidada en su día a día» y hoy «la hemos puesto en marcha y reactivado». Así, puso como ejemplo que la Marina de València «se va a convertir en el polo innovador del sur de Europa» después, dijo, de que el gobierno municipal del PP haya reactivado la gestión de este espacio «infrautilizado» con el gobierno anterior progresista. También subrayó la nueva política de vivienda que está impulsando y calificó de «nula y paupérrima» la gestión efectuada por el equipo de Joan Ribó en el pasado mandato. «La inacción del gobierno anterior dejó un desolador balance: 14 viviendas públicas en 8 años». Por contra, la alcaldesa señaló que en un solo año ya se ha impulsado la práctica totalidad del plan de vivienda local para construir 954 viviendas públicas asequibles. Para Catalá, «la inacción del anterior gobierno» ha provocado «una de las mayores crisis sociales de las



La alcaldesa María José Catalá interviene en el pleno sobre el Estado de la Ciudad.

Movilidad. La lideresa del PP baja al barro

### Defiende la reforma de Pérez Galdós sin túnel y enterrar las vías de Serrería

Tanto la portavoz de Compromís, Papi Robles, como el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, acusaron ayer a

J.M.V. València María José Catalá de tener un modelo de ciudad basado en primar el coche, lo que ha provocado un aumento del tráfico y de la

contaminación atmosférica en la ciudad. Sin embargo, en el turno de réplica, la alcaldesa negó que efectivamente haya aumentado la contaminación por humos en la capital valenciana. Otro momento en que Catalá se enfrentó a Sanjuán fue por la reforma de la Avenida de Pérez Galdós, donde el portavoz socialista le dijo que solo le interesa hacer «una avenida donde los coches puedan correr más veloz». La lideresa del PP acusó a socialistas y valencianistas de haber presentado un proyecto a Europa «infrapresupuestado» que se valoró en 11,8 millones cuando el coste real es de 33 millones. Catalá se encaró con el líder socialista a cuenta de sus críticas y acabó acusándole de mentir. «No pasa usted la prueba del algodón», le dijo, tras insistirle en que suprimir el túnel de Pérez Galdós cuesta 19 millones y ese dinero no se había previsto en el plan impulsado por Compromís y PSPV.

Otro asunto fundamental para la alcaldesa es el soterramiento de las vías de Serrería. Esta es una obra «capital» para València y su gobierno, dijo Catalá, tanto que aportará 10 millones para que se acometa. La alcaldesa instó al Ministro de Transportes Óscar Puente a acelerar su aprobación porque desde hace un mes ya tiene toda la documentación necesaria para abordar su tramitación, concluyó. ■ últimas décadas en la ciudad por la fa lta de vivienda para los jóvenes, los mayores y todos los vecinos de València».

M. A. Montesinos

En esta línea, Catalá anunció un nuevo plan de desarrollo urbanístico, un nuevo sector de 402.675 m² en Benimàmet y con una edificabilidad de 461.266 m² de techo, donde se van a construir más de 4.600 viviendas, de las que 1000 serán de protección pública. A resultas de diferentes actuaciones, añadió la lideresa del PP, antes de acabar el mandato, en 2027, se van a construir en València hasta 13.900 pisos de los que 2.800 serán de protección oficial y públicas.

Igualmente, avanzó que se continuará con la estrategia del futuro urbano de la ciudad, que culminará con la revisión y actualización del Plan General de Ordenación Urbana. En esa línea, se impulsará un nuevo plan urbanístico en los barrios de Tendetes, Marxalenes y la Saïdia con el objetivo de poner en marcha nuevas dotaciones y zonas verdes en esos barrios. Y donde se incluirá la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología.

### Cheque-bebé de 300 euros

El cheque-bebé de 300 euros está incluido dentro del Plan de Conciliación y Maternidad, que estará dotado con más de 3 millones de euros para extender la gratuidad de la educación 0-3 al mes de julio. También se van a subvencionar las matineras y se va a aumentar las becas comedor. Habrá escuelas de verano de los colegios municipales gratuitas y se dará a las familias esta ayuda directa de 300 euros por recién nacido.

### Balance económico

En el terreno económico, la alcaldesa presumió de gestión económica y afirmó que «se puede reducir deuda y mantener la calidad en los servicios y el volumen de inversiones». Así, puso en valor que el ayuntamiento de València acabará en 2024 con un 33 % menos de deuda al pasar de 225 millones a 150. Además, remarcó que en 2024 ya se lleva un 12% más de inversiones ejecutadas y el ejercicio anterior se terminó con 133 millones ejecutados frente a los 85,7 del año anterior. Según la alcaldesa, los valencianos ahora se ahorran 1,7 millones, merced a sus rebajas fiscales.

Catalá defendió también que desde que el PP está en el gobierno municipal se han atraído hasta 750 millones de euros en inversiones a la ciudad gracias al plan que ha puesto en marcha y ejecutado para desbloquear licencias de actividades y licencias de obras y construcción. Así citó logros como la reactivación de la ZAL, la reurbanización del entorno del Museo de Bellas Artes o la cercana construcción del nuevo edificio de Bloques Portuarios. La lideresa popular calificó «de revolución» el cambio introducido en la reestructuración de los servicios de licencias de urbanismo y de negocios de modo que se han incrementado «un 62% las licencias resueltas de obras», cuyo tiempo de espera era

#### 1.000 plazas de aparcamiento

antes de hasta 1.200 días.

En cuanto a otros anuncios, Catalá anticipó que se van a recuperar cerca de 1.000 plazas de aparcamientos gratuitos en la Avenida de los Naranjos, Avenida de la Malvarrosa, Torrefiel, Olivereta, Benimàmet y Benicalap.

En el terreno de la seguridad ciudadana se van a incorporar 57 nuevos policías el 1 de octubre y 150 nuevos agentes antes de finalizar el año. También se instalarán videocámaras de seguridad fijas en la Playa de la Malva-rosa; 5, en la Aveni-

### Benicalap contará con un auditorio y se habilitarán mil plazas de aparcamiento en diferentes barrios

da de la Malva-rosa; y 11, en Forn d'Alcedo. Por ende, se abrirá un sub-retén de la Policía Local en Benimàmet y se finalizará el proyecto de la Comisaría de Malilla para su licitación y adjudicación.

Abundando en materia de seguridad, Catalá anunció la próxima colocación de tres cañones anti-incendios en el Saler, aparatos que se suman a los ocho que ya están funcionando desde antes del verano.

### Inversiones en cultura

Por último, la munícipe del PP anticipó algunas inversiones en Cultura. Entre ellas, las nuevas obras de reforma en el Palau de la Música y un nuevo Auditorio de Música en Benicalap. También se va a adjudicar la redacción del proyecto de habilitación de la Casa del Relojero como Centro de Interpretación del Santo Cáliz, se va a impulsar el Valencia Music City para convertir València en un referente musical y cultural, y se va a redactar el proyecto de reconstrucción del Monumento a Sorolla.

# Badenas choca con Sanjuán y varias asociaciones por los tuits de Herrero

El portavoz de Vox abandona el pleno después de que el socialista le tache de «fascista» • Recurrirá a Abogados Cristianos para «ejercer acciones penales»

CLAUDIO MORENO València

El portavoz del grupo municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, protagonizó varios de los momentos más tensos del pleno extraordinario celebrado ayer en València. El primero tuvo lugar cuando Ángela Pedraza -de València Acull - habló sobre los discursos que han favorecido el actual repunte de delitos de odio, señalando como ejemplo la veintena de mensajes «racistas» vertidos por la concejala Cecilia Herrero en su cuenta de X cuando aún no era responsable municipal de Emprendimiento y Agricultura. Entonces, Badenas interrumpió la intervención a gritos y obligó a Catalá a devolver el uso de la palabra a Pedraza.

Posteriormente ocurrió algo similar durante la alocución desde la tribuna de invitados de Beatriu Cardona — de la Coordinadora Feminista — y una mueva alusión a los tuits de Herrero, contestados por Badenas a voces y actitud de confrontación con los concejales de PSPV y Compromís, que le reprocharon sus interrupciones fuera de turno al tiempo que aplaudieron la participación de las entidades sociales.

Finalmente, agotado el espacio de las vecinas, la bronca bajó al escalón político, donde el socialista



El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, coloca una rosa blanca en el atril de orador.

Borja Sanjuán rescató por tercera vez el historial de mensajes de la concejala voxista y enmendó el simbolismo al que minutos antes había recurrido Badenas, la rosa blanca colocada sobre el altar de orador: «Ese símbolo que representa a aquellas personas que dieron la vida luchando contra el fascismo no lo puede mancillar un fascista como usted, porque si usted hubiera viviendo en esa época no sería el guillotinado, sino el delator o el fascis-

ta. Como buen cobarde, si quiere irse, tiene la puerta abierta», le espetó el socialista.

Badenas se fue, pero regresó al cabo de unos minutos para anunciar una contestación por la vía legal. Más tarde, ya con el pleno concluido, insistió: «Tanto la concejal Cecilia Herremo como yo y el resto de miembros del grupo municipal hemos puesto en manos del despacho de abogados de Polonia Castellanos — presidenta de Abogados Cristianos — el ejercicio de acciones penales y civiles contra las personas que en el pleno han vertido injurias y coacciones contra los concejales de Vox».

Miguel Ángel Montesinos

Asimismo, el portavoz voxista anunció una investigación para denunciar ante la Sindicatura de Comptes el hecho de que algunas asociaciones subvencionadas «utilicen fondos públicos de manera partidista». Hablaba de València Acullo la Coordinadora Feminista.

## Caballero: «Afortunadamente, el legado de la vergüenza terminó»

El portavoz popular recuerda a la oposición sus incumplimientos y sus contradicciones en vivienda o apartamentos turísticos

JOSÉ PARRILLA València

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y también del equipo de Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, dedicó la mayor parte de su discurso a contraponer el trabajo de la alcaldesa de València, María José Catalá, con su predecesor en el cargo, Joan Ribó, y la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez. A su juicio, todo lo que piden o critican ahora pudieron hacerlo y no lo hicieron en los ocho años que han estado gobernando. Es más, Caballero aseguró que muchas de las cosas que ahora critican, como lo de dar suelo a las constructoras para la «especulación», era una medida que los socialistas defendieron cuando estaban al frente de la corporación.

Con la premisa de que «la verdad es revolucionaria», Caballero aseguró que el anterior gobierno «fue el de las goteras en el Palau de la Música, los mercados apuntalados, los paraguas del padrón, los parques abandonados o las plagas de cucarachas por toda la ciudad». Y dijo más, el anterior gobierno era el de los «tres años para una licencia, el de los que echaban la persiana de su comercio porque no tenían apoyo y los que cambiaron la norma para que se pudieran hacer apartamentos en los bajos».

«Y creen que pueden venir aquí como si no pasara nada. Pues no lo vamos a permitir, el proyecto de la alcaldesa es un proyecto de futuro, prosperidad y sostenible», explicó Caballero. «Afortunadamente el legado de la vergüenza terminó, lo mismo que los anteriores liderazgos», dijo el portavoz popular, quien recordó que «fue bajarse del coche oficial y abandonar», en referencia a Juan Ribó y Sandra Gómez, que han pasado a la jubilación y al Parlamento Europeo respectivamente. «En campaña decían que trabajarían por la ciudad, pero la dejaron en pocos meses. Parece que el compromiso se mide por el poder y los metros de despacho», ironizó el político del PP.■

### DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD



María José Broseta, presidenta de la federación de asociaciones vecinales.

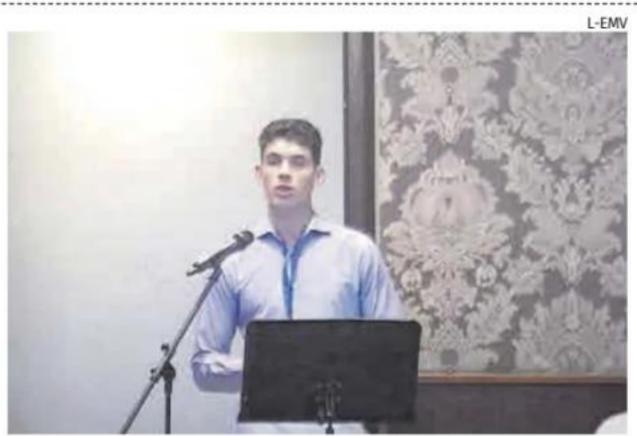

Pablo Bottero, del Consell de la Juventut de València.

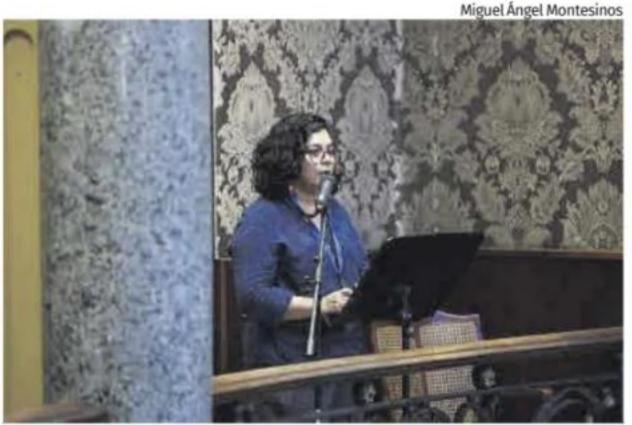

Ángeles Pedraza representó en el pleno a València Acull.



Presidenta de la Asociación de Vecinos de Malilla, María Rosa Jover.

# Los vecinos piden convertir 2.000 pisos turísticos ilegales en alquiler asequible

Las asociaciones exigen al ayuntamiento emprender la renaturalización de grandes avenidas y mejorar una interlocución a menudo inexistente

CLAUDIO MORENO València

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de València, María José Broseta, participó en el pleno de debate sobre el estado de la ciudad para analizar la realidad de València desde el punto de vista vecinal y, de paso, ofrecer algunas soluciones a los problemas más acuciantes de sus residentes. Broseta, que representa a unas 80 asociaciones vecinales, celebró la moratoria para los apartamentos turísticos impulsada en mayo por el equipo de gobierno, pero a su vez reclamó una regulación más eficaz y un mayor seguimiento de la oferta ilegal que amenaza con desbordar la capital del Turia. En este sentido, la presidenta de la federación propuso convertir, de los 4.500 apartamentos turísticos ilegales ofertados actualmente, un total de 2.000 en alquileres asequibles. La idea es que realice en el plazo de un año y con carácter permanente.

Pero la intersección entre vivienda y turismo no fue el único punto abordado por la representante vecinal. Entre otras cuestiones, Broseta reclamó un reglamento de participación y la actualización del mecanismo de las juntas de distrito para que estas dejen de resultar «inoperantes». También exigió Broseta poner límite a los excesos en el espacio público - en una de sus varias alusiones al ocio-yemprender medidas encuadradadas en el marco de la Capitalidad Verde Europea: desarrollo de políticas innovadoras en el transporte público, creación de zonas verdes, plantación de árboles o limitación de la futura ampliación del puerto.

Esta fue una de las reclamaciones compartidas por varias asociaciones vecinales, que pidieron aprovechar el marco de la Capitalidad Verde Europea para ejecutar los proyectos prometidos. Los vecinos de Malilla dijeron no renunciar al corredor verde sur, los residentesde Abastos-Finca Roja insistieron en la renaturalización de la Avenida Pérez Galdós; los de la Roqueta se pre-

### María José Broseta pide un reglamento de participación y actualizar las juntas de distrito

guntaron qué ha pasado con el proyeto verde de San Vicente, San Agustín y la avenida del Oeste; y desde la entidad vecinal de la Petxina exigieron la supresión de los aparcamientos que este equipo de gobierno ha pintado en la supermanzana. «Son 17 coches y 20 motos que no cambian nada», dijeron, pidiendo a cambio una zona de estacionamiento prioritario para residentes. Asimismo, algunas de las
17 entidades sociales y vecinales
participantes en el pleno extraordinario coincidieron en pedir mayor
participación e interlocución con el
ayuntamiento, sobre todo en aquellos proyectos en los que se ven directamente afectados. «Quieren
convertir las vías del tren en una autopista urbana y no han dicho nada,
nos hemos enterado por la prensa»,
lamentaron en Malilla.

Y no podía quedar fuera de las demandas sociales y vecinales la dificultad de un acceso a la vivienda para las que se recomendaron difierentes recetas, desde la declaración de zona tensionada hasta la construcción de vivienda. De hecho, en el último turno vecinal sorprendió la asociación cultural del poble de Benimaclet con una defensa del PAI de Metrovacesa, históricamente cuestionado por el barrio. ■

### Las recetas de

### los vecinos

### «¿Cuáles son las políticas de juventud?»

Pablo Bottero intervino como representante del Consell de la Juventut de València para denunciar que el alquiler medio, que supera los 1.000 euros, aboca a los jóvenes a la pobreza o directamente les niega la capacidad de independencia.

### Las Ampas se oponen al distrito único

Fampa-València (representa al 80% de las Ampas) llevó al pleno su firme rechazo al distrito único escolar, el cual ha salido adelante sin votación. «Somos interlocutores válidos. Esto no es democracia», denunciaron.

### Discursos de odio y trabas en el padrón

València Acull, CEAR y CEPAI denunciaron la hostilidad discursiva hacia el migrante, así como los obstáculos para sacar el padrón (como llave de acceso a otros derechos) y la escasez de recursos municipales para la acogida de familias vulnerables.

### Lambda echa en falta una política LGTBI

Fran Fernández subió a la tribuna de invitados para afear la invisibilidad que este ayuntamiento habría impuesto sobre las políticas LGTBI y el escaso diálogo del ejecutivo con Lambda, asociación que él representa.

### En Fuensanta, por fin, se hizo la luz

Los vecinos de la Fuensanta pusieron la nota amable con Catalá y agradecieron a la alcaldesa que haya mejorado el alumbrado del barrio. València | 25

### DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD



Momento en que Papi Robles entrega un bote lleno de vertido de las playas del Sur a la alcaldesa.

### Robles acusa a Catalá de gestión «casposa» y de «mirar a la ciudad con ojos de especuladora»

La portavoz valencianista entrega a la alcaldesa un bote lleno con arena del vertido del Saler: «Usted estuvo desaparecida»

J. M. VIGARA València

La portavoz de Compromís, Papi Robles, acusó ayer a la alcaldesa de València, María José Catalá, de apostar por un modelo de ciudad basado «en la turistificación masiva» y «de mirar la ciudad con ojos de especuladora» hasta el punto que tildó de «casposa» su gestión. Además, calificó el gobierno de PPy Vox de «retrógrado, pirata e ineficaz». Para la concejala valencianista, la acción de gobierno de los populares y los voxistas ha dejado «más ratas, más suciedad y más cucarachas»; además de más inseguridad ciudadana en enclaves como La Punta, Castellar-l'Oliveral y Pinedo. «¿Dónde están los 500 policías que prometió en la campaña electoral señora Catalá?», preguntó Robles a la alcaldesa. «¿Y donde están los 207 policías que el gobierno de Joan Ribó les dejó preparados?», añadió.

Robles empezó su discurso en el Debate sobre el Estado de la Ciudad con una áspera acusación a la alcaldesa: «Señora Catalá ha tenido dos meses de vacaciones. Usted siempre criticó al señor Ribó por este tema y ahora usted se va dos meses de vacaciones en verano, incluyendo cuando tuvo un vertido en las playas; sí, ha tenido usted un chapapote y usted no dio la cara, estaba escondida en alguna parte». Sobre la falta de atención a los barrios, Robles censuró a Catalá que en barrios como Torrefiel, Malilla y Benicalap «siguen esperándola» y calificó de «bochorno» el modo en que los populares y los voxistas «están gestionando la Capital Verde Europea». El mismo «bochorno» que ha disparado en 4.000 personas las listas de espera de la dependencia.

La regidora de Compromís entregó un bote lleno con restos de vertido a la alcaldesa en el instante

### Compromís pide la prohibición de los apartamentos turísticos como en Nueva York

en que criticaba su «desaparición» mientras ocurrió el episodio del vertido en las playas del Saler. A su vez, Catalá le contestó que llevaría ese bote a la Delegación del Gobierno porque la competente para investigar este atentado ecológico es la Capitanía Marítima.

La falta de vivienda asequible es el principal problema que Robles destacó en el debate. «La realidad de muchos valencianos y valencianas es que están siendo expulsados de sus casas porque no pueden pagarse un alquiler», y puso como ejemplo los barrios de Russafa y el Carme donde los alquileres han subido más de un 30 por ciento. Por eso, Compromís exige a Catalá que reactive «la declaración de zona tensionada para València que dejó terminada el gobierno de Joan Ribó y que ahora el PP tiene en un cajón. Se deben limitar con urgencia los precios de la vivienda en la ciudad».

En esta línea, recordó Robles, «hace más de un año le pedimos una moratoria de apartamentos turísticos, pero usted la puso en marcha un año. Y desde la puesta en marcha de la moratoria, tenemos más de 800 nuevos apartamentos turísticos». En este sentido, Papi Robles lanzó «una propuesta clara y valiente»: prohibir los apartamentos turísticos, como lo han hecho Nueva York y Amsterdam.

La portavoz de Compromís calificó la gestión de Catalá de «casposa, a caballo entre el sectarismo del PP y el negacionismo de la extrema derecha». Robles considera que este gobierno «no está a la altura de esta ciudad» y apostó por «una València moderna, orgullosa y honrada». Por eso, terminó, «que todo el mundo tenga la certeza de que cuando el coche del PP y Vox nos conduzca por un túnel oscuro, ahí estará a disposición la bicicleta de Compromís para salir del túnel y hacer que vuelva la luz». ■

# Sanjuán: «Donde antes había barrios ahora hay zonas para fondos buitre»

El socialista lamenta que «hayamos pasado de una ciudad vivible a una ciudad vendible»

CLAUDIO MORENO València

«No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just». Las primeras palabras de Borja Sanjuán en el pleno extraordinario sobre el Estado de la Ciudad de València las tomó prestadas de Vicent Andrés Estellés, el poeta vetado por Vox en la conmemoración de su centenario. Con esta declaración de intenciones el portavoz socialista arrancaba un discurso dirigido a Catalá pero también a Badenas y sus concejales, con quienes acostumbra a confrontar en su rutinaria labor de oposición.

Fijado el tono, Sanjuán comenzó afirmando que el mayor retroceso de la ciudad se ha dado en términos democráticos, pues «hoy en la junta de gobierno solo se representa a quienes quieren ganar mucho dinero vendiendo València a trozos. Esta ha dejado de ser una ciudad vivible para ser una ciudad vendible», juzgó el concejal.

«Antes inaugurábamos peatonalizaciones para la gente y hoy se
inaugura en la calle Colón un carril para los coches. Antes impulsábamos zonas de juegos o supermanzanas en la puerta de los colegios y hoy, abren casas de
apuestas. O donde se iba a hacer el
nuevo jardín del Turia con el corredor verde para los barrios del
sur, impulsan una nueva autovía
urbana», resumió Sanjuán. «Sobre todo: donde había barrios hoy
hay zonas para que inviertan los
fondos buitre», lamentó.

De este modo, el socialista opinó que el ayuntamiento «quiere consumidores o turistas en lugar de vecinos», asegurando que se ha perdido el control de la ciudad en favor de los «especuladores» y los «ultras».

Y como ejemplo de política negligente destacó la pérdida de programas de promoción de la igualdad en el ámbito laboral.



Sanjuán interviene en el pleno.

«Los gestos definen lo que una sociedad acepta o rechaza. Por eso es tan importante que este ayuntamiento ponga en valor el feminismo. Usted le ha dedicado cero palabras al feminismo, señora Catalá», añadió el concejal. «Por eso, el Partido Socialista ha propuesto para los reconocimientos del ayuntamiento a la Coordinadora Feminista. Y, por eso, señora Catalá, si estuviera a la altura de su cargo no dejaría que llegara el siguiente minuto de silencio con quienes niegan la violencia machista en el gobierno de esta ciudad».

### 'La Revuelta' llega al pleno

«Señora Catalá, se lo tengo que preguntar: ¿su gobierno es más machista o más racista?», terminó Sanjuán echando mano de la nueva pregunta que Broncano hace a sus entrevistados en 'La Revuelta'.

De este modo, con el guiño al nuevo programa de moda de la televisión pública, el concejal recordó que el portavoz de Vox Juanma Badenas «aprovechó el asesinato en Moreras para propagar la mentira de que este nunca se habría producido si el asesino no hubiese entrado en España».

Levante-EMV

### PLENO EXTRAORDINARIO

### Catalá se niega a retirar los honores a Rita Barberá por la corrupción del PP

Compromís considera que la exalcaldesa era el centro de la financiación irregular del partido • Caballero: No nos dejaremos arrastrar al barro

JOSÉ PARRILLA València

El Ayuntamiento de València también celebró ayer, tras el debate sobre el estado de la ciudad, un pleno extraordinario solicitado por Compromís para reclamar de la alcaldesa, María José Catalá, la retirada de los honores y distinciones a Rita Barberá, así como que pida perdón por la corrupción del PPy devuelva el dinero, tras conocerse la sentencia del caso Taula. Como era previsible, el pleno dio poco juego al ser después de una sesión maratoniana de intenso debate de la ciudad, con apenas intervenciones más allá de las de la portavoz de Compromís, Papi Robles, y con el resultado esperado: el PP no asume la última sentencia de corrupción y mantendrá los honores a la exalcaldesa, también el nombre del Puente de las Flores.

En su intervención, Papi Robles recordó la condena a 4 años de prisión al vicealcalde, Alfonso Grau, y al gerente del Palacio de Congresos, José Salinas, por un delito de malversación y por pagar las campañas electorales de 2007 y 2011 con donaciones de empresas que luego obtenían contratos municipales. «Los tribunales nos han dado la razón a Compromís, ha quedado sentenciado que el hilo de la corrupción





estaba en este ayuntamiento, que culado a la corrupción yo agacharía la cabeza», espetó Robles.

Abundando en la figura de la exalcaldesa del PP, que gobernó durante 24 años la ciudad, Robles preguntó a Catalá: «¿Quién era el eje de todo eso? ¿Quién era la x de todo esto? No era Grau, no era Salinas. Era evidentemente la señora Rita Barberá, que no solamente era conocedora de la corrupción, sino que la coordinaba a través de Grau y luego se beneficiaba de ella».

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía, reprochó a la alcaldesa que intente «redimir sus pecados a través de la ciudad, con un homenaje permanente a Rita Barberá en el centro de València», en alusión al Puente de las Flores. «La senten-

cia del caso Taula acredita que la caja B del PP se nutría de empresas que luego trabajaban con el ayuntamiento. Y nadie duda hoy que Rita Barberá estaba al frente de esa estructura de saqueo del PP», dijo.

En su primer turno de réplica, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, no intervino, de manera que Papi Robles volvió a tomar la palabra para recordar los precedentes dentro de propio PP y la condena que en su día hizo de todo esto. «La señora Bonig pidió disculpas. La señora Catalá no ha dicho nada. Bonig se separó la corrupción que envolvía a la señora Barberá. Y entonces también guardó un silencio rotundo la señora Catalá. Catalá cargó contra la moción de censura a Mariano Rajoy, pero no contra la corrupción de su partido. Y cuando llego al gobierno, le rinde honores a Barberá. Dice que ha pasado página, pero habrá sido de Bonig, no de la corrupción», atacó Robles.

Finalizada esta segunda intervención, sí respondió Caballero en los términos que se esperaban. «No se cansan de hacer el ridículo. No se cansan de arrastrar este hemiciclo al fango. Eso demuestra que no tienen proyecto para esta ciudad», di-

### La oposición cree que la exalcaldesa era el eje de todo y el PP récuerda que nunca fue condenada

jo Según Caballero, «es triste que solo traten de manchar el nombre de Rita Barbera, su tema favorito, pero nunca ha estado condenada, todas las denuncias que han puesto ustedes no han hecho nada contra ella y su legado es el de todos los valencianos». En consecuencia, «no vamos a retirar honores a la alcaldesa Barberá y no vamos a entrar en su juego. Si quieren seguir en el juego del barro, ahí no nos van a encontrar». Solo lamentó que no hubiera acusaciones a Ximo Puig por los contratos de su hermano, o de Sánchez por los de su mujer.

«Si este debate fuera sobre la almeja cebra, hubiera dicho lo mismo», respondió Robles. «Ni una lección del partido de Mónica Oltra o del de Ábalos. No se lo vamos a permitir», terminó Caballero. ■

su partido (el de María José Catalá) se ha financiado ilegalmente durante veinte años y que Rita Barberá era el eje de la corrupción. Si yo perteneciera a un partido tan vin-



### **BORIS GREBENSHCHIKOV**

El referente del rock ruso llega acompañado de su banda al Teatro Olympia a las 20 h. (San Vicente Martir, 44). Desde 46€.

### HUBRIS

Banda de post-rock suizo con toques de metal progresivo y electrónica. En el 16 Toneladas a las 21.30 h. (Ricardo Micó, 3). Desde 12€.

### CALEB WHEELER CURTIS 4TET

Concierto de jazz en el Jimmy Glass (Baix, 28) a las 21.30 h. Desde 17€.

### PRESENTACIONS

### **AULA DE NARRATIVES UV: PACO CERDA**

Tertúlia literària sobre l'última novel·la de l'escriptor i periodista valencià Paco Cerdà (Genovés, 1985): Presentes (Alfaguara, 2024). Amb, l'autor, Purificació Mascarell (escriptora i professora de la UV) i la catedràtica Cris-

tina García (Aula de Narratives UV). A l'Aula Magna del Centre Cultural de la Nau, a les 19 hores (Universitat, 2).

### OTROS

### CONVERSA D'IDIOMES: ITALIÀ I FRANCÉS

De 10:45 hores a 11:45 hores, Italia. De 18.30 hores a 19.30 hores, francés (bàsic). De 19.30 hores a 20.30 hores, francés (intermedi). La Casa de Patraix (c/ Convento de Jesús, 11).

### TALLER DE CROCHET

Lliçons de costura i punt a La Casa de Patraix (c/ Convento de Jesús, 11) a les 20.30 h. Des de 11 €.

### CINE

### LA FILMOTECA

Projecció de «Man and Dog» (mostra de cinema romanés) a las 18 hores. VOSE. Drama minimalista que se centra en un home de quaranta i tants anys que torna inesperadament de Suècia al seu poble natal, del qual l'emigració el desarrelà, després de sospitar que la seua dona l'està enganyant amb una altra persona. I projecció de «Desorden» (frança) a les 20.15 hores. VOSE. Tres joves aficionats a la música decideixen muntar un grup de rock amb el qual canalitzar la seua energia i la seua creativitat. Només els falten els instruments, així que decideixen robar-los en una botiga. 2.5 € (Pl. Ajuntament, 17).

Información recopilada por Arnau Alcaide | agenda@levante-emv.com

#### 14 EDICIÓ DEL CICLE DE CINEMA I DRETS **HUMANS: SIMÓN**

Projecció de Simón de Diego Vicentini, 2023, 99 min. Després d'escapar de Veneçuela, Simón, un líder estudiantil, combat contra el seu trauma i culpa per deixar el seu país arrere mentre busca aconseguir asil. En el Col·legi Major Rector Peset (Forn de Sant Nicolau, 4) a les 18.30 hores. Gratuït.

Más información en la página de Cartelera



### **ACTUAL, DE PERE CÍSCAR**

Presentació d'Actual, poemari, amb l'autor. El joc de paraules suposa explicitar l'arbitrarietat del llenguatge. El significant i el significat es poden desimantar o reimantar perquè som nosaltres els pastors de la parla i el diccionari i no a l'inrevés. Volem el que comença per un silenci i acaba amb una incògnita: l'homo loquax, l'hàpax o la vida. Gratuït. 19 h. en Fan Set (Sant Ferran, 12).

### **Tribunales**

# El TS decide hoy la prisión permanente para el asesino en serie que mató a Marta Calvo

El alicantino Vicente Magro, especialista en violencia machista y feminicidios, dictará la sentencia definitiva, que se conocerá en poco más de un mes • Todas las acusaciones, incluida la fiscal, piden la máxima condena

Francisco Calabuig

TERESA DOMÍNGUEZ València

Hoy es el día. El Tribunal Supremo delibera este martes, 17 de septiembre, si impone, como es previsible, al menos una condena a prisión permanente revisable (PPR) a Jorge Ignacio Palma Jacome, el asesino en serie de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas a lo largo de 2019, condenado por ahora a 159 años y 11 meses de cárcel por la Audiencia de València, primero, y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), después, por esos tres asesinatos consumados y otros seis en grado de tentativa cometidos sobre otras tantas mujeres que sobrevivieron a los encuentros sexuales con el criminal, así como por la comisión de nueve delitos de agresión sexual, uno sobre cada víctima, y el delito de tráfico de drogas.

Como se recordará, Palma Jacome mataba o dejaba al borde de la muerte a sus víctimas introduciéndoles en los genitales cocaína en roca de alta pureza (el formato en el que llega desde los países productores en grandes cargamentos por vía marítima) en contra de su voluntad. En todos los casos buscaba mujeres altamente vulnerables, en situación de prostitución, a las que



Palma, el día que comparecó ante el TSJCV, en febrero de 2023.

accedía a través de páginas de puteros.

Será el magistrado alicantino Vicente Magro, uno de los máximos expertos en violencia machista y en feminicidios, el responsable de fundamentar y escribir esta tercera sentencia sobre el caso, que se dictará a lo largo de las próximas semanas -la estimación es que se dé a conocer en el plazo de un mes o un mes y medio- y que servirá para agotar la vía penal. Es decir, será el fallo definitivo y, por tanto, ya firme, y viene a dar respuesta a los recursos presentados contra la sentencia del TSJ-CV.

Las acusaciones particulares piden hasta tres penas de prisión permanente revisable, por cada uno de los asesinatos al haber sido cometidos de manera subsiguiente a los delitos contra la libertad sexual, o de manera alternativa, es decir, si no triunfa esa primera solicitud, que al menos se le imponga una de esas penas máximas, en este caso, por el crimen de Marta Calvo, al tratarse del tercer asesinato, tal como recoge uno de los supuestos legales.

#### La fiscal del TS se suma a la PPR

La diferencia, en esta ocasión, es que no solo las familias de las asesinadas y las mujeres que sobrevivieron han solicitado ese castigo, el máximo que contempla el ordenamiento jurídico español en el ámbito penal, sino que ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo quien ha planteado como petición inicial la imposición de esas tres condenas a prisión permanente revisable o, como pena alternativa, al menos una por el tercer asesinato, el de Marta Calvo, cuyo cuerpo continúa en paradero desconocido desde su asesinato, el 7 de noviembre de 2019, hace casi cinco años, ya que su ejecutor se ha negado siempre a decir la verdad sobre cómo se deshizo del cuerpo.

Esta es la primera vez que el Ministerio Público solicita esas penas, puesto que la Fiscalía valenciana optó por calificar las tres muertes violentas como homicidio y no como asesinato, por lo que nunca solicitó la permanente revisable.

El juicio con jurado se celebró entre mediados de junio y finales de julio de 2022, tres años después de los asesinatos (Lady Marcela fue asesinada el 25 de marzo de 2019, Lady Marcela, el 11 de junio de ese año, y Marta, la última víctima, cinco meses después, el 7 de noviembre). La primera sentencia llegó el 1 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones estivales.

El veredicto del jurado popular encargado de juzgar al asesino de Marta Calvo dictaminó la culpabilidad de forma unánime de Jorge Ignacio Palma de todos los cargos de los que se le acusaba: 30 delitos muy graves y además concluyó que drogaba a sus víctimas para dejarlas indefensas y quedó reconocido que las atacó por el hecho de ser mujeres, es decir, fueron ataques machistas.

Pese a ello, la magistrada huyó de la máxima condena e impuso al asesino en serie una pena de 159 años y 11 meses de cárcel, de los que, matiza, «cumplirá un máximo de 40 años». Seis meses después, en marzo de 2023, el TSJCV volvió a eludir la PPR con un argumento distinto. Ahora, es el turno del Tribunal Supremo. La sentencia definitiva se conocerá en poco más de un mes. ■

Levante-EMV

### **Benimaclet**

## En libertad el conductor que se dio a la fuga y fue tiroteado por la policía

El detenido por atentado a agente de la autoridad, resistencia y dos delitos contra la seguridad vial, recibió un tiro en la pierna

IGNACIO CABANES València

El hombre de 31 años que protagonizó el pasado sábado una espectacular persecución por las calles de Benimaclet, durante la cual un inspector de la Policía Local de València llegó a efectuar hasta once disparos al vehículo para impedirle que prosiguiera su marcha, quedó ayer en libertad con medidas cautelares en una causa abierta por delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y dos delitos contra la seguridad vial; conducción temeraria y negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.

El detenido, que resultó herido de bala en la pierna, se acogió a su derecho a no declarar y no dio explicaciones sobre los motivos que le llevaron a hacer caso omiso a la policía cuando a las cuatro y media de la tarde del pasado sábado un



Momento en el que los policías tratan de sacar al conductor del vehículo.

inspector le dio el alto al verlo circular a una velocidad excesiva.

El policía tuvo que saltar para evitar ser atropellado y se inició una persecución, en la que el coche, un Ford Escort, fue en sentido contrario, saltándose varios semáforos y poniendo en riesgo la vida de los muchos transeúntes que había en ese momento. ■

### Redes de trata de personas



Los miembros de una red de bodas de conveniencia durante el juicio celebrado ayer en València, en el que reconocieron los cargos.

# Veinte condenados por una red de bodas de conveniencia eluden la prisión

La operación policial, realizada hace diez años con casi 70 detenidos, se salda con penas mínimas para Gregori, del que no se ha establecilos cabecillas que facilitaban documentación falsa a compatriotas indios para legalizar su situación

IGNACIO CABANES València

Diez años después de que la Policía Nacional desarticulara una importante red de matrimonios de conveniencia y falsificación documental, con casi 70 detenidos, que desde València promovían la inmigración irregular de ciudadanos indios por Europa, EEUU y Canadá, la causa que instruía un juzgado de Carlet se ha saldado con penas mínimas para los únicos veinte condenados por esta trama que, tras llegar a un acuerdo de conformidad y reconocer su implicación, eluden así ingresar en prisión.

El Juzgado de lo Penal número seis de València dictó ayer sentencia in voce condenando a penas de veinte meses de cárcel para 18 de los 23 procesados. Concretamente se les impone 14 meses de prisión y una multa de 1.050 euros por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por ayudar intencionadamente y con ánimo de lucro a permanecer en España, en contra de la legislación vigente. Y seis meses más por la falsificación de documentos oficiales. Inicialmente se enfrentaban a penas de siete años de prisión por la falsificación continuada y pertenencia a

grupo criminal. Se les aplica a todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas dado el tiempo transcurrido entre la detención y la resolución judicial del caso.

Los hechos se remontan a 2012 y 2014 cuando los ahora condenados se dedicaban a facilitar la entrada en España de compatriotas indios al margen de los cauces legales a cambio de dinero. Así, les facilitaban documentación falsa que ela-

Levante-EMV

boraban en una imprenta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por la que pagaban entre 200 y 300 euros. Además, les conseguían también empadronamientos en domicilios españoles, contratos de trabajo ficticios y matrimonios de conveniencia, todo ello previo pago, con cantidades que rondaban los 20.000 euros. Con el fin de lograr un permiso de residencia y trabajo en España o una reagrupación familiar para traer a sus hijos.

El Ministerio Fiscal retiró la acusación contra dos de los acusados; una valenciana de 34 años a la

Les facilitaban documentación falsa elaborada en una imprenta de Santa Coloma de Gramanet

que ofrecieron 6.000 euros por contraer matrimonio en abril de 2014 con uno de los ciudadanos indios que pagó por los servicios de esta red de bodas de conveniencia. Así como de otro acusado, de 47 años y origen indio, representado por el letrado José María Peyro Gregori, del que no se ha establecido probado que tuviera relación con la citada trama.

A uno de los cabecillas de la organización, de 66 años y también
indio como el resto de los condenados — salvo dos que son paquistaníes y una mujer española— se le
impone la pena más elevada, dos
años y dos meses de cárcel, al apreciar en su caso la agravante de reincidencia ya que tiene otra condena
por falsificación de documentos
públicos. Por último, hay otro procesado que se encuentra huido de la
Justicia en paradero desconocido. ■

### Detenido en Murcia

## Un policía 'custodia' a un conductor temerario por la A-7 con su madre de 92 años de copiloto

«No podía irme a casa y dejarlo circulando, yendo así iba a acabar matando a alguien»

IGNACIO CABANES València

Un policía lo es las 24 horas del día, ya esté de servicio o como en este caso, regresando de viaje junto a su familia. Con su madre de 92 años de copiloto, su mujer, y sus dos hijos, de once y seis años -el pequeño de ellos durmiendo en el asiento de atrás-. Eran las once de la noche cuando este oficial de la Policía Local de Albal observó que delante de ellos, por la autovía A-7, kilómetros antes de la salida de Murcia, circulaba un vehículo en zigzag, golpeándose varias veces contra el guardarraíl.



El vehículo en el que circulaba el conductor temerario por la autovía A -7.

Inmediatamente dio aviso al teléfono de emergencias 112 y al 062, para dar cuenta de la conducción temeraria de esta persona, que estaba poniendo en peligro su vida y la del resto de usuarios de la vía. Ante el riesgo de que pudiera provocar un accidente en el transcurso de que llegaban las patrullas, este policía decidió custodiar el citado vehículo hasta proceder a la detención del mismo una vez se hubo detenido.

Así, tras colocar la luz estroboscópica en el vehículo y aminorar la marcha, se colocó detrás del citado coche para impedir que otros vehículos pudieran adelantarlo y este pudiera golpearlos en uno de sus movimientos laterales, ya que iba de lado a lado. «No podía imme a casa y dejarlo circulando, yendo así iba a acabar matando a alguien», confiesa el policía. ■

### Congreso de los Diputados

## El Gobierno deja a sus socios fuera del plan de regeneración democrática

La decisión de Pedro Sánchez de acelerar la aprobación de las leyes sobre los medios de comunicación genera malestar entre el bloque de investidura por la falta de consenso previo

IVÁN GIL Madrid

Con los presupuestos en el aire y una debilidad parlamentaria escenificada en el primer pleno del curso político, Pedro Sánchez busca retomar la iniciativa. Para ello acelerará hoy el plan de regeneración democrática con su aprobación en el Consejo de Ministros. Un conjunto de reformas legislativas dirigidas principalmente a los medios de comunicación para incrementar la transparencia sobre sus subvenciones públicas y sus propietarios y accionistas.

Un «punto y aparte» frente a la «máquina del fango» que puso sobre la mesa al volver de sus cinco días de reflexión por la investigación a su mujer, Begoña Gómez. Aunque desde el Gobierno defienden que se trata del primer paso para desarrollar su diseño, dejando margen a las «mejoras» y «aportaciones» del resto de grupos parlamentarios durante su tramitación, el plan se aprobará sin el debate previo con los grupos que se prometió en julio.

Los socios parlamentarios fueron informados antes de que lo anunciase Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Una deferencia que dista del compromiso de forjar grandes consensos alrededor de dicho plan. Por el momento se limitará a implementar el reglamento europeo sobre medios de comunicación. No se prevé incluir así la reforma de la denominada ley de mordaza, que pedían varios grupos, incluido Sumar, o la ley de secretos oficiales, que priorizaron desde el PNV.

A algunos de los socios, como a ERC, sí se les trasladó la intención de incluir algunas de sus propuestas, pero la mayoría de los grupos del bloque de investidura limitan su influencia a la tramitación parlamentaria. Ayer estaban a la espera de recibir el texto, para conocer su alcance, y algunos lamentaban la falta de interlocución. «En julio les enviamos un documento con nuestras propuestas y todavía estamos a la espera de respuesta», explicaban desde Podemos. «Con



Sánchez, con la vicepresidenta, María Jesús Montero (derecha), y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

nosotros no han cerrado nada», trasladaban desde otro de los grupos, aun confiando en incluir alguna de sus medidas cuando se abra el debate en el Congreso. Y desde uno de los grupos que ya apoyaron al Gobierno en la pasada legislatura anticipan que de presentarse el plan sin recoger previamente sus propuestas sobre regeneración democrática y del sistema judicial se tratará de «fuegos artificiales».

### «Estética» política

Junts ya auguró en julio que al plan le faltaría «coraje» y dio por hecho que fracasaría. Dos meses después, no ha cambiado de parecer. Fuentes de los posconvergentes ya advierten de que será «demasiado genérico» y que «no entrará en el fondo». «Estética» política, resumen. Hubo un contacto entre el PSOE y Junts para dar a conocer el plan, pero desde la fuerza liderada por Puigdemont aseguran que se les informó solo «de cosas nada susReacción. Los populares rechazan la medida

## El PP compara al presidente con Maduro

El PP avisa al Gobierno de que no tiene que esperar su apoyo al «plan de regeneración democrática» que el Consejo de Ministros

PILAR SANTOS Madrid aprobará este martes. Pedro Sánchez quiere poner coto a la difusión de «bulos» y «pseudomedios», un objetivo que se puso como prioridad después de que, en abril, un juez empezara a investigar a su

esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin conocer aún el contenido del plan, el principal partido de la oposición advirtió este lunes en un comunicado que Alberto Núñez Feijóo no apoyará «ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez». Los conservadores consideran que el objetivo no es buscar la independencia de los medios sino que «se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras», en referencia a Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro. «Su vocación de ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante», afirman.

tanciales, intenciones, sin ninguna concreción».

Javier Lizón / Efe

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya se fajó la semana pasada para intentar hacer control de daños al reunirse con la portavoz de Junts y mantener un almuerzo de trabajo con el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Además de Bolaños, se están fajando en las negociaciones para reflotar la mayoría de investidura la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El presidente sortea la reforma de la 'ley mordaza' como pedían varios grupos, incluido Sumar

A la espera de conocer el plan y calibrar su capacidad de influencia durante la tramitación, los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez reclaman un cambio de actitud a la hora de negociar que no se quede solo en palabras. El plan de regeneración que se aprobará hoy es un punto de partida, pero las prisas del Ejecutivo para llevarlo al Consejo de Ministros sin ahondar antes en la ronda de contactos comprometida no ha gustado a los socios.

### Libertad de los medios

La intención del Gobierno es implantar un plan de regeneración en varias fases, con la primera centrada en la implementación del reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación. Para desarrollarlo se ha trabajado con textos que obligan a reformar la ley de publicidad institucional, el Código Penal o la ampliación las funciones de la CNMC. El Gobierno también tiene previsto acompañar este plan con un paquete de 100 millones de euros de ayudas «a la digitalización» de los medios. Unas ayudas cuyo diseño recaerá en el nuevo ministro de Transición Digital y Función Públicas, Óscar López.

### Mensaje a los parlamentarios socialistas

### Sánchez recula y promete pactar para poner fin a la sequía legislativa

El presidente matiza sus palabras sobre gobernar «sin el legislativo», tiende la mano a los grupos» y pide al PSOE que se «deje la piel» en el diálogo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Pedro Sánchez lanzó ayer en el Congreso un mensaje muy distinto al que transmitió hace solo nueve días en la sede del PSOE. «Hay Gobierno para largo (...) Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición. Con o sin concurso del poder legislativo», señaló el presidente el pasado día 9 ante el comité federal socialista. Sus palabras, que prefiguraban una legislatura de resistencia, con escasas iniciativas parlamentarias aprobadas y de espaldas al resto de grupos, suscitaron malestar entre los socios del Ejecutivo. Así que Sánchez acudió a la Cámara baja con otro discurso.

Durante su intervención en abierto ante los diputados, senadores y eurodiputados de su partido, Sánchez insistió en que llevará su mandato hasta 2027, con o sin Presupuestos aprobados, pero colocó el foco en la necesidad de que los socialistas se «dejen la piel» y tengan cintura para llegar a acuerdos con sus socios. Incluido Junts, la formación más alejada de Sánchez de todas las que apoyaron su investidura, con la que el PSOE está inmerso ahora en una compleja negociación para transferir a Cataluña las competencias de migración.



Plano general del hemiciclo del Congreso.

«Es la primera vez en estos seis, casi siete años desde que gobernamos que se presentan 18 meses sin elecciones a la vista. Es el momento para el diálogo y el acuerdo. El Gobierno tiende la mano a los grupos», señaló Sánchez. Para el entorno del presidente del Gobierno, la actual sequía legislativa (con solo cinco leyes y cuatro reales decre-

tos aprobados desde que arrancó la legislatura) no obedece tanto al heterogéneo bloque de investidura como a la sucesión de comicios durante la primera parte de 2024.

Pero el único anuncio concreto llevado a cabo por Sánchez ayer casa mal con su presunta disposición al diálogo con la oposición. El jefe del Ejecutivo anunció que el Consejo de Ministros aprobará hoy medidas de regeneración que ni siquiera han sido abordadas a fondo con Sumar.

Aun así, el presidente insistió. «Hay Gobierno para largo. Toca sentarse a negociar para aprobar medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Mano tendida. La puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar y sumar. Os pido que practiquéis esa política de diálogo y acuerdo. Que os abráis a las ideas de otras fuerzas políticas», pidió a sus parlamentarios Sánchez, que pese a la compleja coyuntura, sobre todo por parte de Junts, no tira la toalla con los Presupuestos del 2025.

#### Dinero para comunidades

Al igual que hizo el pasado martes su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando el Gobierno aprobó el techo de gasto y la senda de estabilidad, el líder socialista insistió en que las cuentas públicas permitirán a las autonomías y ayuntamientos disponer de una mayor inversión. En este caso, 5.000 millones de euros más durante el año que viene. «Vamos a seguir defendiendo una fiscalidad progresiva y un nuevo sistema de financiación», siguió Sánchez, sin citar el polémico pacto entre el PSC y ERC. ■

el contrario asegura que se busca fomentar en la comunidad, y pide al Gobierno que explique «por qué le asestan ese golpe económica-

### «Problemas reales»

jando en los presupuestos de la esta vez no contará con la misma ra a Sánchez que se olvide «de los



Fernando Clavijo.

### **En Madrid**

### Clavijo fuerza su presencia en la reunión de hoy sobre inmigración

ISABEL DURÁN Las Palmas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intervendrá hoy en la comisión interministerial de Inmigración para exponer la situación del archipiélago frente a la emergencia humanitaria por la acogida de más de 5.300 niños y adolescentes no acompañados. El pasado viernes, a través de una carta, Clavijo solicitó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidente de la interministerial, participar en el encuentro «con voz, pero sin voto», tal y como permite la normativa. Ese mismo día, el ministro y expresidente canario respondió rehusando la demanda de Clavijo. Torres alegó que la reunión ya se había convocado el miércoles, «en tiempo y forma», y que el orden del día ya estaba cerrado.

Tras conocer la negativa de Torres, Clavijo reiteró su petición de participar en ese encuentro o en uno posterior, «para abordar un drama humanitario de carácter urgente». En su carta, el jefe del Ejecutivo canario anunciaba que hoy estaría en Madrid para «atender otros compromisos».

Mientras Clavijo volaba a Madrid, Torres respondió aceptando su intervención al finalizar la reunión de los ministros, una vez abordados los puntos del orden del día. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que «el Gobierno no ha negado la participación del presidente de Canarias en la comisión.
■

### Choque entre administraciones

### Ayuso acusa a la Moncloa de diseñar un «golpe» económico a Madrid

La presidenta regional denuncia el «abrazo del oso» del Ejecutivo central a su comunidad

**ELENA MARÍN** Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, persiste en su idea de que el Gobierno

persigue atacar a Madrid en cada una de sus decisiones. Ayer, ante las expectativas sobre los próximos presupuestos para la región, la dirigente madrileña señaló al Gobierno como responsable de cómo pueda ella ajustar sus cuentas,

ya que considera que la falta de proyecto a nivel nacional y las derivaciones que está teniendo la singularidad fiscal pactada en Cataluña solo traen consigo perjuicios para la región. De hecho, ha acusado a la Moncloa de estar «diseñando ad hoc un sistema para perjudicar a Madrid e ir abrazándola, como un abrazo del oso».

No es la primera vez que Ayuso denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca ahogar y cercar a la Comunidad. Pero esta vez lo hace aludiendo al nuevo debate abierto sobre la financiación autonómica y las repercusiones que puede tener que Cataluña deje de formar parte de la caja común. Ese «abrazo del oso» a Madrid, apuntó, se hace «muchas veces con medidas que se ven, otras que no», pero en cualquier caso están dirigidas a que

«maten el incentivo», algo que por mente a la capital de todos».

Lo dijo en el foro ABC, donde explicó que su gabinete está trabacomunidad que tiene que presentar en las próximas semanas y que inyección de fondos europeos de ejercicios anteriores. La presidenta madrileña echó también en caproblemas reales» mientras mantiene abierto el debate sobre Cataluña y la financiación autonómica en los términos de «división» actuales. ■

### Tensión en la carrera a la Casa Blanca

### El nuevo intento de matar a Trump pone en la picota al servicio secreto

Biden dice que el cuerpo de seguridad «necesita más ayuda» y el candidato republicano señala a la responsabilidad del presidente y Harris por su «retórica»

IDOYA NOAIN Nueva York

El servicio secreto de Estados Unidos, el cuerpo que se encarga de proteger a presidentes, expresidentes, candidatos y sus familias, vuelve a estar bajo intenso escrutinio tras el intento de asesinato de Donald Trump el domingo, el segundo en poco más de dos meses contra el republicano. Aunque esta vez se ha aplaudido la pericia de un agente, que vio el cañón de un rifle sobresaliendo entre los arbustos que rodean el campo de golf en Florida donde estaba el expresidente y candidato, disparó al menos cuatro veces y provocó la huida del sospechoso, luego detenido e imputado ayer de momento con dos cargos federales preliminares vinculados al arma, se redoblan los interrogantes sobre la capacidad del servicio secreto de cumplir su misión en un país polarizado y donde, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, se dispara la amenaza de la violencia política.

El presidente Joe Biden declaró ayer que «el servicio secreto necesita más ayuda», señalando específicamente a la necesidad de incrementar el personal, y afirmó que «el Congreso debe responder a sus necesidades». Ya el domingo, en su comunicado oficial tras el incidente, había anunciado que ha dado órdenes a su equipo para que sigan «asegurando que el servicio secreto tiene todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarias para asegurar la continua seguridad del expresidente», un mensaje que ha apoyado también la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

### Llamada bipartidista

Los líderes demócratas no están solos en esa llamada, que llega desde todo el espectro político. El grupo de trabajo bipartidista que se estableció en el Congreso para investigar el primer atentado contra Trump ha solicitado una sesión informativa con el servicio secreto. Y el principal republicano y demócrata en ese panel han expresado que siguen «profundamente preocupados por la violencia polí-



Dos policías conducen a Ryan Wesley Routh, el sospechoso de disparar contra Trump, ante el juez.

Abogaba por «dejar en cenizas el Kremlin»

## El tirador detenido es un votante arrepentido del expresidente

Ryan Wesley Routh, el presunto autor del segundo intento de asesinato contra Donald Trump este do-

I. N. Nueva York mingo, que fue detenido unos 45 minutos después de ser localizado cerca del campo de golf del expresidente en West Palm Beach

(Florida), fue imputado ayer con dos cargos federales. Se trata de momento de dos cargos vinculados al arma que iba a emplear, un rifle tipo SKS con mira telescópica, que no podía tener legalmente al ser un delincuente condenado por otros delitos y del que alteró el número de serie. Se anticipa que más adelante se sumarán otros cargos por el intento de asesinato.

Routh es un hombre blanco de 58 años, originario de Carolina del Norte, que ahora vivía en Hawái. En el pasado fue trabajador de la construcción y, a través de su actividad en redes sociales y por varias entrevistas que hizo con medios, se sabe que se oponía de forma vehemente a la invasión rusa de Ucrania. También había sido crítico con Trump.

En un mensaje en Twitter en 2020, por ejemplo,

dijo haber votado en 2016 al republicano pero habló de él como «una gran decepción». «Está empeorando y me alegraré cuando se haya ido», escribió, insultando al entonces presidente como «retrasado». En 2019 donó 140 dólares al grupo Act Blue, que ayuda a causas progresistas.

Tras el primer atentado fallido contra Trump, hace poco más de dos meses en un mitin en Butler (Pensilvania), Routh escribió en X animando al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a visitar a los heridos y a acudir al funeral del bombero que murió en aquel ataque. «Trump nunca lo haría, muestren al mundo lo que hacen los verdaderos líderes», escribió.

En abril, y etiquetando a la cuenta presidencial de Biden, Routh también había atacado a Trump, diciendo que su campaña no debería responder a las siglas de Hacer América Grande de Nuevo (MAGA), sino a «hacer a los estadounidenses esclavos». Sobre la guerra de Ucrania, en X en 2022 abogó por «dejar en cenizas el Kremlin» y se ofreció voluntario para combatir al lado de Kiev y «luchar y morir». ■

tica». El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, ha sugerido que esa sesión tendrá lugar la semana que viene, a finales de la cual espera que haya «informes y recomendaciones y el Congreso actuará rápido». «Necesitamos que se rindan cuentas», añadió.

Ro Khanna, congresista demócrata de California, también ha urgido a una comparecencia inmediata. «Dos intentos de asesinato de un expresidente y candidato republicano en 60 días son inaceptables», ha escrito en un mensaje en X en el que ha llamado a que se aprueben inmediatamente todos los recursos necesarios para ampliar el perímetro de protección.

Ese perímetro es actualmente más reducido en el caso de Trump que en el de Biden, al no tratarse de un presidente en activo, como ha explicado Ric Bradwhaw, el sheriff del condado de Palm Beach. «Si fuera presidente todo el campo de golf habría estado rodeado, pero como no lo es la seguridad se limita a las áreas que el servicio secreto considera posibles», afirmó.

#### 12 horas en el campo de golf

Además, otro interrogante sobre la actuación del servicio secreto se ha abierto después de que el sospechoso, Ryan Wesley Routh, fuera imputado ayer. En el documento judicial se explica que gracias a los datos de su móvil se supo que pasó 12 horas en las inmediaciones del campo de golf de Trump. Eso apunta a que ni los agentes del servicio ni de la policía local lo detectaron al hacer un barrido de seguridad previo a la llegada del expresidente.

Pese a la unidad, la conversación empieza a salpicarse también de tintes partidistas. El propio Trump aseguró que el hombre que intentó atentar contra él «creyó la retórica» de Biden y Harris, que lo retratan como «una amenaza a la democracia». «Su retórica está haciendo que me disparen, cuando soy quien va a salvar al país y ellos los que lo están destruyendo», afirmó el expresidente en Fox News. «Ellos son la verdadera amenaza», añadió el candidato republicano, que falseó su propio historial de retórica incendiaria: «Yo puedo usarla también, mucho mejor que ellos, pero no lo hago». En noviembre del año pasado, por citar un ejemplo, llamó a sus enemigos políticos «alimañas».

Ayer Trump señaló a Biden y
Harris por «una combinación de
retórica y demandas», en referencia a los casos legales en su contra
que, sin pruebas, asegura que son
parte de una persecución política.
«Estas son las cosas que escuchan
locos peligrosos, como este tirador,
y lo mismo con el primero», declaró Trump en referencia al detenido
y al joven que fue abatido por un
francotirador en Butler.

■

### **CRISIS BILATERAL**

# Venezuela eleva el precio al Gobierno de reconocer a Edmundo González

La diplomacia española tiene por delante un calvario negociador tanto si los dos detenidos por el régimen de Maduro son turistas que quiere usar como moneda de cambio como si son agentes del CNI

MARIO SAAVEDRA Madrid

Puerto Ayacucho es una ciudad venezolana junto a la frontera con Colombia. Allí se encuentran una base militar del ejército bolivariano y otra de la 52 brigada de infantería de Selva, entre otras instalaciones. Pero también hay atracciones turísticas como el «tobogán de la selva», una roca por la que uno puede deslizarse y que termina en una piscina natural.

Hacia allí se dirigían desde la vecina localidad colombiana de Inírida el pasado lunes 2 de septiembre los dos españoles detenidos en Venezuela, según sus familiares. ¿Para qué? ¿Turismo por la conocida como capital del Amazonas venezolano? ¿O contrabando de armas para planificar el asesinato de Nicolás Maduro, como asegura sin pruebas el Gobierno chavista? ¿Son los vascos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme dos espías? ¿O simples ciudadanos que el Gobierno de Maduro quiere usar como moneda de cambio con España?

«Hay tres posibilidades. Las dos primeras: que estas personas hubieran sido captadas por el Gobierno de Estados Unidos o que estén implicados con el CNI, lo que me parece poco probable. ¿Qué interés puede tener España en este momento para llevar a cabo una acción de este tipo, prestando operativos a Estados Unidos?», argumenta Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «La tercera posibilidad me parece la más probable, que se trate de un aviso a navegantes para España ante un eventual reconocimiento de Edmundo González: si me complicáis la política interior, yo puedo complicar la vida de vuestros ciudadanos en nuestro país».

Ayer, tras un fin de semana frenético, en el Ministerio de Exteriores guardaron silencio casi todo el día. El ministro José Manuel Albares no se pronunció sobre este asunto. La diplomacia exige discreción. Pero el cuerpo diplomático español en Venezuela está activado ante una crisis de muy difícil resolución.



Edmundo González y José María Aznar, durante su reunión de ayer.

Crítica de la oposición

### Feijóo reprocha a Sánchez que no le haya informado

La pésima comunicación entre el Gobierno central y el PP continúa este nuevo curso político. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se quejó este lunes públicamente de la falta de información so-

PILAR SANTOS Venezuela.

Madrid bre la crisis diplomática entre España y
Venezuela.

Fl dirigente conservador, que ha carga-

El dirigente conservador, que ha cargado duramente contra el Ejecutivo estos últimos meses por considerar que no de-

fiende lo suficiente a la oposición ante Nicolás Maduro, denunció la «lamentable falta de información» del Ejecutivo. «Hace 48 horas que tuvimos conocimiento [de la detención de dos españoles en Venezuela] y el PP no tiene ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna. No nos han informado de qué se les acusa, tampoco de las condiciones personales ni tampoco de las condiciones de habitabilidad del lugar donde se encuentran detenidos», relató. Además, añadió, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco le adelantó las «negociaciones» que mantuvo con el «régimen de Maduro para dar asilo a Edmundo González», con quien se reunió ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar. ■

El embajador, Ramón Santos, presentó el fin de semana un escrito (nota verbal) ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores para pedir que se permitiera a los servicios consulares visitar a los detenidos. Por el momento no ha habido respuesta, informan fuentes diplomáticas.

«Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa», aseguran fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. «La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana, a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales».

Contactar con los detenidos es el primer paso, y el más urgente. Cuando hay un ciudadano español apresado en el extranjero, lo primero que se hace es enviar al cónsul de la ciudad más cercana a visitarlo, o incluso al embajador, para ver en qué situación se encuentra, de qué se le acusa, llevarle los mensajes de sus familiares, o medicinas y alimentos si es necesario.

Así se hizo, por ejemplo, con el caso del español Pablo González, acusado de espionaje para Rusia y detenido en Polonia en 2022. O del español Sánchez Cogedor, madrileño detenido en Irán en 2022 cuando viajaba a pie hacia Catar y acusado también de espionaje.

#### Otros casos

David Mudarra / Efe

El primero estuvo dos años detenido hasta que Rusia lo reclamó en un intercambio de presos. El segundo pasó más de un año en una prisión iraní, donde llegó a hacer una huelga de hambre por las penosas condiciones en las que se encontraba, hasta que fue liberado a finales del año pasado tras una negociación diplomática secreta.

El embajador español pidió que se permitiera a los servicios consulares visitar a los arrestados, sin éxito

La crisis diplomática va a tener que liderarla en el país el embajador Santos. Llegó a Caracas en octubre de 2021 como encargado de negocios. En diciembre de 2022 fue elevado a la categoría de embajador, tras el deshielo entre el Gobierno de Maduro y España. Quienes le conocen le describen como una persona con temple y resolutiva, que lidia bien con ambos bandos del espectro político venezolano.

Las opciones que se le abren al Gobierno español son todas complicadas. El Ministerio ha negado rotundamente que los arrestados pertenezcan a los servicios de inteligencia españoles. «El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal», afirman desde el Ministerio. Lo natural es, en todocaso, que lo negaran si lo fueran, para protegerlos. Y en la forma en la que lo han expresado, tampoco se descarta que puedan ser colaboradores externos con una misión puntual.

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO Martes, 17 de septiembre de 2024

### **Unión Europea**

# El portazo de Breton y la imposible paridad empañan la nueva Comisión

El comisario francés de Mercado Interior dimite tras ser apartado del futuro Ejecutivo y acusa a Von der Leyen de presionar a Macron para forzar su salida

LAURA PUIG Estrasburgo Enviada especial



El diseño de la futura Comisión Europea, cuyos integrantes por ahora siguen siendo un misterio, ha estado marcado por la polémica desde el momento en que la presidenta Ursula von der Leyen fue reelegida, el pasado 18 de julio, por la Eurocámara para dirigir durante cinco años más el Ejecutivo comunitario. Su petición a las capitales de proponer dos candidatos, un hombre y una mujer, en caso de que el actual comisario o comisaria no continúe ha caído en saco roto empañando un proceso que se vio sacudido ayer con la dimisión del responsable de Mercado Interior, Thierry Breton, en protesta por la supuesta petición de Von der Leyen al presidente francés, Emmanuel Macron, de otro candidato.

El objetivo de la presidenta de la Comisión era lograr un Ejecutivo paritario, un objetivo que se vaticina fallido debido al rechazo de algunos estados miembros, que tienen la decisión soberana de escoger a su candidato a comisario, de plegarse a los deseos de Von der Leyen. A modo de ejemplo, la respuesta del primer ministro de Irlanda, Simon Harris: «Respetuosamente y de acuerdo con los tratados, hemos to-



Ursula von der Leyen y Thierry Breton, el pasado marzo.

mado la decisión de enviar un solo nombre». Únicamente siete países han presentado mujeres como candidatas, mientras que 17 han optado por hombres.

A esta polémica se sumó ayer la dimisión de Breton, quien además de censurar la supuesta petición de Von der Leyen a Macron de otro candidato, arremetió contra la política alemana y la acusó de llevar a cabo una «gobernanza cuestionable» durante estos últimos años, en una muestra más de las diferencias que mantuvieron durante la pasada legislatura y que desembocaron en una moción de confianza contra la conservadora alemana en plena campaña de las elecciones europeas del pasado junio.

### Una carta con reproches

En una carta, Breton le reprochó a Von der Leyen que no haya discutido este asunto con él y la responsabilizó de su salida por presionar a Macron. «Hace unos días, en el último tramo de las negociaciones sobre la composición del colegio de comisarios, usted pidió a Francia que retirase mi nombre, por motivos personales que en ningún momento ha discutido conmigo», escribió.

Olivier Hoslet / Efe

Tras el anuncio del comisario francés, el Elíseo ha propuesto al actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné. Un nuevo revés a los deseos de la presidenta de la Comisión. La portavoz adjunta de Von der Leyen, Arianna Podesta, rechazó confirmar las acusaciones de Breton y subrayó que los contactos de la líder del Ejecutivo comunitario con los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros «son confidenciales».

Este episodio con Francia provocó algunas críticas por una supuesta tibieza con París, a la que no se le ha exigido que, junto con Séjourné, presentase una candidata femenina, cuando sí que se había presionado en este sentido a otros países, como Eslovenia. «Se ha perdido una oportunidad», señaló en un encuentro con periodistas Lina Gálvez, eurodiputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, quien aboga por impulsar una directiva que garantice por ley la pa-

### El tiempo apremia porque el objetivo es que la nueva Comisión Europea arranque el próximo 1 de diciembre

ridad en las instituciones públicas.

Hoy está previsto que Von der Leyen presente la estructura y las carteras de la nueva Comisión ante los miembros de la conferencia de presidentes de la Eurocámara en Estrasburgo, aunque no está claro al cierre de esta edición si anunciará los nombres de los 27 integrantes del Ejecutivo europeo.

La cuestión es que el tiempo apremia. Una vez Von der Leyen anuncie la lista de los nuevos miembros de la Comisión arrancarán las audiencias para examinar a los candidatos, un proceso que durará varias semanas. La intención inicial es que el nuevo Ejecutivo comunitario arranque el próximo 1 de diciembre, aunque hay precedentes de comisiones que han iniciado su andadura meses más tarde.

### Bloqueo de un barco con inmigrantes en 2019

## Meloni ataca a los jueces tras el proceso a Salvini por el Open Arms

La Asociación Nacional de Magistrados califica la arremetida del Gobierno ultra como una grave agresión a la democracia

IRENE SAVIO Roma

El juicio contra Matteo Salvini – por haber bloqueado en 2019 un barco de la oenegé Open Arms – ha provocado en los últimos días escenas que no se veían desde hace más de una década en Italia: el ataque directo, sin fisuras y público del Gobierno italiano a los jueces. Después de que el pasado sábado la Fiscalía de Palermo solicitara seis años de prisión para el líder de la Liga (acusado de abuso de poder y secuestro de personas), el cierre de filas del Ejecutivo de Giorgia Meloni ha sido prácticamente unánime y absoluto.

En plena turbulencia dentro del Gobierno por diversos escándalos, el asalto de más peso fue precisamente el de la primera ministra italiana y jefa de Hermanos de Italia. «Convertir en un delito el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo; mi total solidaridad al ministro Salvini», dijo.

Pero el tono fue particularmente virulento también en boca de sus
aliados políticos. «Pedir seis años
de cárcel por esta razón parece una
decisión irracional y sin ningún
fundamento jurídico», declaró Antonio Tajani, ministro de Exteriores
y líder de la centroderechista Forza
Italia. «El riesgo de una condena [...]
es una evidente y enorme distorsión, así como una injusticia para él
y nuestro país», añadió el actual
ministro del Interior y excolaborador de Salvini, Matteo Piantedosi.

Estupefacta, la Asociación Nacional de Magistrados (la ANM, que representa al 96% de los jueces del país) calificó las declaraciones de grave ataque a la democracia. «Se han dirigido contra representantes del Estado insinuaciones de uso político de la justicia y reacciones desproporcionadas, incluso por parte de figuras públicas y de gobierno. Son declaraciones graves, no acordes con las funciones ejercidas, en abierta violación del principio de separación de poderes, [...] que minan la confianza en las instituciones democráticas», afirmaron.

En este punto, la ANM recordó que es tarea de la justicia «evaluar la validez de la acusación», con «independencia e imparcialidad, guiada únicamente por el estricto respeto a todas las normas vigentes en la materia». «La plena igualdad de todos ante la ley es la auténtica esencia de la democracia, independientemente del cargo y relevancia política [del acusado], y el proceso que se está llevando a cabo en Palermo es en sí mismo un momento fundamental de democracia», insistieron.

### Energía verde

# La C. Valenciana importa mucha más luz de la que produce por el parón renovable

El retraso del despliegue fotovoltaico y eólico eleva la dependencia de la electricidad generada en otras autonomías españolas a seis años del cierre definitivo de la planta nuclear de Cofrentes

RAMÓN FERRANDO Valência

La Comunitat Valenciana ha aumentado su dependencia energética del resto de España por el parón del despliegue renovable de los últimos años. La autonomía «importa» un 48,5 % más de energía eléctrica de la que produce y está muy lejos de cumplir los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea para el año 2030. El retraso en el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos se produce a seis años del cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes, que produce un 44,7 % de la energía generada en la Comunitat Valenciana.

Un informe de la comercializadora Unieléctrica con datos de Redeia (marca comercial del Grupo Red Eléctrica) revela que la Comunitat Valenciana aumentó en 2023 su condición de segunda comunidad autónoma «importadora» de energía eléctrica (Madrid es la primera) al producir 17.756 gigavatios hora (GWh) frente a un consumo de 26.367 GWh.

El estudio destaca que «solo» un 19,4 % de la producción eléctrica valenciana procede de fuentes renovables. Es un 3,4 % más de generación renovable que en 2022, pero está lejos del objetivo del «45 % de



Paneles solares de una megaplanta fotovoltaica.

generación con tecnologías verdes» marcado por la Unión Europea para 2030.

El análisis de Unieléctrica sobre la generación de energía en España apunta que la Comunitat Valenciana destaca por su producción nuclear (7.941 GWh) y «sigue con una bajísima generación fotovoltaica (642 GWh) a pesar de su buena situación geográfica para aprovechar este recurso». De hecho, la Comunitat Valenciana es la novena autonomía en generación de electricidad con tecnologías no contaminantes y la octava en producción

total (renovable y no renovable), mientras que es la cuarta región que más consume tras Cataluña, Andalucía y Madrid.

La lista de las comunidades autónomas «exportadoras» de energía coincide con las que han apostado en los últimos años por el despliegue renovable. El listado lo lidera Extremadura, con un superávit energético entre lo que produce y consume de 24.887 GWh, seguida de Castilla-La Mancha (16.905 GWh), Aragón (12.154 GWh), Castilla y León (11.017 GWh), Galicia (10.378 GWh) y Navarra (2.464 GWh). Estas comunidades se están beneficiando de la atracción de proyectos electrointensivos que buscan un coste bajo de la energía como la gigafactoría de baterías de las empresas chinas Envision en Extremadura o los centros de datos de Amazon en Aragón.

Levante-EMV

Por su parte, las comunidades más dependientes de energía de otras regiones son Madrid -con la práctica totalidad de su consumo (27.174 GWh)-, seguida de la C. Valenciana (con un déficit de 11.452 GWh), País Vasco (9.843 GWh), Andalucía (6.727 GWh) y Cataluña (6.380 GWh).

El tirón de las renovables fuera de la Comunitat Valenciana ha provocado que las tecnologías renovables hayan cubierto el 54,4 % del mix de generación eléctrica en España en agosto. La generación renovable de electricidad fue el mes pasado un 13,5 % superior a la del año pasado por el aumento anual de la hidráulica (97 %) y de la fotovoltaica (22 %), según datos de la consultora Grupo ASE.

### **Empresa**

### La patrimonial de los Gómez-Trénor gana 68,6 millones en 2023

La mayor parte del beneficio, que crece un 5%, procede de su participación en la embotelladora Coca-Coca Europacific Partners

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ València

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, una sociedad limitada controlada por miembros de la familia valenciana de los Gómez-Trénor, obtuvo un beneficio neto de 68,6 millones de euros durante 2023, lo que supone un aumento del 5% respecto al año anterior.

La patrimonial de esta conocida saga empresarial de la capital Túria es accionista de referencia en la principal embotelladora mundial de Coca-Cola. Álvaro Gómez-Trénor Aguilar, a la sazón consejero de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) y de la patrimonial Empresas Comerciales e Industriales, tiene la riendas de esta firma que participa, a través de una sociedad, en la citada multinacional de bebidas refrescantes y que ganó el año pasado un total de 1.669 millones de euros en todo el mundo, que representa un aumento del beneficio neto del 9,5 % sobre 2022. Sus ingresos, por su parte, sumaron 18.302 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,5%.

Los resultados de la embotelladora europea de la popular bebida en la península Ibérica por su parte, fueron también un 9,5% superiores y alcanzaron unos ingresos de 3.325 millones de euros tras experimentar un crecimiento del 9% en el último trimestre del año (755 millones) en España, Portugal y Andorra. En torno a la sociedad Olive Partners, que controla el 36% de la empresa, están las familias Daurella, Gómez-Trénor y Comenge, entre otros socios de referencia.



Álvaro Gómez-Trénor Aguilar.

Empresas Comerciales e Industriales Valencianas también cuenta con participaciones inmobiliarias, agrarias y del ámbito de la energía. Levante EL MERCANTIL VALENCIANO Martes, 17 de septiembre de 2024

### **Control fronterizo**

### Valenciaport reduce la burocracia para impulsar el comercio exterior alimentario

Agricultura, Sanidad y Territorio implantan un plan piloto en el Puerto que agiliza trámites

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ València

Los ministerios de Agricultura, Sanidad y Política Territorial inician en el puerto de València el plan de simplificación de los controles de importaciones y exportaciones alimentarias desde el Puesto de Control Fronterizo. Las tres citadas administraciones públicas han acordado un nuevo modelo de controles sanitarios en frontera que actualiza el modelo vigente de hace más de 30 años, adaptándolo a los países de nuestro entorno UE, aprovechando posibilidades de la digitalizacion. La reforma, según ha avanzado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, entrará en vigor el próximo mes de octubre.

Tal como informa el Ministerio de Política Territoria, esta iniciativa, clave para «desburocartizar» los controles de las mercancías alimentarias en los puertos supone la integración de los dos servicios veterinarios de inspección en frontera (uno del ministerio de agricultura y otro de sanidad) en un único servicio de inspección veterinaria

dependiente de agricultura. «Una integración con diálogo y respeto a las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras de los Puestos de Control Fronterizo, que hacen un magnífico trabajo que es fundamental para nuestras empresas grandes y pymes y nuestro empleo», aseguran desde la Administración Central.

Esta integración de la actuación veterinaria, cuyas instalaciones ubicadas en el puerto de Valencia también visitó ayer la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va a permitir unificar actuaciones hasta ahora duplicadas, agilizando la actuación inspectora, con idénticas garantías sanitarias. «Un ejemplo de la unificación de actuaciones es el control que se realiza en vegetales importados de terceros países y destinados al consumo humano», ha afirmado esta mañana Arcadi España.

### Mismos controles y garantías

Hasta ahora, el importador tenia que pasar dos controles sanitarios para un mismo producto, facilitando la información necesaria en 6 aplicaciones informáticas



Arcadi España y Pilar Bernabé, en el centro, en el Puesto de Control Fronterizo del Puerto, ayer.

### València

### Foro Mundial de Ciudades y Logística en 2025

València será sede en 2025 del Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, un evento internacional que reúne a representantes de administraciones locales y regionales, gobiernos, ciudades, empresas y académicos para debatir sobre la integración de plataformas logísticas en el desarrollo portuario y urbano. La designación de València, a través de la Autoridad Portuaria para la organización de este evento fue anunciada el pasado fin de semana en Los Alamos/Concepción (Chile), ciudad que ha organizado este año el encuentro, en su novena edi-

ción. En los actos del Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas ha participado la presidenta de Valenciaport, Mar Chao. Anoche recogió -de manos del presidente y del director general de la organización, Ricardo Partal Silva y Héctor Vargas Villalta- la certificación que permite iniciar la planificación y la promoción de los actos de 2025. Mar Chao agradeció «la confianza que significa pasar el testigo de la organización de tan importante encuentro a la Autoridad Portuaria de València, a la ciudad y a los profesionales logísticos valencianos».

distintas. La unificación de actuaciones, según Política Territorial, va a permitir integrar toda la información en una aplicación informática. Esto va a suponer una evidente reducción de tiempos para los operadores y para los inspectores, especialmente considerando que se trata principalmente de productos frescos, altamente perecederos.

J. M. López

«Además, la optimizacion de recursos derivada de la simplificación de actuaciones va a permitir asignar más recursos a la gestión de exportaciones, favoreciendo la agilidad en la salida de mercancías a otros mercados, ganando así en competitividad», comentó el secretario de Estado de Política Territorial. Por otro lado, ya se han ultimado los desarrollos informáticos necesarios. El nuevo modelo se va implantar tras un proyecto piloto que se pondrá en marcha en octubre. ■

### **Primer semestre**

### El comercio entre la C. Valenciana y Venezuela es exiguo

Un total de 441 empresas exportan al país sudamericano con unas ventas de 27,6 millones

JORDI CUENCA València

Testimonial, por ser generosos. Así se puede describir cuáles son las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana y Venezuela. Por tanto, una eventual ruptura entre el país sudamericano y España como consecuencia del resultado de las elecciones presidenciales en aquel Estado y el consiguiente enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

apenas tendría consecuencias. Los datos de 2023 son bien ilustrativos de cuál es la situación, porque la Comunitat Valenciana le vendió a Venezuela productos por importe de 27,6 millones de euros y solo le compró otros valorados en poco más de un millón.

En total, la Comunitat, según datos de la Cámara de Comercio de Valencia, tiene 441 empresas que exporten a Venezuela y otras 40 que importan productos.

Los artículos que más se venden en aquel país son los cerámicos, con 4,2 millones de euros, seguidos de máquinas y aparatos mecánicos, con 1,3 millones, y de materias colorantes, con 944.000 euros. Estos datos corresponden al primer semestre de este año. Las importaciones están lideradas por pescados, crutáceos y moluscos, con 577.000 euros. La segunda plaza es para productos cereales de pastelería, con 70.000 euros.

Los datos de la corporación cameral ponen de manifiesto que el comercio valenciano con el país sudamericano ha ido bajando en los últimos años, desde los 63 millones de
2013. Pese a todo, el mínimo se dio en
2019, justo el año previo a la pandemia, con solo 8 millones en exportaciones. Fuentes oficiales de la Cámara de Valencia auguran que los ya exiguos intercambios comerciales irán a
la baja este año y en sucesivos.

### Campaña 2024/2025

## El Consell prevé una caída de la cosecha citrícola del 7,3% en la C. Valenciana

La producción de naranjas en España crecerá un 8,8%, mientras que la de limones bajará un 20,5%, según el Gobierno, que espera un recorte global de todos los agrios del 1%

J. L. ZARAGOZÁ/B. ROIG València/Castelló

Las primeras estimaciones de la conselleria de Agricultura para la campaña 2024/2025 reflejan unas previsiones de cosecha de cítricos de 2.676.344 toneladas, lo que representa una caída del 7,3% respecto a la anterior, del 14,4% si la comparamos con la media del último lustro y hasta un 21,1% inferior que la de la última década. Según la conselleria, el nuevo desplome tiene que ver, sobre todo, con el impacto «de las elevadas temperaturas y la falta de precipitaciones».

Por variedades, las estimaciones de la administración autonómica que dirige Miguel Barrachina indican que la producción de naranja dulce se situará en 1.261.061 toneladas (-2,4% que la campaña pasada). La de mandarinas será de 1.090.085 toneladas, un 10,8% menos; la de limones de 302.998 toneladas (-13,9%) y la de pomelos (+14,2%). El descenso en mandarinas se da fundamentalmente en la variedad de clemenules (-28,5%), concentrada sobre todo en la provincia de Castelló. Mientras, la de satsumas crecerán en todas la provincias, con un 33,9% más que la campaña anterior.

En el caso de las naranjas es notorio el descenso de la cosecha de Valencia Late (-61.291 toneladas) en las tres provincias. El aumento

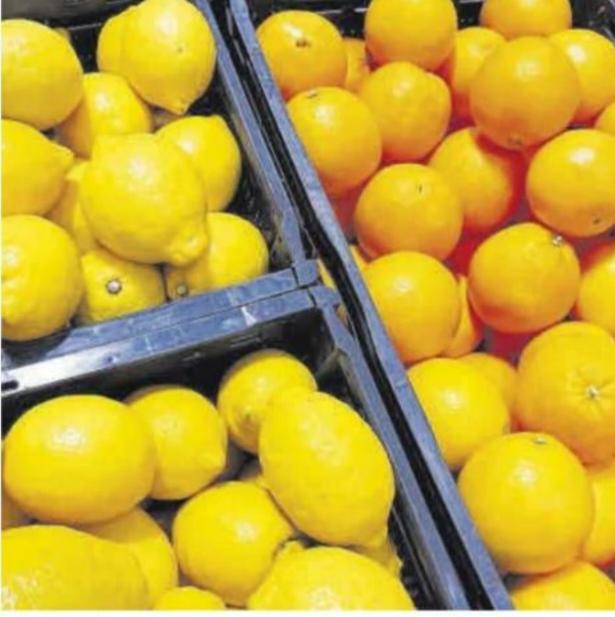

Cajas con diversos cítricos en un supermercado.

previsto en el grupo de las navel se producirá en Valencia y Castellón, ya que Alicante se espera menor cosecha.

Por su parte, el Gobierno de España, al igual que las principales organizaciones agrarias del sector, también prevé una merma en la cosecha de cítricos. El Ministerio de Agricultura, según ha anunciado a través de un comunicado, prevé un aforo inicial de producción citrícola en España de 5,842 millones de toneladas para la campaña 2024/2025, que comenzó el pasado 1 de septiembre. Esta cantidad inferior tiene que ver con el impacto de la sequía en las explotaciones de agrios de toda España, repartidas sobre todo en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y sur de Cataluña.

Esta primera estimación de campaña, que no cuenta con resultados por territorios, ha sido presentada por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, durante la reunión de la mesa sectorial de cítricos que se ha celebrado esta mañana con la asistencia de los representantes de los citricultores. El cálculo del aforo nacional, que se ha nutrido de los datos facilitados por las principales comunidades autónomas con producción citrícola, supone 60.500 toneladas menos -un 1 % por debajo - de las cifras provisionales de la temporada 2023/2024. También son un 8,6 % inferiores a la media de las últimas cinco campañas.

#### Efectos de la sequía

Levante-EMV

Los efectos de la continuada sequía, el excesivo calor en periodos clave durante el desarrollo de los cítricos y, en algunos casos, la vecería han sido factores decisivos en el volumen de producción. Según el ministerio que dirige Luis Planas, el comportamiento productivo, no obstante, es diferente según el tipo de cítrico. En concreto, de naranjas se producirían 2,975 millones de toneladas, lo que la situaría en un 8,8 % (242.500 toneladas) más que la pasada campaña, pero un 8,2 % (-266.000 toneladas) por debajo de la media. Como es habitual, este cítrico sería el de mayor producción, ya que representa el 51% del volumen del total. El 72 % de las naranjas que se producen en España corresponden a variedades del grupo navel.

IRFX 35

### Resultados

### La matriz de Bertolín logra unas ventas de 464,8 millones de euros

JOAN BATALLA València

Los resultados del holding Hormigones Cortes -en el que se integra Grupo Bertolín y Cementos La Unión-correspondientes al ejercicio 2023 se han cerrado con un volumen de negocio consolidado de 464,8 millones de euros, un resultado de explotación de 79,2 millones de euros y un resultado consolidado de 50,2 millones de euros. Grupo Bertolín, compañía valenciana especializada en el sector de la construcción, ha presentado los resultados correspondientes al cierre del 2023, ejercicio en el que ha alcanzado una cifra de negocio de 137,5 millones de euros, lo que supone un aumento de un 17% respecto al ejercicio anterior, según informó la compañía en un comunicado.

Este crecimiento, según la mercantil, «refleja la solidez de la compañía en un contexto económico incierto, tanto a nivel nacional como internacional», según fuentes de la empresa. El beneficio de explotación para el año 2023 fue de 10,2 millones de euros, un 7% de las ventas totales del ejercicio. En comparación con el ejercicio anterior, se ha incrementado en más de dos puntos porcentuales la rentabilidad operativa de la firma.

### El Ibex sigue en máximos de 2015

renta4banco

VALENCIA@RENTA4.ES

### **ÜLTIMA HORA DEL PARQUE**

El Ibex 35 concluyó la jornada de ayer con un alza del 0,35%, lo que impulsó al selectivo de las bolsas y mercados españoles a situarse en los 11.581 puntos, manteniéndose en máximos desde 2015.

El plato fuerte de la semana en curso será la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el próximo miércoles, en la que se prevé una rebaja en los tipos de interés de 25 puntos básicos, la misma que adoptó la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE).

Además, esta semana se conocerán

también las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, el Banco de Noruega y el Banco de Japón y, en el terreno macroeconómico, se publicarán el índice ZEW de confianza empresarial alemana y la inflación de Reino Unido y de la zona euro, entre otros indicadores.

En este contexto, Enagás fue el principal valor alcista de la jornada (+2,18%), por delante de Acciona (+1,72%), Rovi (+1,70%), Telefónica (+1,60%) y Redeia (+1,22%). Del lado contrario se situaron Unicaja (-1,87%), Indra (-1,43%), Grifols (-1,37%), Repsol (-1,01%) y CaixaBank (-0,98%). La evolución en el resto de las principales bolsas europeas fue mixta. Londres subió un 0,06%; mientras que París cayó un 0,21%; y Fráncfort se dejó un 0,35%.

0,35% IBEX 35 11.581 indice 40,8 VARIACIÓN

**OTROS INDICADORES** 

0,43% EU/USD 1,112 indice 0,005 VARIACIÓN

0,93%
ORO
2.586,5
ÍNDICE
23,9
VARIACIÓN

| Titulo        | Última<br>cotización | Var. diaria |       | Ayer   |        | Volumen    |         |
|---------------|----------------------|-------------|-------|--------|--------|------------|---------|
|               |                      | €           | 96    | Máx    | Min.   | Acc.       | Capital |
| ACCIONA       | 129,90               | 1,72        | 2,20  | 130,30 | 127,90 | 90.715     | 7.126   |
| ACCIONA ENER  | 21,64                | -0,92       | -0,20 | 21,96  | 21,62  | 135.482    | 7.028   |
| ACERINOX      | 9,27                 | 0,05        | 0,01  | 9,34   | 9,20   | 259.918    | 2.508   |
| ACS           | 41,00                | 0,59        | 0,24  | 41,18  | 40,56  | 266.975    | 11.138  |
| AENA          | 191,80               | 0,37        | 0,70  | 191,80 | 189,90 | 112,550    | 28.770  |
| AMADEUS       | 63,72                | 0,50        | 0,32  | 63,72  | 63,06  | 272.648    | 28.706  |
| ARCELORMITTAL | 20,51                | 0,00        | 0,00  | 20,60  | 20,36  | 65.628     | 18.004  |
| SABADELL      | 1,89                 | 0,75        | 0,01  | 1,90   | 1,87   | 16.764.968 | 10.287  |
| BANKINTER     | 7,93                 | -0,28       | -0,02 | 7,98   | 7,91   | 1.318.234  | 7.128   |
| BBVA          | 9,32                 | 0,76        | 0,07  | 9,38   | 9,22   | 4.616.785  | 53.725  |
| CAIXABANK     | 5,43                 | -0,98       | -0,05 | 5,48   | 5,37   | 4.140.497  | 39,466  |
| CELLNEX       | 36,70                | -0,19       | -0,07 | 36,77  | 36,51  | 661.736    | 24.931  |
| COLONIAL      | 6,43                 | 0,16        | 0,01  | 6,47   | 6,38   | 1,102,568  | 4.034   |
| ENAGAS        | 14,08                | 2,18        | 0,30  | 14,10  | 13,74  | 911.178    | 3.689   |
| ENDESA        | 19,84                | -0,23       | -0,05 | 19,97  | 19,76  | 782.747    | 21.000  |
| FERROVIAL     | 37,78                | -0,47       | -0,18 | 38,04  | 37,64  | 786.121    | 27,661  |
| FLUIDRA       | 21,24                | -0,28       | -0,06 | 21,30  | 21,08  | 87,470     | 4.155   |
| GRIFOLS       | 10,10                | -1,37       | -0,14 | 10,30  | 10,04  | 859.962    | 4.304   |
| IAG           | 2,37                 | 0,59        | 0,01  | 2,38   | 2,35   | 5.527.501  | 11,787  |
| IBERDROLA     | 13,52                | 0,86        | 0,12  | 13,55  | 13,42  | 4.758.838  | 86.045  |
| INDITEX       | 50,38                | 0,00        | 0,00  | 50,66  | 50,12  | 1.062.059  | 157.017 |
| INDRA         | 16,59                | -1,43       | -0,24 | 16,78  | 16,44  | 300.029    | 2,931   |
| LOGISTA       | 27,94                | 0,00        | 0,00  | 28,04  | 27,68  | 115,121    | 3.709   |
| MAPFRE        | 2,30                 | 0,52        | 0,01  | 2,30   | 2,27   | 1.668.175  | 7.095   |
| MERLIN PROP.  | 11,81                | 1,03        | 0,12  | 11,81  | 11,71  | 1.488.666  | 6.658   |
| NATURGY       | 22,98                | -0,09       | -0,02 | 23,12  | 22,98  | 177.523    | 22.282  |
| PUIG BRANDS B | 20,37                | 0,84        | 0,17  | 20,63  | 20,21  | 340.732    | 11.574  |
| REDEIA        | 17,39                | 1,22        | 0,21  | 17,45  | 17,19  | 548.672    | 9.409   |
| REPSOL        | 11,74                | -1,01       | -0,12 | 11,77  | 11,61  | 4.019.307  | 13.817  |
| ROVI          | 74,95                | 1,70        | 1,25  | 76,85  | 74,05  | 178.729    | 3.840   |
| SACYR         | 3,15                 | -0,38       | -0,01 | 3,18   | 3,14   | 1,108.917  | 2.404   |
| SANTANDER     | 4,44                 | 0,79        | 0,03  | 4,47   | 4,38   | 13.408.248 | 68.802  |
| SOLARIA       | 11,93                | -0,50       | -0,06 | 12,19  | 11,93  | 391,443    | 1,491   |
| TELEFÓNICA    | 4,31                 | 1,60        | 0,07  | 4,31   | 4,22   | 8.635.275  | 24,421  |
| UNICAJA BANCO | 1,15                 | -1,87       | -0,02 | 1,17   | 1,15   | 4.577.858  | 3.058   |

#### **Bancos**

## Sabadell: La OPA del BBVA «ha descarrilado»

El consejero delegado de la entidad catalana dice que no le ve sentido a la operación

EFE Madrid

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, consideró ayer que las posibilidades de que salga adelante la opa del BBVA sobre la entidad que dirige son «muy bajas» y se mostró convencido de que la operación «ha descarrilado».

«Muy bajas, no le veo sentido, es una operación que ha descarrilado», precisó González-Bueno respecto a la posibilidad de que se pueda llevar a cabo, en una intervención en el VII Foro Banca organizado por Accenture y 'El Economista'.

González-Bueno añadió que

no están viendo transparencia para que los accionistas puedan tomar su decisión sobre esta operación y se refirió, en concreto, a las diferentes cifras relativas al ahorro de costes que supondría que se lleve a cabo la opa.

#### Accionistas

«Creo que de cara a los accionistas, para que puedan tomar una decisión informada, es necesario conocer cuáles son los impactos en la fusión y más claridad en los impactos en capital», dijo.

En este sentido, el directivo apuntó que en un primer momento se habló de 740 millones de ahorro que iban a ser en tec-



César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell.

El BBVA responde que deben ser los accionistas del Sabadell los que decidan

de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, en inglés), se dijo que 300 de estos millones serían en pernología y, posteriormente, en sonas. Respecto a la posible re- sindicatos, como organizaciones una comunicación a la Comisión ducción de la competencia en el empresariales y otros actores.

sector financiero español, el consejero delegado de Sabadell se centró, sobre todo, en el impacto que tendrá en el negocio de pequeñas y medianas empresas.

«Una de cada dos pymes es cliente de Banco Sabadell y perdería su derecho», señaló González-Bueno, que aseguró que esta es la razón por la que se han pronunciado en contra tanto

Por su parte, Peio Belausteguigoitia, responsable de BBVA España, cree que deben ser los accionistas los que hablen y decidan porque deben ser los propietarios los que tomen la decisión.

Respecto a la competitividad, Belausteguigoitia consideró que el mercado español es muy competitivo, algo que se percibe cada vez que se produce una operación empresarial.



# FORO ENERGIA COMUNITAT VALENCIANA





INFORMACIÓN Mediterráneo

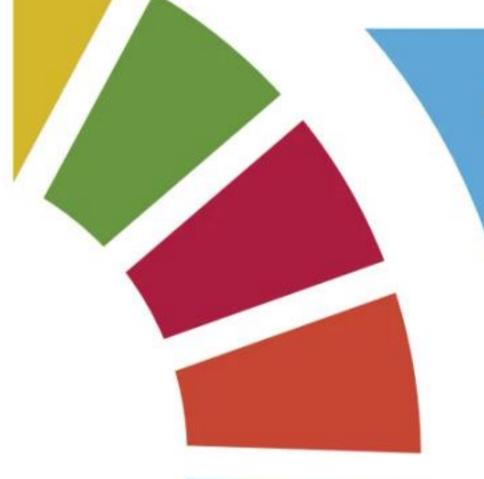

- Miércoles 18 de septiembre Acreditaciones 8:30h. Inicio del foro 9:00h.
  - Fundación Bancaja c/ General Tovar, nº3 València

Con la participación de:

Carlos Mazón, President de la Generalitat

























#### Valencia CF / La era Meriton



Peter Lim, en el centro, junto a Amadeo Salvo, en su llegada a Mestalla entre vítores el 25 de octubre de 2014. A la izquierda Kim Koh y a la derecha Cherie Lim y Lay Hoon.

## Decadencia de la mano de Lim

El magnate singapurés ha dejado claro que no piensa hacer un equipo ganador con su manera de actuar • El equipo marcha último y si este año no llega el descenso, la próxima temporada puede ser la definitiva

PABLO LEIVA Valência

El Valencia CF está en decadencia. Es algo obvio. Hasta clubes históricamente rivales y de la 'misma liga' como el Atlético de Madrid sienten piedad de un equipo que carnina sin alma y que se pasea por Primera División casi sin ningún tipo de ambición. Los aficionados rojiblancos que abandonaban el Civitas Metropolitano hace tan solo unos días mostraban su sorpresa por ver a uno de los equipos más débiles que han pasado en mucho tiempo por la capital.

Y eso ha llegado de la mano de Meriton con la firma de Peter Lim. Y es que su modelo choca con algunos que sí que están dejando éxitos más allá de momentos irregulares o años sin Europa, como el actual en el Villarreal. Así contestaba Roig Negueroles, Consejero Delegado del Submarino, a la apuesta de la entidad de La Cerámica. «Ahora mismo somos un club que tenemos más gastos que ingresos, por lo que lo que tenemos que hacer es o clasificarnos para Europa o vender por más dinero de lo que compramos. Evidentemente lo que da un desahogo es la Champions. Luego, entrar en Europa League te ayuda a no tener que hacer tantas ventas y si hubiera sido la Conference League, los ingresos son la mitad de la mitad de la Europa League», dijo.

#### No hay nada claro

Mientras unos tienen una línea clara, en el Valencia CF la única cosa clara es que no hay nada claro. Si el entrenador lleva un año y medio pidiendo un central veterano de nivel, la respuesta es no traer a ninguno con ese perfil o apostar por un Caufriez que no tiene ningún rol de titular ni jugador importante. Si faltan futbolistas con calidad la solución es no fichar ese modelo. En definitiva, la plantilla está a años luz de lo que se necesita y ya no se habla simplemente en el caso del

nivel histórico del Valencia CF, sino de unos mínimos competitivos para Primera.

«La realidad es que han bajado un poco los ingresos y necesitamos o entrar recurrentemente en Europa y si puede ser en Champions, o necesitamos vender jugadores. Porque, además, ahora mismo tenemos salarios altos, lo que provoca una diferencia que hay que corregir o con más ventas o entrar en Europa», esa apuesta del conjunto amarillo, en palabras de Roig Negueroles, choca con lo que hace un Valencia CF en el que hay ausencia de inversión. Y el relato de la deuda está bien, pero cuando Meriton y compañía llegaron al Valencia y 'compraron' el club con promesas de hacer un equipo campeón. Y lo más lógico sería que un millonario y empresario como Peter Lim conociera la situación económica del club. Y a pesar de eso realizó las mil y una promesas.

En definitiva, el cuento de la deuda, la situación económica, el Covid y los más de mil escudos que se pone Peter Lim y el propio Tebas defiende sirven para quien quiera defender al singapurés.

La realidad está lejos de todo eso. Las mentiras tienen las patas muy cortas y vender que se iba a ganar la Champions fue el primero de los males. Porque ahora no se puede pedir a la gente paciencia, comprensión con la situación económi-

La plantilla está a años luz de unos mínimos para jugar en Primera División

La ausencia de un modelo competitivo deja con la cara al aire a Meriton, sin guion ni plan alguno cay el mantra de que es culpa también de los valencianos por dejar morir en su día a la entidad (por mucho que sea cierto). Porque Lim llegó, supuestamente, para evitar que todo eso sucediera de nuevo y está consiguiendo que su fracaso sea todavía mayor. No sabe gestionar un club, se rodea de profesionales incapaces de hacer frente al momento y la peor noticia es ver que la plantilla del Valencia y el banquillo tendrá su pequeña parte de responsabilidad, especialmente algunos poco profesionales, pero el principal problema es no haber hecho un club eficiente, sólido y con una hoja de ruta muy clara.

Ahora, con el Valencia CF último clasificado, con un punto en cinco jornadas y con drama del descenso acechando, la presión se pone en las piernas de chavales que apenas llevan un rato en la máxima categoría. Y no vale con pedir siempre el apoyo a Mestalla y que el club no le dé nada a Mestalla. La cosa no funciona así.

#### Situación límite

# Enésimo retrato a la dirección deportiva

Javier Solís y Miguel Ángel Corona coinciden en que el mercado ha sido «positivo», pero el alarmante inicio de LaLiga les contradice de momento

Levante-EMV

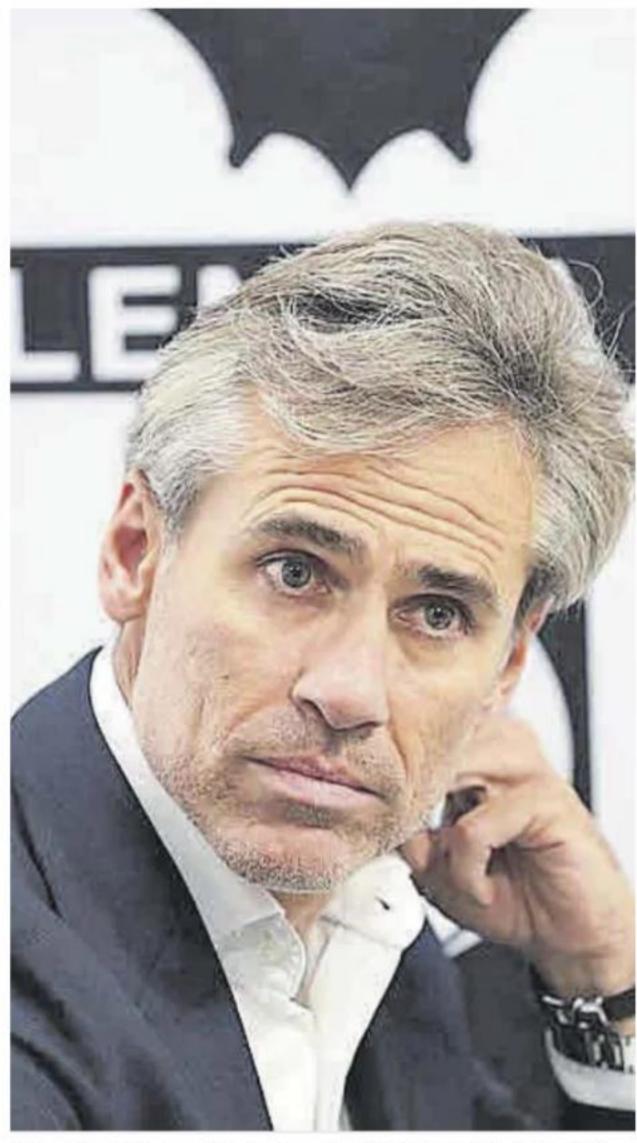



Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia CF, y Javier Solís, portavoz y director corporativo de la entidad en sendas imágenes de archivo.

RAFA JARQUE València

El Valencia está sufriendo las consecuencias de un deficiente trabajo de la dirección deportiva en el mercado de fichajes. Una vez más. El inicio de temporada deja una fotografía tétrica y aterradora para todo aficionado valencianista. Algo que se podía intuir después de invertir la friolera cantidad de 1,350 millones de euros en verano a pesar de vender por valor de 35 'kilos'. El equipo es colista tras cinco jornadas, con un solo punto en su casillero y, lo que es aún peor, transmitiendo las peores sensaciones de toda Primera División. Calendario difícil o no, la realidad es que la plantilla, a falta de que se recuperen los lesionados, transmite la sensación de ser insuficiente, tanto en nivel como en profundidad, aunque Miguel Ángel Corona, director deportivo, y Javier Solís, portavoz y director corporativo, opinen distinto.

El pasado domingo, la previa del Atlético-Valencia estuvo amenizada por las palabras de uno de ellos.

En este caso fue Solís quien alzó la voz en frente del micro y alabó la labor de la dirección a la hora de confeccionar la actual plantilla que dirige Rubén Baraja. «No hemos empezado como esperábamos porque son los mismos jugadores de la temporada pasada prácticamente, y que por momentos nos ilusionaron con Europa», argumentó, antes de añadir que este año el equipo tiene «algunas opciones tácticas más» y «jugadores preparados para aportar». El director corporativo considera que Baraja tiene más armas a pesar de que en

casi todas las líneas los movimientos han sido hombre por hombre.

#### La portería es la excepción

La portería es la excepción, y es que a pesar de haber vendido a Mamardashvili, el georgiano se queda cedido por el Liverpool. Además lo hace con un segundo guardameta contrastado como es Dimitrievski. En cualquier caso, por enésimo mercado Meriton ha cerrado la venta de su mejor jugador por una cantidad que podría haber sido superior. El curso que viene Giorgi defenderá los colores del Liverpool.

En defensa, el club le ha dado salida a Cenk y Cörnert, cuestionados en València durante sus etapas, y han decidido apostar por Tárrega, futbolista que viene de hacer un gran papel en Segunda con el Valladolid, pero que no tiene experiencia en Primera División. Otra apuesta es Yarek, jugador que ha demostrado unas condiciones soberbias pero que, a pesar de tener más experiencia con el primer equipo, es incluso más joven que Tárrega. A última hora y a la desesperada llegó directamente de la segunda división francesa Maximiliano Caufriez, una auténtica incógnita que todavía ni ha debutado.

#### Jugadores de paso

En el centro del campo, Amallah hizo las maletas tras no cuajar en Mestalla. La única incorporación en la medular, aunque de otro perfil, es Enzo Barrenechea, otro jugador cedido que estará de paso en el equipo. En ataque, Peter Federico y Yaremchuk terminaron su préstamo y el Valencia no apostó por ellos, mientras que Alberto Marí

Solís «el equipo tiene algunas opciones tácticas más y jugadores listos para aportar»

Corona: «Nuestra idea era mantener el grupo y los 14 que más jugaron se han mantenido»

salió cedido en busca de minutos. Tres bajas suplidas con Rafa Mir, Luis Rioja, Dani Gómez y Germán Valera, siendo los dos últimos futbolistas procedentes de Segunda División.

En la misma línea que Solís, Corona, el principal encargado de darle forma a la plantilla, también considera que el trabajo en el mercado puede considerarse bueno. «Creo que ha sido positivo. Nuestra idea era mantener el grupo y el corazón de la plantilla y los 14 jugadores que más jugaron se han mantenido. Hemos conseguido el extremo izquierdo a pierna natural, hemos mejorado la delantera, hemos mejorado la portería y hemos ingresado dinero sin haber afectado el posible rendimiento del equipo, ya que siguen los mismo jugadores que nos hicieron disfrutar la temporada pasada, más las renovaciones de Jesús, y de nuestro entrenador y nuestro delantero». Estas fueron las declaraciones del director deportivo analizando el trabajo el día de la triple presentación de Barrenechea, Caufriez y Valera. ■

#### Valencia CF / Estadística



Llorente y Gallagher celebran el primer tanto del 3-o ante la mirada perdida de Mamardashvili.

# Los números del horror del colista de LaLiga

Lidera los centros fallados, es el segundo que más encaja, el tercero menos goleador y el quinto peor en disparos y ocasiones claras

ANDRÉS GARCÍA València

Rubén Baraja tiene mucho trabajo por delante para cambiar el rumbo de la temporada y salir del agujero en el que está metido hace meses: 3 puntos de los 36 últimos. El técnico conoce las carencias de la plantilla y ya ha avisado de la necesidad de tiempo para escapar de los puestos de descenso donde repite por cuarta jornada consecutiva. «No vamos a salir en un partido o dos», asumía resignado en la sala de prensa del Metropolitano.

El equipo igualó el peor arranque de la historia de club con solo un punto de 15 reafirmando por desgracia su condición de colista de La-Liga. El joven Valencia del Pipo confirmó contra el Atlético que hasta la fecha es el peor equipo del campeonato. Sin ganar a nadie, sin porterías a cero, sin marcar en las segundas partes y con demasiadas estadísticas alertando de los graves problemas del equipo en fase defensiva y ofensiva. Las señales del equipo, por mucho que estemos en septiembre y el calendario inicial fuese exigente, son peligrosas.

El Valencia es colista por deméritos propios. Los datos confirmen la triste y preocupante realidad. Los del Pipo son el segundo equipo con más goles encajados (10) del campeonato. Dos por partido. Solo el Valladolid (13) tiene un peor registro como consecuencia del 7-0 del Barcelona. Es el equipo que más goles ha recibido de fuera del área (3).

Es uno de los cuatro equipos sin porterías a cero del campeonato junto al Celta, Las Palmas y curiosamente el Villarreal. Marcelino suple esas carencias con goles. No es el caso del Valencia. Los de Baraja son el tercer equipo menos realizador: tres tantos. Solo más que el Valladolid (2) y el Getafe (1). Los problemas van más allá de la definición. El Valencia es el quinto equipo de LaLiga que menos ocasiones claras genera (6) solo por delante del Rayo (4), Getafe (3), Valladolid (3) y Osasuna (2). También es el quinto que menos dispara en tiros totales (9,6).

El registro de disparos a puerta todavía es peor. Solo 2,6 por partido y así es imposible. Es el quinto peor registro en disparos entre los tres palos solo por delante de Leganés (2,4), Real Sociedad (2,0), Getafe (1,8) y Valladolid (1,2). Los de Baraja lideran por desgracia la clasificación de los centros fallados: 98 y son el tercer peor equipo de LaLiga en pases fallados en campo propio (122) tras Las Palmas y Sevilla.

Y todo eso con el 48,3% de la posesión. El duodécimo de LaLiga. Conclusión: el equipo tiene un grave déficit en la zona de construcción. Tiene el balón muchas veces para nada. También hay datos preocupantes en tareas defensivas. El Valencia es el quinto peor equipo en intercepciones (6,6) solo por detrás de la Real y Villarreal (6,2), Getafe (5,2) y Barcelona (3,6) con el porcentaje más alto de posesión de balón de LaLiga. También es el tercero peor en cruces precisos (3,8). Llama la atención el capítulo de recuperaciones y pérdidas de posesión. Es el tercero mejor a la hora de recuperar (232), pero a la vez el sexto que más pierde la posesión (658). Un claro indicativo de los desajustes y el desorden en algunas fases de los partidos.■

#### **Opinión**

Se cumple un siglo de la marcha cívica de la bandera. Se ha pasado del riesgo de la ambición, a la irrelevancia por inanición

## Sostener la bandera, un siglo después



VICENT CHILET

Jefe de Información de Superdeporte

Los caminos hacia la sostenibilidad, en el fútbol, no son tan inescrutables. Son tan viejos como «la voluntad de querer llegar», la sentencia con la que, con solo cuatro años de vida, el Valencia era definido por emisarios checos de visita en la ciudad y fascinados con el entusiasmo fanático de un club joven, pero con un apetito antiguo. Querer comerse el mundo, sin pedir permiso, ocupando el centro de la ciudad para mostrar con orgullo la nueva bandera del club. Aquella carta de presentación, de la que el sába-

do se cumple un siglo, ha sido nuestra única y enérgica manera de exhibir sostenibilidad.

Asumir como normalidad ir al campo del Atlético y no comparecer como los rivales de toda una vida, indica la

gravedad del asunto, el grado de desnaturalización tras una década de lento veneno. «No es bueno entrar en el bucle de tener siempre que vender como recurso para lograr el equilibrio, por ello debemos entrar recurrentemente en Europa», señalaba en Mediterráneo Fernando Roig Negueroles. El Villarreal muestra una readaptación moderna de aquella voluntad de querer llegar. Una idea que choca frontalmente con el argumentario extendido por Meriton desde 2019, año cero del desplome acelerado de la institución. Aquellas intervenciones de Murthy asegurando que la plantilla era cara, mayor y no

siempre se podría entrar en Champions. Del riesgo de la ambición, a la irrelevancia por inanición.

Que el Valencia pueda bajar a Segunda no es ninguna amenaza, es una realidad inducida desde la refundación del club ordenada por Lim en 2019. Quizá la pregunta idónea que habría que hacerse no es si podemos descender, hoy una obvia realidad, sino cómo se ha sido capaz hasta el momento de detener ese destino con tal gestión. En realidad, seguir vivos, es una



prueba de las raíces profundas de la entidad, de la lealtad de su masa social, de la riqueza de Paterna. Pero el desgaste y el sufrimiento han sido tan bestias que hasta la más absoluta de nuestras certezas como club ya tiembla, ya no parece infalible.

Queda Mestalla y sus 40.000
almas, recuerda con acierto Cañizares. Queda una plantilla de
gran talento canterano, aunque
asolada por una decadencia
mayor que la supera. Este sábado contra el Girona, aquella jubilosa marcha cívica cumplirá
un siglo y nos sorprende exhaustos hasta para protestar,
casi sin fuerzas para seguir sosteniendo la bandera.

#### Levante UD | Financiación



La afición del Levante esta temporada.

## Lejos de la meta del aumento de capital

El club no ha conseguido los cuatro millones presupuestados

FERRAN PALANCAR València

A diferencia del buen inició del Levante en el terreno de juego, las oficinas se ha atascado en la ampliación de capital, ya que, solamente han conseguido cubrir un millón de euros de los cuatro previstos. Y, los directivos ya están estudiando nuevas vías para poder obtener el dinero restante.

El conjunto ha informado que la primera ronda de la ampliación de capital aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Levante UD supuso la venta de 12.233 acciones (25 por ciento) para 1.113 suscriptores, lo que ha ascendido hasta los 979.062 euros. Mientras que, en la segunda ronda, iniciada apenas hace un mes, se han suscrito 944 acciones (1.9 por ciento) por lo que 278 suscriptores han invertido un total de 75.614 euros.

El resultado total del proceso de ampliación de capital del Levante ha sido solo de 1.054.676 euros, una cuarta parte de la previsión hecha por el club en el comienzo.

El pasado 14 de marzo de 2024 la Fundación del Levante «Cent Anys» y el Levante alcanzarón un acuerdo para llevar a cabo la ampliación de capital por la gran cantidad de 2.943.397,50 (a los que luego se añadirían 979.500 correspondientes a los 20 euros de prima por acción). Sin embargo, la cantidad recaudada no ha conseguido llegar a los casi cuatro millones que estaba prevista, dejando una diferencia de 2.868.221 euros por recaudar previstos en el comienzo con la emisión de 48.975 acciones.

El proceso que ha estado dividida en dos y que solamente los socios podían comprar, a excepción únicamente de Bizas Capital SL y la Fundación Cents Anys, una opción para poder recuperar gran parte del dinero no conseguido.

#### Muy buenas sensaciones

El Levante UD ha iniciado su senda en la categoría con buen pie y, sobre todo, trasmitiendo muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Tras cinco jornadas, el conjunto de Julián Calero no conoce la derrota, tres victorias y dos empates, colocándose en el liderato de la liga Hypermotion, en uno de los mejores arranques de su historia en la propia categoría.

Después de dos partidos fuera de casa, el Ciutat de València pudo disfrutar de un recital del equipo en el derbi valenciano contra el Eldense, que jugó con nueve jugadores tras las expulsiones de David Timor, primero por protestar, y después insistir en sus quejas al colegiado vio la segunda amarilla y Sergio Ortuño. Sin embargo, el partido dejó una anécdota que ha trascendido: la 'no' celebración de Pablo Martínez tras uno de los mejores goles de la jornada.

Cuando el partido se encontraba en el tiempo extra de la primera parte, el centrocampista madrileño recogió el balón desde media distancia con un pase de Oriol Rey, recortó a su adversario y, con el interior de su bota derecha, la colocó en la misma escuadra izquierda para provocar la locura en el momento más oportuno del partido.

El verano que ha pasado Pablo Martínez ha sido de lo más complicado, unos meses muy turbulentos. El capitán llevó al club a rozar con los dedos el ascenso la temporada pasada y durante el mercado de verano era uno de los principales nombres para aliviar las cuentas del club.

#### Champions | El Madrid defiende el título

## Debut del campeón que luce a Mbappé

El Madrid se estrena en la nueva Champions ante el Stuttgart con un francés con ganas

ALEJANDRO ALCÁZAR Madrid

El Real Madrid debuta en la nueva Champions ante el Stuttgart en la defensa del título y lo hace luciendo a su gran estrella Kylian Mbappé, que se estrenará con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. «Vine a Madrid para vivir este tipo de noches», argumenta el francés, una sensación única que describe así Sami Khedira, ex jugador de ambos equipo: «Alzas la vista hacia estas gradas empinadas y te das cuenta del auténtico regalo que supone jugar allí. A eso hay que sumarle la magia y la historia que encierra el Bernabéu y que también te obligan aello».

Vuelve Jude Los blancos se estrenan ante uno de los dos equipos revelaciones de la temporada pasada en la Bundesliga junto al Bayer Leverkusen. Ancelotti tiene buenas noticias para el regreso a su competición preferida, la vuelta de Bellingham y de Tchouameni, además de contar con Militao, que acabó maltrecho el partido de Anoeta. La mala noticia es que pierde a Brahim, que se suma a las bajas de Alaba, Camavinga y Ceballos.

El Stuttgart llega a Madrid con respeto pero sin renunciar a nada. Sebastián Hoeness es un caso similar al de Xabi Alonso. Se hizo cargo del equipo en 2023 en un momento difícil, flirteaba con el descenso y consiguió reflotarlo para llevarlo al segundo puesto de la Bundesliga y colarse en la Liga de Campeones incluso por delante del Bayern. Como en el Madrid con Kroos, ha perdido a su goleador Serhou Guirassy (traspasado al Borussia por 27 millones) y el técnico, sobrino del mítico Uli Hoeness, lo ha reemplazado con Undav. El internacional alemán se las verá con Rudiger, al que califica de «puñetero por sus pellizcos».

El momento para enfrentarse no es el mejor para ninguno de los dos equipos, que empiezan a salir de ese rodaje de inicios de temporada en el que sus técnicos pintarrajean folios en busca de dar con el estilo que les acerque al del año pasado. Las plantillas cambian y los huecos tienen que rellenarlos con los refuerzos y encontrar el nuevo camino de un curso en el que los rivales no les van a regalar nada.

Sin organizador Ancelotti está teniendo problemas en este arranque de curso. No encuentra la forma de explotar la calidad del equipo, ese patrón de juego que marque las diferencias. La gran esperanza es que la Champions sea un trampolín para encontrar el camino perdido. Es su competición fetiche, en la que sus jugadores se transforman en lobos y más en su 'cueva' del Bernabéu.

La salida de Kroos ha dejado un agujero en el centro del campo «irremplazable». El equipo ha perdido la referencia, el arquitecto en el que apoyarse para la salida y circulación del juego.

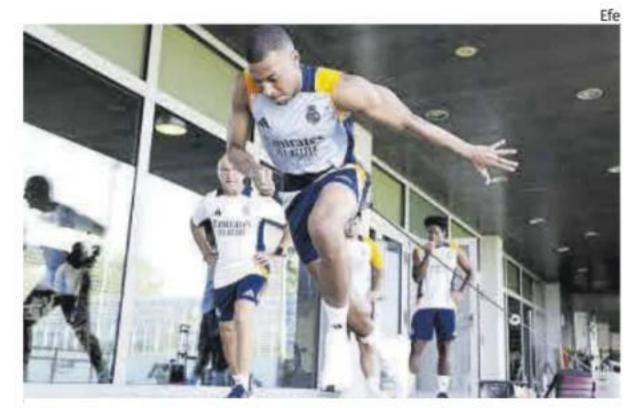

Mbappé entrenando en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Deportes 43

#### **Baloncesto**



Las estrellas de la Liga Endesa durante la presentación de la temporada 2024-2025 ayer en Madrid

## La Liga Endesa llega con el lema 'hemos venido a jugar'

El presidente del Consejo Superior de Deportes augura una competición «maravillosa, superigualada y competitiva» que emocionará a los aficionados

P. C. València

La Liga Endesa se vistió ayer lunes de gala para presentar la nueva temporada de la competición, que comenzará con la disputa de la Supercopa, en Murcia este fin de semana, en un acto que se celebró en la sede central de la empresa energética en Madrid.

El acto, que marca el inicio de la temporada, contó con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD); Antonio Martín, presidente de la ACB; María Lacasa, directora general de Comunicación y de jugadores de todos los equipos de la competición, salvo del Unicaja, que se halla en Singapur tras ser campeón intercontinental; y el Joventut Badalona que está de pretemporada en China, pero se proyectó un vídeo de sus jugadores.

«Estamos preparados para dis-

Jean Montero. Escolta del Valencia Basket

## «Me gusta ser parte de un equipo competitivo que no tenga miedo»

El escolta dominicano de Valencia Basket, Jean Montero, que ha dejado

JORGE VALERO València buenas sensaciones en los primeros partidos de pretempo-

rada, destacó ayer en la gala de presentación de la Liga ACB que cuenta los días para debutar en La Fonteta. «Tengo ganas de que nos vea la 'fanaticada', que sientan que siempre vamos a dar el 100 % de cada uno de nosotros».

Llega con el aval de ser el mejor jugador joven de la Liga Endesa y con muchas expectativas, pero responde que no siente presión: «la verdad es que yo no me centro ni me preocupo mucho en los premios personales, con el trabajo que yo hago todo llega, el

es A.

trabajo duro paga, pero lo primero es el equipo». Cuando se le pregunta qué espera aportar al equipo subraya que su capacidad de generar puntos y asistencias y sumar «en pequeños detalles que ayudan al equipo». «Me gusta ser parte de un equipo competitivo, creyente, que compita y que no tenga miedo de nada porque yo no tengo miedo», dice.

De su nuevo entrenador, Pedro Martínez, destaca su exigencia: «Nos dice siempre hay que dar el 100 %, el

máximo esfuerzo. Quien conoce a Pedro sabe su filosofía de partidos, hay que ir a tope, corriendo siempre». Cuenta que lleva tiempo deseando recalar en València, pues la primera vez que vino fue con el Gran Canaria a L'Alqueria en el Adidas Next Generation, y siempre le quedó «buen recuerdo». ■ frutar de esta liga maravillosa, superigualada y competitiva que nos emociona. La pasada temporada tuvo momentos impresionantes incluso en la Copa, donde se ve cómo viven las aficiones el baloncesto en España», expresó Uribes.

La ACB vivirá el arranque de la temporada con la disputa de la Supercopa Endesa, que se celebrará en Murcia entre el sábado y el domingo, con dos semifinales apasionantes entre Barça y Real Madrid y UCAM Murcia y Unicaja, que lucharán por el primer título del curso. Una vez disputada, será el siguiente fin de semana, 28 y 29 de septiembre, cuando la Liga Endesa dé el pistoletazo.

Sobre el lema de la temporada, «Aquí hemos venido a Jugar», Antonio Martín explicó: «El lema no podía ser de otra forma. Esta

Montero coincidió con exjugadores del Valencia BC como Sastre, Hlinason y Sergi García

La ACB vivirá el arranque de la temporada con la Supercopa que se celebrará en Murcia

vez además de lo que significa la expresión es lo que está en nuestro ADN de querer sorprender a la gente».

En la presentación también hubo protagonismo para las actuaciones musicales, de la mano de Coti y Dj Barce, que también fueron de los más aclamados.

#### Sabor 'Taronja'

equipos hubo bastante representación taronja. Joan Sastre (CB La Laguna Tenerife), Tryggvi Hlinason (Bilbao Basket), Sergi García (Covirán Granada) y Fernando San Emeterio (director deportivo del club granadino). Además, también se encontraba en la fiesta Derricl Alston Jr, hijo de otro exjugador del Valencia BC. Jean Montero estuvo charlando durante unos minutos en los instantes previos de la gala con el madridista Facu Campazzo.

Sastre, en declaraciones a Efe, destacó que «cada vez vienen mejores jugadores» a disputar esta competición y que «los equipos se refuerzan mejor». «Parece que este año la liga ha aumentado bastante el nivel. Con el paso de los años cada vez es mejor y eso habla bien de nuestra liga. Cada vez vienen mejores jugadores y los equipos se refuerzan mejor, eso es bueno para todos», manifestó. •

Eduardo Ripoll

#### **DAVID CANTERO**

#### **Triatleta**

Ganar una Copa del Mundo en tu ciudad, es una experiencia inolvidable. Pero hacerlo dos años seguidos como el valenciano David Cantero, es extraordinario

## «Ahora voy a intentar ganar el Mundial sub 23 y luchar por el Europeo»

PILAR LÓPEZ Valencia

#### – ¿Qué sintió al ganar por segundo año consecutivo en València?

 Estoy muy contento, en una nube todavía. Ganar una prueba de este nivel es muy complicado y ¡hacerlo dos años seguidos...! Ganar el año pasado me daba un plus de motivación pero también un poco más de presión. Supe gestionar bien la presión lo más importante es que sabía que estaba bien de forma y que estaba para ganar. Llegaba con confianza.

#### — ¿Estaba tan preparado como el año pasado?

 Llegaba bien de forma aunque es cierto que este año tal vez la preparación había sido más justita porque tuve una lesión en verano, en junio y julio. Aún así, he podido hacer más natación y más bici y eso me ha dado una buena base.

#### – ¿Qué sintió al volver a romper la cinta de ganador en la Marina?

- Reviví muchas emociones. Para

mí supone mucho ganar en casa con mi familia, mis amigos animándome. Es muy especial.

#### De nuevo le tocó remontar desde el sector de natación...

 Nadando salí en decimotercera posición, bastantebien, porque es mi segmento más flojo. En bici se hizo un grupito grande por delante y uno grande por detrás. Colaboramos desde el principio para engancharlo lo antes posible. Ya bajé a corre en cabeza, pude hacer una buena transición, inicié el último sector segundo y va fui a muerte.

#### Este año por lo menos la victoria fue más cómoda. ¿Conocer el circuito le da ventaja?

 Sí, es importante, porque conozco los puntos donde poder atacar o apretar más o menos. Este año la victoria fue más cómoda, al menos no tan tensa como el año pasado que se resolvió en un sprint final.

#### - No ha sido un buen año en general para usted pero la recta final de temporada no podía haber empe-



#### zado mejor. ¿Compensa este triunfo a tanto esfuerzo?

 Empezó el año un poco mal. Iba a empezar debutando en las Series Mundiales en Abu Dabi y se canceló la prueba por la climatología. No pude ir al resto de pruebas clasificatorias para los Juegos de París, luego llegó una lesión, una periostitis... La verdad es que esta Copa del Mundo de València me da confianza.

#### Los Ángeles 28 sí están llamados a ser sus Juegos. ¿Cómo afronta estos próximos años?

 Con mucha ilusión. Disfruto muchodeesto, es lo que me gusta y ahora voy a luchar por clasificarme para Los Ángeles. Estos dos próximos años me los tomo para seguir creciendo y mejorando y cuando empiece la clasificación, iré a por todas.

#### La temporada acaba fuerte para usted. Este mismo fin de semana disputa el Europeo y dentro de unos días el Mundial sub 23 ¿A qué aspi-

- Así es, el final de temporada es de infarto. Este sábado disputo el Campeonato de Europa en Vichy en Francia y el 19 de octubre, el Campeonato del Mundo sub 23 en Málaga. Voy a intentar ganar el Mundial y luchar por los primeros puestos en el Campeonato de Europa. Si estoy en la natación en el grupo de delante, puedo aspirar a todo. ■

#### Olimpismo

### El hijo de Samaranch entra en la carrera por presidir el COI

FRANCISCO CABEZAS Barcelona

Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1959) ha decidido dar el paso, ya no sólo como homenaje a su padre, Juan Antonio Samaranch Torelló, sino porque se ve capacitado para dar un impulso al deporte olímpico ante su larga trayectoria y experiencia. El dirigente catalán, además de maratoniano e ingeniero industrial, será uno de los aspirantes a suceder al alemán Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional (COI). La elección se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de marzo de 2025 en Olimpia (Grecia), y determinará un mandato de ocho años.

A esa silla presidencial, según anunció ayer el propio COI, opositan seis candidatos más. Especialmente importante será la candidatura del británico Sebastian Coe, oro olímpico en 1.500 metros en los Juegos de Moscú (1980) y Los Angeles (1984), pieza capital para que los Juegos se celebraran en Londres en el año 2012.

Samaranch Salisachs, que vio cómo su padre presidía el COI entre junio de 1980 y julio de 2001, con la celebración de los Juegos de Barcelona como gran hito, se siente con opciones y, sobre todo, preparado a convertirse en el décimo presidente del organismo de la historia. ■

#### Voleibol | Pretemporada

## El UPV Léleman Conqueridor se lleva el Trofeo Stromp

Los valencianos superan al potente Sporting de Portugal en Lisboa

P. LÓPEZ València

El UPV Léleman Conqueridor continúa con su puesta a punto de cara al inicio de la temporada en la que de nuevo el equipo valenciano militará en la máxima categoría del voleibol español, la Superliga. El técnico Marcos Dreyer sigue 'puliendo' el equipo para llegar en plena forma al 5 de octubre día en el que arrancará la Liga con la visita al pabellón de la UPV del Cisneros Alter Tenerife.

El pasado fin de semana los valencianos viajaban a Lisboa donde se proclamaban campeones del Trofeo Stromp al superar el domingo al Sporting de Portugal. El equipo dirigido por Marcos Dreyer mos-

tró su mejor versión en lo que llevamos de pretemporada para imponerse por tres sets a cero en la presentación del equipo portugués ante sus aficionados (23-25, 18-25 y 21-25).

Hace una semana se habían enfrentado ambos equipos en el arranque de pretemporada en el Pabellón de la Politécnica de Valencia con derrota por 1-3. Esta vez, la



Los valencianos celebran su triunfo en el Trofeo Stromp de Lisboa.

victoria fue para el Léleman, que mostró una progresión física y táctica significativa para vencer con autoridad a sus rivales. «Partido muy completo en todas las líneas. Es la primera vez en pretemporada,

con las cargas y preparación de trabajo que llevamos, que el equipo se encontró cómodo en pista. Con mucho acierto y pocos altibajos. La planificación ha sido buena para llegar a este momento», señalaba Dreyer.

#### **Ley ELA**

Los pacientes valencianos de Esclerosis Lateral Amiotrófica reciben con esperanza el principio de acuerdo de los partidos para sacar adelante una ley que garantice, entre otros, la atención 24 horas de los afectados por esta enfermedad.

## «La **vida** es lo más bonito que hay y es triste renunciar a ella porque no te pueden cuidar»

BEGOÑA JORQUES València

No es habitual -por desgracia- que los partidos políticos se pongan de acuerdo, pero cuando lo hacen y además por algo tan importante como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que más lo necesitan la alegría debe ser doblemente celebrada. Este pasado fin de semana se supo que ya había un principio de acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios PSOE, PP, Sumar y Junts para aprobar la ley para la atención integral de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

José Jiménez, presidente de la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Adela CV), asegura a Levante-EMV que han recibido esta noticia « muy esperanzados, con mucha ilusión y con la esperanza de que se pueda implantar lo antes posible». Uno de los puntos más importantes de ese texto, señala Jiménez, es la atención 24 horas de estos pacientes. «Lo que demandamos es una necesidad vital de que las personas con ELA estén cuidadas, que las personas que quieran vivir con la enfermedad tengan los cuidados necesarios porque eso es lo que hace cambiar de opinión a las personas que quieren luchar con esta enfermedad». «No hay nada más bonito que la vida y renunciar a ella porque no te pueden cuidar es muy triste», lamenta el también vicepresidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), entidad impulsora de la ley.

#### Vivir con ELA

Esta ley, según Jiménez, no es solo una buena noticia para los propios enfermos, sino para sus familiares. Esta ley ayudará a que «la persona que quiera vivir con ELA pueda hacerlo sin considerarse una carga económica para su entorno ni considerarse una carga social, que es lo que nos lleva, normalmente, a que cuando alcanzamos el plazo de tres a cinco años, a decidirnos a dejar esta lucha porque nos sentimos una carga», señala Jiménez quien fue diagnosticado en 2017. De media, un paciente de ELA ne-



José Jiménez, presidente de la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Adela CV).

#### «Lo que nos hace querer dejar la lucha es sentirnos una carga», señala José Jiménez

cesita entre 90.000 y 100.000 euros para seguir viviendo.

Tiempo es precisamente lo que Jiménez lamenta que no tienen los enfermos de ELA, por ello insta a los gobernantes a implantar los antes posible la norma, que espera que esté lista antes de final de año. No obstante, asume que «aún queda un largo recorrido porque primero está la ley y luego las competencias de sanidad y de asuntos sociales, que están delegadas en las comunidades autónomas», señala. Así, una vez se apruebe y publique la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Jiménez explica que solicitarán entrevistas con la Presidencia de la Generalitat Valenciana y las consellerias de Sanidad y Servicios Sociales para articular los mecanismos que pongan en funcionamiento la norma en la Comunitat Valenciana, en la que hay cerca de 400 afectados por ELA. «Lo que más valoramos después del diagnóstico es el tiempo, porque se nos acorta muchísimo», explica el presidente de Adela CV.

Jiménez señala que ya ha habido en el pasado conversaciones
con la Conselleria de Asuntos Sociales para trabajar con ayudas
económicas e, incluso, un residencia para enfermos de ELA, pero que ahora lo que quieren es que
se implante la ley con esa asistencia 24 horas y «eso implica que las
personas que tienen que ir a hacer
esos cuidados tengan una formación». «Habrá que estructurar có-

#### Las cifras

6 %

Solo un 6 % de las las familias con un paciente de ELA puede asumir los gastos.

4.500
Según la Sociedad Española de Neurología, entre 4.000 y 4.500 personas padecen ELA en España.

mo se hace eso cada comunidad autónoma».

El tiempo es uno de los mayores enemigos de la ELA. Según la Sociedad Española de Neurología, la progresión de esta enfermedad, en la mayoría de los casos, suele ser muy rápida. La duración promedio desde el inicio de la enfermedad hasta el fallecimiento es de tres o cuatro años, aunque alrededor de un 20 % de los pacientes sobrevive unos cinco años y hasta un 10 % puede llegar a sobrevivir 10 años o más. Esta alta mortalidad hace

que, aunque la ELA sea -tras el alzhéimer y el párkinson- la tercera enfermedad neuro- degenerativa más común en España, el número de afectados no sea especialmente alto. La Sociedad Española de Neurología calcula que unas 4.000 o 4.500 personas padecen actualmente ELA en España.

#### **Avance**

La mitad de los pacientes con melanoma y tumores de vejiga y mama tratados con estos fármacos sobreviven sin cáncer 10 años después.

## La **inmunoterapia** mejora la supervivencia en más cánceres

EUROPA PRESS Madrid

La inmunoterapia, que funciona ayudando al sistema inmunitario a identificar y eliminar las células cancerosas, ha demostrado mejorar la supervivencia global a largo plazo en pacientes con melanoma avanzado, cáncer de mama triple negativo y cáncer de vejiga con invasión muscular, según los resultados de importantes estudios internacionales presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2024, que se ha celebrado esta semana en Barcelona. Los investigadores responsables del estudio de seguimiento más extenso hasta la fecha sugieren que la inmunoterapia podría ofrecer una posibilidad de curación en aquellos pacientes que responden favorablemente al tratamiento.

Además, otros ensayos clínicos presentados en el ESMO 2024 muestran un aumento en la supervivencia a largo plazo cuando la inmunoterapia se administra antes y después de la cirugía en mujeres con cáncer de mama en etapa temprana y difícil de tratar (cáncer de mama triple negativo), así como en pacientes con cáncer de vejiga con invasión muscular.

«El mensaje clave de todos estos estudios es que la inmunoterapia continúa ofreciendo esperanza y promesas de supervivencia a largo plazo para muchos pacientes con distintos tipos de cáncer», ha dicho la doctora Alessandra Curioni-Fontecedro, profesora de oncología en la Universidad de Friburgo y directora de oncología en el Hospital de Friburgo (Suiza), quien no estuvo involucrada en los estudios.

«Los resultados de este ensayo confirman el potencial de curación mediante inmunoterapia en pacientes con melanoma avanzado», ha afirmado el doctor Marco Donia, profesor asociado de oncología clínica en el Centro Nacional de Inmunoterapia del Cáncer de Dinamarca, en el Hospital Universitario de Copenhague Herlev (Dinamarca), quien tampoco participó en el estudio. «Para los pacientes que no presentan progresión de



Proyecto de inmunoterapia en la Universidad Miguel Hernández.

la enfermedad después de tres años, estos resultados a largo plazo muestran que la mayoría de ellos no vuelve a experimentar progresión. La supervivencia específica frente al melanoma es extremadamente alta en este grupo», ha agregado.

«Es importante destacar que el

#### La supervivencia a cinco años fue del 86,6% en los pacientes con inmunoterapia

beneficio de supervivencia a largo plazo con inmunoterapia también se observa en la práctica clínica habitual, fuera de los ensayos clínicos», ha continuado Donia. «La inmunoterapia ha transformado el melanoma avanzado de algo que antes era una enfermedad mortal con una supervivencia media de menos de un año a lo que vemos hoy, con la mitad de los pacientes que sobreviven muchos años».

En su opinión, esto plantea cuestiones prácticas sobre la mejor forma de hacer un seguimiento de estos pacientes, como por ejemplo si necesitan revisiones a largo plazo. «Además, respalda el derecho de estos pacientes al olvido oncológico después de cinco años sin cáncer tras finalizar el tratamiento, para evitar cualquier discriminación frente a la población general, como para solicitud de un préstamo financiero».

#### Mejora en el cáncer de mama

También se ha observado una mejora de la supervivencia global con
inmunoterapia en el cáncer de
mama triple negativo en estadio
inicial y en el cáncer de vejiga con
invasión muscular. Los cánceres de
mama triple negativos son especialmente difíciles de tratar porque
no tienen receptores de estrógeno
o progesterona ni niveles elevados
de HER2, por lo que no responden
a los tratamientos habituales. ■

#### Sentencia

El tribunal sostiene que la acusada tuvo «el ánimo de matar» a su todavía marido, pero se arrepintió y llamó a los servicios de emergencia.

# Cárcel para **Ángela Dobrowolski** por intentar matar a Mainat

J. G. ALBALAT Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a Ángela Dobrowolski por lesiones agravadas a su exmarido, el productor audiovisual y excomponente de La Trinca Josep Maria Mainat, inyectándole insulina. Sin embargo, la sentencia hecha pública ayer lunes sí reconoce que tuvo «el ánimo de matarlo».

El fiscal y la abogada del fundador de Gestmusic, Olga Tubau, habían reclamado para la mujer 13 años de cárcel por intento de asesinato, pero el tribunal de la Sección 20, que lo declara probado, desestima condenarla por este delito porque la mujer se arrepintió y llamó a los servicios de emergencia. «Estoy contento de que se reconozca que el intento de asesinato existió. Sobre la condena de cuatro años y medio, y no de 13 años, no estoy ni contento ni descontento», aseguró ayer Mainat tras conocer el fallo. En principio, se inclina por no presentar recurso.

No es la primera vez que Dobrowolski comparece ante la justicia acusada por las disputas con su exmarido, pero este proceso es el más grave al que se enfrentaba. El caso se remonta a la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando Mainat entró en coma y estuvo a punto de morir. La relación con el productor audiovisual se había desgastado y, a principios de aquel año, la pareja entró en una profunda crisis matrimonial. Ella había abandonado el domicilio conyugal en Barcelona, sin bien continuó acudiendo a la vivienda, sobre todo para mantener el contacto con los dos hijos que tenían en común.

La sentencia expone que alrededor de mayo de 2020, Mainat, que es diabético, comunicó a su todavía esposa su intención de divorciarse. Ese mismo mes, con el fin de averiguar la concretas pretensiones y detalles de la demanda de divorcio, la acusada accedió al ordenador del productor aprovechando que estaba abierto y, «sin su consentimiento ni conocimiento», entró en su correo electrónico: examinó los 'e-mails' intercambiados por Mainat con sus abogados y se los envío a su propia cuenta.

De este modo, la procesada «tuvo conocimiento de los pormenores de la demanda de divorcio que se estaba preparando, así como también de las disposiciones testamentarias», incide el tribunal. Concretamente, se enteró de que en caso de que si su marido fallecía una vez iniciado el proceso de divorcio, ella quedaría excluida del testamento, «dejando de heredar un importante patrimonial». Por estos hechos, el músico emitió su perdón y las acusaciones retiraron los cargos por revelación de secretos.

Quique García/EFE



Ángela Dobrowolski, expareja del productor Josep Maria Mainat.

### **PACO CERDÀ**

#### Escritor

El 20 de noviembre de 1939 los restos de José Antonio Primo de Rivera son exhumados en el cementerio de Alicante y trasladados a hombros hasta El Escorial. Un épico cortejo fantasmal cuyo reverso de ruina, humillación y muerte el valenciano Paco Cerdà muestra en «Presentes» (Alfaguara), su nueva novela de no ficción tras «El peón» y «14 de abril».

# «La España de Franco se asentó sobre el miedo, por eso emocionan sus resistentes»

VORO CONTRERAS València

— Empieza «Presentes» describiendo el traslado del cadáver de José Antonio como «la ceremonia más inverosímil de la Historia». Y termina añadiendo un «mienten» al «Presente» que gritan todos en su entierro. ¿Fue todo una gran mentira?

— Este caleidoscopio de 11 días en el que se exalta al gran icono de la dictadura, pero también se muestra una galería de represión y resistencia que marcaría la posguerra, responde a un esquema casi operístico, tiene una vocación de espectáculo escénico con el pueblo como atrezo. Y la grandes representaciones son siempre mentira, ficción.

#### — Durante el cortejo los poetas más insignes del bando nacional van loando la figura de finado. ¿Fue José Antonio un invento poético y el fascismo un arma cargada de poesía?

 No se comprende la plástica fascista, esa estética tan belicosa, si no tenemos en cuenta que esta demostración megalómana y totalitaria se produce dos meses después de haber estallado la II Guerra Mundial. Mussolini estuvo 21 años al frente del partido fascista y gobernó. Hitler estuvo 24 años al frente del partido nazi y gobernó. En cambio, José Antonio estuvo tres años al frente de Falange, fue dos años diputado y no solo no gobernó sino que solo obtuvo el 0,4 % de los votos. Pero tuvo un peso inequívoco en el calentamiento del clima político en los últimos años de la República y tuvo una sobreproducción de relato. La Falange de José Antonio es, en buena parte, un relato narrativo en el que colaboran los poetas.

#### — ¿Nos vacunan esos poetas contra la idea del poder beatífico de la literatura?

— La palabra tiene un poder enorme de construcción, pero tiene también un poder enorme de destrucción. Y eso lo constante el fascismo en la Europa del siglo XX. Y en este caso hubo una competición entre bates falangistas para ver quién construía

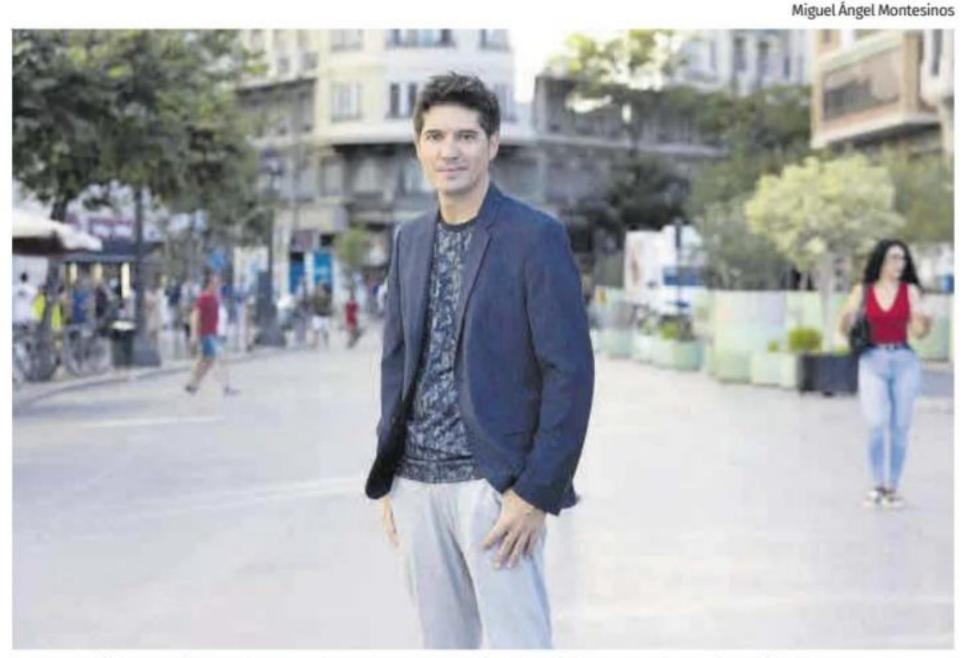

Paco Cerdà (Genovés, 1985), autor de «Presentes», en la Plaza del Ayuntamiento de València.

un mito más sobrehumano y divinizado. La poesía es necesaria y, a veces, es peligrosa. Igual que la épica, que es como un líquido amniótico que permite justificar los sacrificios más inexplicables y las gestas con un precio más alto.

#### — Eso también lo leímos en «El peón» y en «14 de abril»: el peligro de los ideales.

— Sí. Igual que con 14 de abril, ahora me he movido en unos documentos, en unas memorias, en unas vidas de inflamación idealista, de romanticismo quijotesco, de efervescencia utópica. Ahora lamentamos la tendencia al descreimiento, la desconfianza hacia el futuro, la forma de vivir nihilista, el individualismo... Pero, ¿qué ha sido capaz de hacer la masa en Europa a lo largo de su historia? ¿Qué ha sido capaz de hacer la eclosión utópica mal entendida? Cuidado con la palabra, cuidado también con la sobredosis de ideales.

#### — ¿Quienes son los peones de los ideales en el siglo XXI?

— Ayer vi una catarata de peones pasando la valla de Ceuta. Gente que le limpia el culo a los abuelos, que recogen fruta en nuestros campos, mujeres que cuidan a nuestros niños... Y que sean maltratados, demonizados, que sean pasto de azuzar el odio... Banalizar el odio es muy peligroso, porque puede abocar a naturalizar la demonización de personas que son fundamentales para nuestra sociedad. La demonización del inmigrante me parece inhuma-



#### El fascismo constata el enorme poder de destrucción que también tiene la palabra

#### — En «Presentes», además de a las víctimas del fascismo, también recuerda a las víctimas fascistas del propio fascismo. ¿Por qué?

— Intento huir de maniqueísmos, pero también de equidistancias, no quiero hacer rankings de víctimas, sería obsceno. El franquismo sienta su memoria histórica ya en el 39 con un dispositivo muy estructurado. Hay una voluntad no solo de edificar una nueva España reconstruyendo carreteras y puentes, sino también con la reconstrucción de una nueva conciencia del hombre nuevo franquista. Una conciencia que está edificada sobre la cultura de la muerte, que es como un mérito para los que defendieron la cruz y la patria.

#### — ¿Fue la España de Franco un país asentado sobre la humillación de los vencidos?

 Diría más: fue un país asentado sobre el miedo. Y por eso nos emocionan tanto sus resistentes. Como canta Raimon «la pau a vegades fa olor a mort». Una consecución funesta de ese cortejo de 11 días fue demostrar a la España vencida que había unos nuevos amos, que asustaban y que mordían. El boato que rodeó este traslado daba miedo, igual que daba miedo en los pueblos de alrededor el ruido de los tiros en el paredón de Paterna. Montaigne decía que la libertad es incompatible con el miedo y en España el miedo operó como quintacolumnista del franquismo.

#### — Franco es el gran ausente de «Presentes». No aparece hasta el final del libro.

Fue una decisión deliberada. In-

cluso borré tres o cuatro frases en las que aparecía Franco antes del final. Quería que hubiese como una sombra permanente, la sensación de que falta algo. Franco es una sombra que sobrevuela también El peón o 14 de abril o incluso Los últimos, que es la España despoblada por las políticas del franquismo.

#### — ¿Y cómo ha influido en sus libros la historia de su bisabuelo, fusilado en el Paredón de España, que también aparece en «Presentes»?

- No lo sé. Que me ha marcado esa historia familiar, sin duda. Y también el hecho de que mi abuelo siga con vida con 99 años y que más que memoria, esa historia sea presente. Hay dos elementos que hacen que la memoria de Paterna sea un motor que posiblemente explique mis últimos tres libros: por un lado, el fusilamiento de mi bisabuelo. Y por otro, el poema «Vora el barranc del Carraixet» de Estellés, que conocí cuando cubrí para Levante-EMV la inauguración del monolito del cementerio de Paterna en recuerdo de los fusilados. Es uno de los textos que más me ha marcado, porque vi una verdad, un horror y una necesidad de reparación. Lo que más me interesa a la hora de escribir es cazar historias que me emocionen y que la emoción desemboque en una reflexión.

#### Pero escribir sobre los muertos, como usted mismo dice en «Presentes», también pesa.

 Sí, es un peso emocional grande. Recuerdo reportajes que hice hace años que me siguen dejando mal cuerpo. Y con mis libros me pasa lo mismo. El grado de intimidad que he encontrado con estas personas a través de sus cartas, de su documentación íntima, es tan grande, que el coste emocional es importante. Me sigo preguntando cómo fue posible tanto horror en la posguerra, cómo fue posible que mientras unas personas fanáticas representaban una ceremonia inverosimil, hubiese 260.000 personas en prisión, 100.000 mutiladas, 90.000 siendo las mulas de la nueva España en campos de trabajo forzados, miles en el exilio... Hubo un deseo de venganza tan grande que no soy capaz de explicar.
■

Fundación Bancaja

#### Exposición

El centro cultural inicia el montaje de la muestra que a partir del viernes ahondará en la relación del artista malagueño con Jacqueline Roque a través de más de 300 obras.

# **Picasso** regresa a València para su exposición en la Fundacion Bancaja

VORO CONTRERAS Valência

La Fundación Bancaja está ultimando el montaje de la exposición «Picasso y la modelo. El perfil de Jacqueline», que abrirá sus puertas al público este próximo viernes con óleos, obra gráfica, dibujos y libros ilustrados.

La exposición revisa la temática del pintor y la modelo, una constante en la obra de Picasso, centrándose en los años de convivencia con Jacqueline Roque, su última mujer y modelo, desde que se conocieran en 1952 hasta la muerte del artista en 1973.

La exposición, comisariada por Fernando Castro y Laura Campos, estará integrada por más de 300 obras, que incluyen diferentes artes plásticas que Picasso practicó como obra gráfica, óleos, dibujos y libros ilustrados. Las obras proceden de los fondos de Picasso de la colección de la Fundación Bancaja y de otras coleccio-

nes institucionales y particulares. Junto con las obras de Picasso, se expondrán fotografías del archivo de Edward Quinn, cuyo legado fo-



tográfico incluye numerosas instantáneas de Picasso y su entorno creativo y familiar que el fotógrafo frecuentó durante las dos últimas décadas de vida del pintor, coincidiendo con su relación con Jacqueline.

Picasso (Málaga, 1881 – Mougins, 1973) conoció a Jacqueline Roque (París, 1926 – Mougins, 1986) en 1952 en la localidad francesa de Vallauris. Jacqueline trabajaba en el taller de cerámica de Madoura con el que Picasso colaboraba desde 1946. Su primera residencia y taller estuvo en La Californie en Cannes, donde residieron hasta 1959. Tras una estancia de dos años en el castillo de Vauvenargues que Picasso había adquirido, en 1961 se fueron a vivir a la casa de Notre-Dame-de-Vie, en Mougins, y se

#### La muestra incluye obra gráfica, óleos, dibujos y libros ilustrados del artista malagueño

casaron el 2 de marzo de ese año. Jacqueline permanecerá junto a Picasso hasta la muerte del artista, sucedida el 8 de abril de 1973. Jacqueline se suicidó en Notre-Dame-de-Vie el 15 de octubre de 1986.

Las obras presentadas proceden de los fondos de Picasso de la colección de la Fundación Bancaja, junto con préstamos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museu Picasso de Barcelona, el Museo Picasso de Málaga, la Fundación Picasso Museo Casa Natal, ABANCA, la Fundación ICO y Galería Guillermo de Osma. ■



Brahms 'embocadillado' como un cacho de mortadela

eslumbrante y vitoreada versión de «Capricho español», la brillante suite orquestal que Rimski-Kórsakov compone en 1887 a partir de temas españoles publicados por el folclorista madrileño José Inzenga bajo el título Ecos de España, colección de cantos y bailes populares. Fue esta coloreada página de alto virtuosismo instrumental y sinfónico la elegida por los profesores de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y su titular, el estadounidense James Gaffigan (Nueva York, 1979), para cerrar el domingo la ya tradicional jornada de Puertas Abiertas, la lúdica cita con la que desde los tiempos de Helga Schmidt el Palau de Les Arts inaugura cada temporada. Como siempre, el Auditori se abarrotó de un público variopinto y entusiasta. Y como siempre, éxito abrumador y bien merecido.

No era para menos. Gaffigan y sus músicos se cargaron de acentos españoles para enfatizar las aristas más genuinas de una obra maestra que va más allá de su aparente pintoresquismo. Conviene, en este sentido, recordar las palabras del propio Rimski tras el estreno: «Los críticos y los es-

#### Jornada de puertas abiertas del Palau de les Arts

Orquestra de la Comunitat Valenciana. Director: James Gaffigan

pectadores opinaron que mi 'Capricho español' no era más que un fragmento brillante, notablemente orquestado. Esto es falso. Los cambios de timbre, la feliz selección tanto de los dibujos melódicos como de las figuraciones corresponde a cada instrumento, las reducidas cadencias de virtuosismo para instrumentos solistas, el ritmo de la batería... constituyen la mismísima esencia de la obra y no su vestidura».

Gaffigan y sus músicos de la OCV fueron más allá de la «vestidura» para reinterpretar la obra de arte desde su misma esencia, desde su génesis nacionalista y virtuosística. La orquesta, en su conjunto, sonó esplendorosa, cuada en una sonoridad empastada, opulenta y generosa, lucida con los continuos solos instrumentales, en los que destacaron muy especialmente la nueva arpista titular, la castellonense Noelia Cotuna, con sonoridad poderosa, afinada como un diapasón, alta prestancia solista e idealmente ensamblada en el conjunto, y el concertino Gjorgi Dimcevski, que otorgó realce, luminosidad y empaque violinístico al «Fandango asturiano» que tan luminosamente cierra la suite. El enorme éxito aún se incrementó tras las dos consabidas «Danzas húngaras» de Brahms que tocaron de regalo.

Antes, Gaffigan, que no es precisamente un dechado de elegancia sobre el podio, resolvió con eficacia y maneras obvias además de demasiado expresas la obertura «Leonora III», de Beethoven, en la que una vez más, la flauta mágica de Magdalena Martínez fue lo mejor. La gloria que es la Tercera sinfonía de Brahms, mal enmarcada en el programa -sin programa de mano-; y embocadillada como si fuera un cacho de mortadela entre dos rebanadas de pan, fue lo más terrenal de una versión más correcta que inolvidable, pese al buen hacer de una sección de cuerdas, un trompa (Jesús Sánchez) y un oboe (Christopher Bouwman) que cantaron con melancólica efusión el prodigio del «Poco Allegretto» que Brahms establece como tercer movimiento. Inolvidable.

■

#### Noche Valenciana de las Letras

La escritora toma el testigo de Posteguillo y recibirá la distinción en la VI gala de la Noche Valenciana de las Letras el próximo 24 de octubre.

## El Ateneo distingue a Carmen Posadas por su trayectoria literaria

A. BARBETA València

El Ateneo concederá a Carmen Posadas el Premio de las Letras del Ateneo 2024 por su trayectoria literaria. Un premio que recibirá el 24 de octubre en la VI gala de la Noche Valenciana de las Letras. En la pasada edición, el premiado fue Santiago Posteguillo, mientras que en anteriores ediciones los distinguidos fueron Marta Robles (2022), Lorenzo Silva (2021), Espido Freire (2020) y Víctor de Árbol (2019).

«Carmen Posadas tiene un hueco propio en el campo de la literatura. Forma parte de la generación de dismo 2011; el Cartagena Novela En cuanto al relato, se han presen- nacional. ■

mujeres decididas, independientes, que saben muy bien lo que quieren. Sus libros dicen mucho de su trayectoria literaria, merecedora del Premio Ateneo 2024», explica la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa. Días antes, el 9 de octubre llegará a las librerías su nueva obra, «El misterioso caso del impostor del Titani», que presentará en Valencia el 25 de octubre, un día después de ser homenajada. Además del Planeta, el premio literario mejor dotado economicamete, Posadas tiene el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil 1984; premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, 2008; el Camilo José Cela de perio-marios entregados, han accedido 21. por la Editorial Olé Libros a nivel



Carmen Posadas, premiada por el Ateneo

Histórica 2014 o el Iberoamericano Periodismo Rey de España 2017.

En esa misma galas se darán a conocer los ganadores del 'VII Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia' -dotado de 8.000 euros-, el 'X Concurso Nacional de Relato' y el 'VIII Certamen de Poesía' -premiados con 1.000 euros-. De las 163 novelas presentadas, cuatro han pasado a la final mientras que, de los 122 poe-

tado 218 manuscritos y han pasado el corte once. «En las novelas destaca el género policiaco, aunque no falta la costumbrista y el nivel de los participantes ha sido muy elevado. El relato se ha inclinado por el pesimismo, la soledad y el alzheimer. No ha resultado sencillo elegir a los finalistas», apunta Melania Vázquez, coordinadora de la Noche Valenciana de las Letras. El premio implica la publicación de la novela

#### Galardón

Levante-EMV

Bea Lema,

### **Premio Nacional** del Cómic 2024

por «El Cuerpo de Cristo»

EFE Madrid

> La ilustradora Bea Lema (A Coruña, 1985) ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic de 2024, dotado con 30.000 euros, por la obra «El cuerpo de Cristo» (Astiberri), en la que aborda el tema de la salud mental.

> El jurado ha destacado esta obra por ser «innovadora, arriesgada en lo formal, con texturas y composiciones que trascienden las técnicas más utilizadas sin renunciar al uso del humor y a una mirada poética».

El cómic, curiosamente, se encuentra actualmente en proceso de adaptación a un cortometraje de anima-

#### **Premios novela**

Un total de 1.070 obras originales se han presentado al 73 Premio Planeta de Novela, que se fallará el 15 de octubre en Barcelona.

### La rectora de la UV **Eva Giner** reemplaza como jurado en los Planeta a Fernando Delgado

A.B. València

La rectora de la Universidad de València Eva Giner (València, 1972) se incorpora al jurado que decidirá el próximo premio Planeta, dotado con un millón de euros. Junto a Giner, también se incorpora la escritora Luz Gabás. Las dos llegadas se producen en sustitución de los dos escritores fallecidos durante este año, Fernando Delgado, que fue jurado desde 2014 a 2023, y Rosa Regàs, que lo fue en las últimas 21 ediciones. Así, el jurado estará compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Eva Giner, Luz Gabás, y Belén López, directora de Editorial Planetay secretaria con voto.

Para esta edición, optan al pre-

mio 1.070 obras y el ganador se anunciará el 15 de octubre en el transcurso de una cena literaria.

La procedencia de las novelas es muy diversa, pues además de España, con 494 obras, destacan América del Sur con 246. El resto provienen de América del Norte (59), América Central (24), el resto de Europa (20) y Asia (1), y otras 226 novelas que no han especificado la procedencia.

En España, las provincias con más autores presentados son Madrid(110)yBarcelona(44),Valencia (36), Sevilla (22), Alicante (16), Cádiz (15), Murcia (14), A Coruña (13), Almería, Cantabria, Granada y Málaga (12 cada una) y Zaragoza (11). Los países más representados son Argentina (106), Colombia (59), México (44), Perú (32), Chile (22), Venezuela (13) y Cuba (12).■



Dimarts, 17 de setembre de 2024

#### El centenari d'Estellés

La Universitat de València ha preparat un programa d'activitats per a homenatjar la figura i el llegat literari de Vicent Andrés Estellés.

## Conferències, concerts i una representació teatral a la UV

Hereus família Vicent Andrés Estellés

MARÍA BAS València

Per a commemorar el naixement del poeta Vicent Andrés Estellés, la Universitat de València ha preparat un programa d'activitats amb conferències, concerts i una representació teatral per a homenatjar la figura i el llegat literari d'un dels poetes valencians més rellevants.

Organitzat pel Vicerectorat de Cultura i Societat de la UV, amb la participació de les diferents aules culturals i el departament de Filologia Catalana de la UV, aquesta programació començarà el 19 de setembre, a les 19 hores, amb la taula redona 'Vicent Andrés Estellés: l'home i l'escriptor', moderada per la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba. Aquesta trobada comptarà amb la participació de Carmina Andrés Llorente, filla de l'escriptor; el catedràtic de la UV Ferran Carbó, un dels promotors del cicle i Jordi Oviedo, professor de la Universitat de València.

També s'homenatjarà el poeta de Burjassot a través de la música. En concret, el dilluns 23 de setembre, a les 20 hores, el Claustre de La Nau serà escenari del concert 'A més d'Estellés', interpretat per l'Orfeó

Sembla una certesa acceptada per

la majoria - últimament em costa

de trobar-ne— que el llenguatge

humana. La capacitat de comuni-

car-nos amb un sistema finit de

signes que són capaços de trans-

formar els pensaments en paraules, que van més enllà de transme-

tre informació sobre ubicació dels

d'alarma davant d'un perill, com

vius. La possibilitat de recordar o

imaginar amb paraules és, sembla,

Deixar rastre d'estos pensaments

per a les altres generacions és la

gènesi de l'escriptura, la voluntat

que un fet no s'oblide, el desig de

veu, la paraula dita, la que activarà

la memòria. De majors a menuts,

transcendir. Mentrestant, és la

fan gran part dels altres éssers

aliments o enviar missatges

allò que ens fa únics.

és una de les claus en l'evolució

Universitari de València, sota la direcció de la directora convidada Mireia Barrera.

EA

DEL

NAU NATXEMENT

CENTENARI

1924-2024

El programa no sols recordarà el conegut com a poeta del poble, sinó que també homenatjarà altres auto-

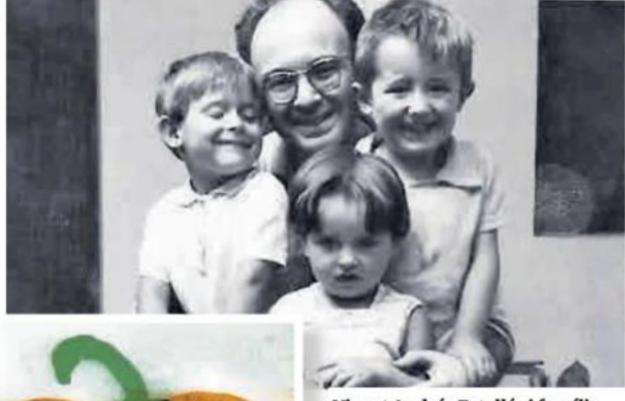

Vicent Andrés Estellés i família. Cartell dels actes a la UV.

res i autors destacats com ara Maria Ibars (autora declarada per l'AVL escriptora de l'Any 2024), Joan Fuster, Bernat Artola, Carmelina Sánchez-Cutillas, Xavier Casp, Maria Antònia Salvà, Maria Beneyto o l'actual Carles Cano. En el concert intervindran les sopranos Cecilia Aymí i Nerea Benavent, Carlos Giménez (saxofon soprano) i Juan Camilo Reyes i Francesc Valldecabres, al piano.

Així mateix, el dissabte 28 de setembre, a les 12 hores, el Claustre de la UV acollirà el concert coral 'Estellés als cors' amb la participació de fins a 12 cors, en el qual es presentaran 11 composicions originals basades en 11 poemes d'Estellés.

La proposta que es presenta és una selecció d'un doble treball, en què han participat prop de 500 cantors de la Comunitat Valenciana pertanyents a 23 cors, i que ha donat com a resultat la publicació, per part de la institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, d'un llibre que arreplega les 11 noves partitures originals i inèdites i un CD monogràfic amb les peces cantades, que s'interpretaran en el concert.

Al'octubre, la programació continuarà amb un concert de Mar Morález, 'Una entre tantes', a partir de poemes d'Estellés. Se celebrarà el 18 d'octubre, a les 19 hores, a la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la UV. També aquest mes, en concret, els dies 30 i 31 d'octubre, tindrà lloc a la Sala Matilde Salvador de la UV, (19 hores), la representació teatral 'Llibre de Meravelles', de Clàudia Serra, basada en una de les obres més emblemàtiques del poeta valencià, publicada en 1971. La funció la interpretaran Raquel Garabal i Ismael Sempere, i està dirigida per Criatura Teatre i Clàudia Serra. El cicle conclourà el 15 de novembre, a les 19 hores, a la Capella de la Sapiència, amb el concert de Bèrnia, que musicalitzarà els versos d'Estellés.■

levante.panorama@epi.es Per a contactar amb esta secció

## És la paraula dita la que activarà la memòria. De d'un foc, recreant i pronosticant dies futurs.

## La veu



IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

les històries es contaran davant d'un foc, recreant dies passats i pronosticant dies futurs. A cau d'orella es conten les coses secretes. Josep Piera, en Un bellíssim cadàver barroc, recorda quina veu trencava el silenci imposat: «Aquestes eren històries amb herois familiars, o coneguts, que el cinema, els tebeos i els homes callaven. Per això, segurament, en la meua memòria personal, aquella guerra té veu de dona». La veu, a més del so expel·lit per l'aire és l'«Opinió emesa per una persona» i també és — i açò ha costat moltes vides— el «Dret de parlar en una junta o en una assemblea». El Llibre de Meravelles d'Estellés conté més que un vers, una consigna, que en l'any del centenari retrobem en cançons, parlaments i banderes als balcons: «Assumiràs

la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble».

A Afganistan, els talibans han prohibit que se senten les veus de les dones. Ni poden parlar en públic ni se sentirà més cap missatge per megafonia, ràdio o televisió amb veu de dona. Després de prohibir-los l'accés a l'educació, la propietat, la sanitat, de cobrir-les de cap a peus fins que ningú recorde les seues cares, ara també el silenci cobrirà els seus pensaments. Només hi haurà una veu, la dels hòmens que consideren les dones un objecte per la reproducció. Sense poder anar a l'escola, treballar fora de casa, fer esport ni que siga cobertes amb burka, pujar a un autobús si hi ha hòmens... per no poder ni poden eixir al balcó. A les cavernes haurien viscut millor. ■

#### Tribuna

majors a menuts, les històries es contaran davant



Acadèmica

### **Hundred Burgers**

La millor hamburgueseria del món obrirà un restaurant al

### **Roig Arena**

MARÍA BAS València

La cadena d'hamburgueseries Hundred Burgers, premiada recentment com la millor hamburgueseria del món, obrirà un restaurant en un dels locals de la zona de restauració del Roig Arena, el futur recinte multiusos de la ciutat de València impulsat per l'empresari Juan Roig.

La cadena, fundada el 2020 per Alex González-Urbón i Ezequiel Maldjian, compta actualment amb quatre restaurants a València i tres a Madrid, Recentment, el jurat de The World's Best Burgers ha nomenat a Hundred Burgers com el restaurant que servix les millors hamburgueses del món i ha enaltit el seu «enfocament artesà» i la seua «constant evolució en recerca de la perfecció». Hundred Burgers, impulsada per Lanzadera, l'acceleradora d'empreses pertanyent a Marina d'empreses, es caracteritza per elaborar «de forma casolana i diària» tots els ingredients de les seues hamburgueses, segons destaca la cadena i el Roig Arena en un comunicat.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, ha subratllat que l'objectiu és que la proposta gastronòmica del Roig Arena «siga de qualitat, reconeguda i variada»..■

#### Crucigrama

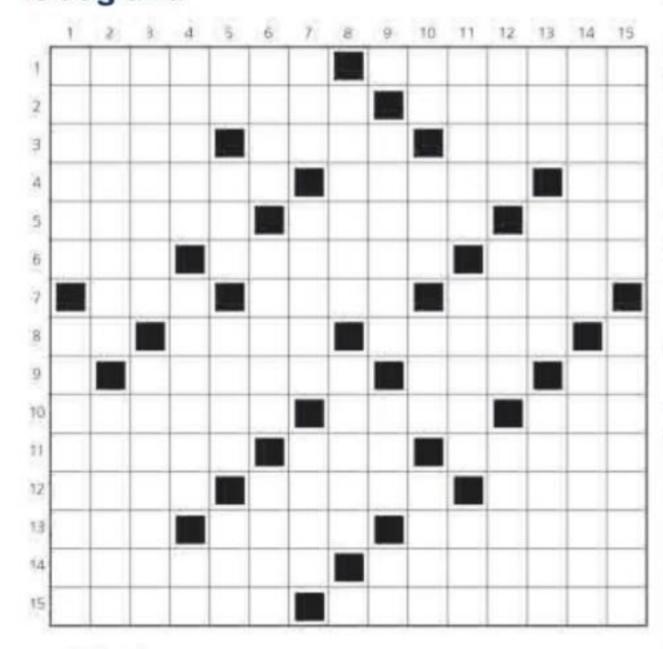

HORIZONTALES.- 1: Persona que se desplaza de un lugar a otro. Se dice de la comida copiosa y espléndida.-2: Atraiga, cautive. Instrumentos que sirven para dar forma a algo.-3: Amarrar. Nombre de varón. Jamás.-4: Frigorifico. Agarras. Particula negativa -5: Cabo con que se izan y arrian las vergas. Deleites, gustos. Prefijo que significa sur.-6: Antigua medida de longitud. Aparecen, brotan. Cada uno de los puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la ecliptica.-7: Época. Parte lateral de la cabeza. Lengua de tierra que penetra en el mar.-8: Símbolo del platino. Nombre de varón. Considera, estima. Símbolo del hidrógeno.—9: Símbolo del roentgen. Número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. Ornamento arquitectónico en forma de huevo. Simbolo del oro.-10: Suceda, acaezca. Asi. Utilice.-11: Rio de España. Ameos. Sotanas.-12: En los mamíferos, cada una de las tetas de la hembra. Despidió un olor muy malo. Existido.—13: Pierde el equilibrio. Dicho del champán o del cava, muy seco. Arboles salicáceos, comunes en las orillas de los ríos.—14: Comiencen. Empleara mucho tiempo en hacer algo.—15: Mancha rosada en la mejilla. Nacidos en Corea.

VERTICALES.- 1: Alimento, comida: Dar fruto o utilidad una cosa.-2: Red informática mundial, descentralizada. Nacido en Cuba.-3: Componer, asear, adornar. Tenéis cariño a alguien o algo. -4: Vino blanco y fino que se elabora en Andalucia. Molesta, cansa, fastidia. Simbolo del cerio.-5: Simbolo del erbio. Igualdad en la altura de las cosas. Papagayo: Unidad de medida de cantidad de información. -6: Vuelta que se da a la tierra con el arado. Utilizara. Superficie.-7: Mamifero carnivoro plantigrado, de gran tamaño. Gas, cuyo componente principal es el metano, generado en las minas de hulla. Hombre ignorante y rudo.-8: Elige. Especie de elefante fósil que vivió en las regiones de clima frio durante el cuatemario. Simbolo del carbono.-9: Símbolo del oxigeno. Segunda época del periodo terciario. Código de signos para el control fiscal de cada contribuyente. Voz para llamar al perro.- Abreviatura de después del mediodia. Secuencia de ADN –11: Prefijo que significa detrás de o después de Atreverse.-12: Sobresueldo. Prefijo que significa una milmillonesima parte. Huesuda.-13: Acido desoxirribonucleico. Paliza. Ponen -14: Recaudación. Lugar donde hace mucho calor -15: Tostando. Huesudas.

#### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

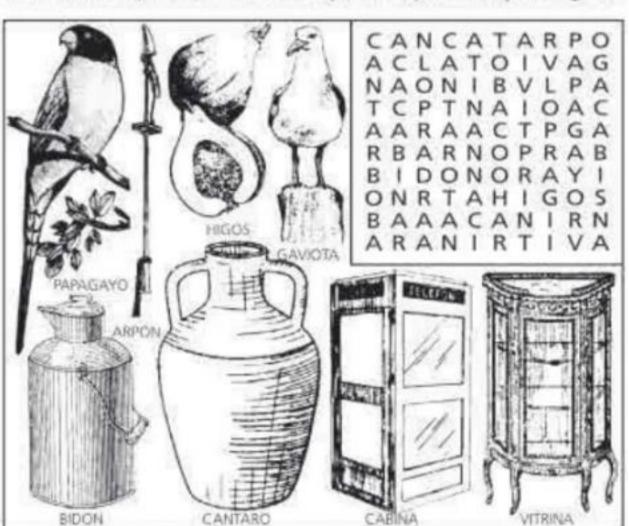

#### **Ajedrez**

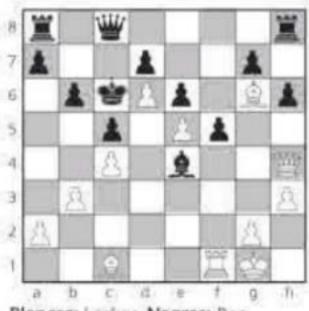

Blancas: Lasker, Negras: Ber. Blancas juegan y ganan

#### Jeroglífico

- ¿Y mi abrigo?

SST

#### Sudoku



Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### Olafo el Vikingo

POr Chris Brownie







#### **Autodefinido**

| PRECI-<br>SEMOS<br>SOCIEDAD<br>AEREA   | ٧ | DE LA<br>CORUÑA<br>RESTA-<br>BLECIDO | Ÿ                                    | REMO DE<br>LAS AVES<br>INVENTAR | *                             | PADRE<br>SUPERIOR<br>APREMIA | ٧       |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| >                                      |   | Y                                    |                                      | ¥                               |                               | *                            |         |
| TAPARA<br>UN RECI-<br>PIENTE<br>GOLPEE | * |                                      |                                      |                                 |                               |                              |         |
| -                                      |   |                                      |                                      |                                 | GADOLINIO<br>PRESEN-<br>TADOR | -                            |         |
| MARQUE<br>MONEDA<br>CORRIEN-<br>TE     | - |                                      |                                      |                                 | Ψ.                            |                              | MOTIVOS |
| •                                      |   |                                      |                                      |                                 |                               | 100<br>PUESTA<br>DEL SOL     | - 4     |
| INFU-<br>SIONES<br>ENTE                | • |                                      |                                      | PALO DE<br>LABRANZA<br>NINGUNO  | •                             | ¥                            |         |
| *                                      |   |                                      | CANTO<br>DEL CU-<br>CLILLO<br>CENSOR | - 4                             |                               |                              |         |
| TIESTOS<br>POTEN-<br>TADA              | • |                                      | Ť                                    |                                 |                               |                              |         |
|                                        |   |                                      |                                      |                                 |                               |                              |         |
| QUE<br>SUENAN<br>MUCHO                 | - |                                      |                                      |                                 |                               |                              |         |

#### Soluciones

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Viajero. Opipara.-2: Interese Moldes -3: Atar. José Nunca -4: Nevera. Coges. An.-5: Driza. Goces. An.-6: Ana. Surgen. Nodo.-7: Era. Sien. Cabo.-8: Pt. Blas. Opina. H.-9: R. Quorum. Ovo. Au.-10: Ocurra. Ansi Use.-11: Duero Ami Lobas.-12: Ubre Atufo. Sido.-13: Cae. Brut. Sauces.-14: Inicien. Tardara.-15: Roseta. Coreanos.

Verticales.-1: Vianda, Producir.-2: Internet. Cubano.-3: Ataviar. Quereis.-4: Jerez. Aburre. Ce.-5: Er. Ras. Loro. Bit.-6: Reja Usara, Area.-7: Oso, Grisú. Atún -8: Escoge, Mamut. C.-9: O. Eoceno. NIF To -10: PM. Gen. Pos. Osar-11: Iones. Civil. Are -12: Plus. Nano. Osuda -13: ADN Soba Ubican -14: Recaudo. Asadero. -15: Asando. Huesosas.

#### **AUTODEFINIDO**

Sólo horizontales.-1: N. C. A. A.-2: Aeroclub.-3: Cerrara.-4: Pegue. Gd.-5: Senale -6: Dinero. C -7: Tés. Coa.-8: Ser. Cucu -9: Macetas -10: Poderosa -11: Sanoras.

#### **AJEDREZ**

1-Dxe4+, fxe4; 2-Axe4++

#### **JEROGLÍFICO** -Es éste.

(eses, te)

#### SOPA DE LETRAS A EL MODORNICALE I BRIDGINO S A

| Ŧ. | 9 | 7  | 8 | 5  | 4   | 3 | 0  | 2 |
|----|---|----|---|----|-----|---|----|---|
| n. | 4 | .0 | 2 | 1  | 3   | 2 | 9  | - |
| 4  | 2 | 3  | 9 | В  | 2   | 5 | 4  | 7 |
|    |   |    |   | 4  |     |   |    |   |
| 0  | 7 | 2  | A | 6  | ß.  | 4 | 3. | 9 |
| 4  | A | 4  | 3 | Ŧ. | ij, | 6 | 2  | 5 |
| ā  | 2 | 6  | 4 | 9  | 1.  | 2 | 6  | 7 |
| 2. | Ð | 9  | 7 | 3  | 15  | 1 | -  | 4 |
| 7  | 1 | 4  | 5 | 2  | 6   | e | 3  | 0 |

SUDOKU

USTICIA

ARTIFICIAL

#### Teatros, museos y espectáculos

16 TONELADAS. Ricardo Micó, 3. Los miércoles, Jam Session: The New Classics. 21h. Martes 17 de septiembre, Hubris + Madre. 21 h. 12 €.

ANTIGUO ALMACÉN DE DIENTES. Borrull, 16. 961145124 y 640679793. Hasta el 29 de septiembre, visita guiada al lugar donde llegan os dientes de todos los niños. Viernes 20, 18.10h.; sábado 21, 11, 12.30, 16.50, 18.10, 19.30 h.; domingo 22, 11, 12.30, 16.50, 18.10 h. Entrada: 8 €.

ARTEA ESPAI TEATRE. Olimpia Arozena To, rres, 45. 609444430. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, Pre-fabricats, 18h. Entrada: 10€.

BLACK NOTE CLUB. Polo y Peyrolón, 15. Miércoles 18 de septiembre, Mic abierto. Unplugged. 20 h. 5 €. Todos los miércoles, Jamblack, 23 y 2h. 5€. Jueves 19 de septiembre, Hot Jazz. 20h. 5€. Tercer jueves de cada mes, Blues al Black. 23 y 1h., 5 €. Viernes 20 de septiembre, Logical Sound: Tributo a Supertramp. 18.30h. Anticipada, 12€; taquilla, 15€. Viernes 20 de septiembre, Los Guapos. 23 y 2h. 15€. Sábado 21 de septiembre, Revival: Tributo Beatles. 19h. Anticipada, 12€; taquilla, 15€. Sábado 21 de septiembre, Radio Kaos Live. 23 y 2h.

CAREVOLTA. Santa Teresa, 10. 963922088. Dijous 19 de setembre, presentació del llibre «Cadires buides», d'Andreu Sevilla. 19h.

CAFÉ EL DUENDE. Túria, 62. 630455289. Flamenco. Los jueves, 21.30h.; viernes y sábados, 22h.; domingos, 20h. Hasta el domingo 22 de septiembre: baile, Lidia Reyes y Beatriz Santiago; cante, Rafael Vargas «El Chino» y Antonio Amador «Tonetti»; toque, Paco Costa.

CAFÉ MERCEDES JAZZ. Sueca, 27. 640618811.

CARME TEATRE. Gregorio Gea, 6, 961936429. Jueves 19 de septiembre, NIKEU 2.0. 20 h. Desde 11€.

CASINO CIRSA. Corts Valencianes, 59. 963517142. Todos los jueves, viernes y sábados, desde las 22 h., una selección de artistas locales valencianos amenizan las Salas de Casino Cirsa Valencia. Sábado 21 de septiembre, Dinner Show Ringo Cabaret con Guillermo Martín. 21h. Anticipada, 44,95; general, 54,95€.

CENTRE CULTURAL LA BENEFICENCIA. Corona, 36.

CENTRE CULTURAL L'ESCORXADOR DEL CA-**BANYAL.** Sant Pere, 37. 960117576. Dimecres 18 de setembre, La paraula viva i amarga: Pau Alabajos canta Vicent Andrés Estellés, Gratuit, 19.30 h. Dijous 19 de setembre, Cosint els buits urbans del Cabanyal (Coop. habitatge), Gratuit. 19.30 h. Divendres 27 de setembre, Réquiem por kronos: coloqui de Linda Vitoloi i Anna Estellés. 20 h. Gratuit.

CENTRE LA RAMBLETA. Bulevard Sud, cantó Pius IX. 960011511. www.larambleta.com. Exposiciones: Hasta el 6 de noviembre de 2024, Una vida cabe en una maleta. Jueves 19 de septiembre, En el café de Chinitas. 20h. 32€. Del 20 al 22 de septiembre, Luis Piedrahita: Apocalipticament correcto. Viernes y sábado, 20.30h., y domingo, 19h. 27,5€.

ESCALANTE CENTRE TEATRAL. Reserva de entradas: www.escalantecentreteatral.com.

ESPAI REBOMBORI. Dibujante Manuel Gago, 14. 960222998. Hasta el 20 de octubre, **Nos roban el** teatro: pasaje. Sábados y domingos, 17.30 y 19.30 h. Desde 5€. Desde el 14 al 22 de septiembre. Relatos viajeros. Sábado y domingo, 18.30 h. Desde

ESPAI INESTABLE. Aparisi y Guijarro, 7. 963919550. Del divendres 20 al diumenge 22 de setembre, Desconvivir. 19 h. Des de 7€.

JARDÍ BOTÁNIC. Quart, 80. 93156800 i 963156817. Exposicions: Memòria d'un jardi. Fins el 3 de novembre. L'últim bosc: la mort d'un ecosistema únic. Exposición fotográfica de David Coronado. Hasta 29 de septiembre. Un jardí de molècules. Hasta el 29 de junio de 2025. Activitats: Dissabte 21 de septembre, Excursió de Xodos a Sant Joan de Penyagolosa (Alt Maestrat). Dissabte 5 d'octubre, Excursió per El Infierno de los Ingleses (La Safor)

JIMMY GLASS. Baja, 28. 656890143. jimmyglassjazz.net. Martes 17 de septiembre, Caleb Wheeler Curtis 4tet. 21.30 h. 17 €. Viernes 20 de septiembre, Remembering Getz/Gilberto. 22.15 h. 12 €.

LA FÁBRICA DE HIELO. Pavia, 37, 963 68 26 19. Miércoles 18 de septiembre, Happy Chickens, 20:30 h. Viernes 20 de septiembre, art | werk, 22 h. Domingo 22 de septiembre, Mari-Ann & The Chassers, 13.30h.

LA FILMOTECA. Plaza Ayuntamiento, 17. 962936621. audiovisual@ivc.gva.es. Entrada: 2,5€. Martes 17 de septiembre, Man and dog, 18 h. Desorden, 20.15h.

LA MUTANT. Joan Verdeguer, 22-24. 963013401. Domingo 22 de septiembre, 20 h., Volumens.

LA NAU. Carrer Universitat, 2. 963864377.

LA MAQUINA TEATRE. Padre Jofré. 7. 62995231. Sábado 21, 18.30h., y domingo 22 de septiembre, 12.30 h. **Únic.** Desde 9 €.

LES ARTS. Professor López Piñero, 1, 961975900. Jueves 19 de septiembre, 19.30 h., The Golden Stool. 18€. Del 19 al 25 de septiembre, Ensems. Del 20 al 29 de septiembre, La Ventafocs. Del 21 de septiembre al 5 de octubre, Babies only.

LOCO CLUB. Erudito Orellana, 12. www.lococlub.org 963518521. Miércoles 18 de septiembre, Leo Middea. 20.30 h. Anticipada, 15€; taquilla, 17€. Jueves 19 de septiembre, Clarence Bekker Band. 20.30 h. Anticipada, 18€; taquilla, 22€. Viernes 20 de septiembre, The Alamar Brothers + Hot Legs Di Set. 21.30 h. Anticipada, 10€ taquilla, 13€. Sábado 21 de septiembre, Native Nomads + Apolo. 21 h. Anticipada, 10€. Domingo 22 de septiembre, Acid Tongue. 19.45 h. Anticipada, 15€.

MAR D'AMURA. Carrer del Progrés, 159. Jueves 19. de septiembre a las 20 h., Javier Zamora trío flamenco. Desde 12€.

MARINA SUR AUDITORIO. En Marina Real Juan Carlos I de València.

PALAU DE LA MÚSICA. Passeig de l'Albereda, 30. 963375020. Jueves 19 de septiembre, Sala Iturbi, Banda Sinfónica de València. 19.30. Gratuito. Del viernes 20 al miércoles 25 de septiembre, Ciclo Ensems.

RADIO CITY. Sta. Teresa, 19. 963914151. Martes 17 de septiembre, Noche de flamenco Live Show: Eli Pérez, baile; José «El Potri», cante, y Miguel de Kallardo, guitarra. 22.30 h. Jueves 19 de septiembre, Club Hemingway: spoken word in english. 19h. Viernes 20 de septiembre, The Midnight Collective + Red Shades. 22h. Sábado 21 de septiembre, San Miguel On: Todo sucedió un martes, 22.30h. Domingo 22 de septiembre, Sunday Funk Jam.

SALA GIRASOL, Túria, 52. 650245563. Viernes 20 de septiembre, Jhonjoe Albiñana: Got to grow up, bro». A las 19 h, 10 €. Viernes 20 de septiembre, Tomás García + Juanjo Albinñana. 21 y 23h. Reservas: 676551696. Sábado 21 de septiembre, Monólogo de Ismael Galletero, 18, 20.30 y 23h., 10€. Reservas, 650245563. Domingo 22 de septiembre, Monólogo de Luci Mendoza. 19h., 10€. Reservas, 650245563.

SALA L'HORTA. Sant Marti de Porres, 17. Castellarl'Oliveral. 963759643.

SALA MATISSE, Campoamor, 60, 963555444, Todos los jueves, Micro abierto, 20h., y Funking Thursdays, 22.30h. Los viernes, Friday Reggae Jamming, 23h. Viernes 20 de septiembre, Las manos de Filippi + La peluguera. 21 h. 15€. Sábado 21 de septiembre, The cameraman de Buster: José Jaime Hidalgo al piano. 19h. 10€. Sábado 21 de septiembre, Plena 79. Salsa Orchestra. 23 h. 12€.

SALA MOON. San Vicente, 200. 672619933. Miércoles 25 de septiembre, The House of Love. 21 h. Desde 30 €.

SALA OFF. Túria, 47. 963841185. Sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Sueños. El osito Rody. Sábado, 17 h.; domingo, 10.30 y 17 h. Desde 9 €.

SALA RUSSAFA, Dénia, 55, 963107488, Del 19 al 22 de septiembre, Russafa escènica: Festival de Tardor. Jueves, 22h.; viernes y sábado, 20h., y domingos, 19 h. 7€.

SPORTING CLUB RUSSAFA. Sevilla, 5, 606222878. TEATRO CAROLINA. Rugat, 10. 639408679. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, 12.30 y 17h., Aladdin. Domingo 22 de septiembre y 6 y 19 de octubre, 20h, Súbit!

TEATRO CÍRCULO. Prudenci Alcón i Mateu, 3. Benimaclet. www.teatrocirculo.com. 963922023. Del 19 al 22 de septiembre, ¿Por qué, Jamil? Jueves a sábado, 20h., y domingo, 19h. Desde 7€.

TEATRO FLUMEN. Gregori Gea, 15. 963273602. Viernes 20 de septiembre, Dos tronos, dos reinas, 20 h. Desde 18€.

TEATRE MICALET. Mestre Palau, 3. 963921482. Del 19 al 29 de septembre, Waterloo: Els monòlegs d'Albena. Jueves y viernes, 20 h.; domingo, 19h. Des de 17€.

TEATRO OLYMPIA. San Vicente, 44. 963517315. Martes 17 de septiembre, Boris Grebenshchikov. 20h. Desde 49€.

TEATRE PATRAIX. Humanista Mariner, 16. 633241373. Domingo 29 de septiembre, 18h., Ratones de colores. Desde 7€

TEATRE PRINCIPAL. Barques, 15. 963539260/61. Del 27 al 29 de septiembre, 20.30h. Vania (versión

2). TEATRE RIALTO. Pl. Ajuntament, 17. 963539300. Del 27 al 29 de septiembre, 18h. Vania (versión 2).

TEATRE TALIA. Caballeros, 31. 963912920. Hasta el domingo 29 de septiembre, Pensionistas. Miércoles, jueves y viernes, 20 h.; sábados, 18 y 20.30 h.; domingos, 8 h. Desde 17€.

#### TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA.

Sala Cabanyal, Los Angeles, 33. 963562292. Información y reservas: 963562292. Más información: www.teatrolaestrella.com. Sábado 21, 18h., y domingo 22 de septiembre, 12h., Coser y cantar -Cia. Teloncillo Teatro. 8,5€.

Sala Petxina. Dr. Sanchis Bergon, 29. 963562292. Sábado 21, a las 18 h., y domingo 22 de septiembre, a las 17 h. Pluma Guitarra y papel- Cía. Los Duendes, 8,5€.

TEM-TEATRE EL MUSICAL. Rosari, 3. Cabanyal. 962085691. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, Festa aniversari al TEM. Gratuita.

#### MUSEOS

CASA MUSEO BLASCO IBÁÑEZ, Isabel de Villena. 159. 962082586. Exposiciones: Hasta diciembre, La mirada literaria, retratos de Néstor Dámaso del Pino. De martes a sábado, de 10 a 14 y de 15 a 19h. Domingos y festivos, de 10 a 14h. Lunes, cerrado. Entrada: 2€; reducida, 1€.

CASA MUSEU BENLLIURE. Blanqueria, 23. 963919103. Exposiciones: Hasta el 27 de octubre de 2024, Dibujar para crear. Dibujos y carteles de la Casa Museo Benlliure. De martes a sábado, de 10 a 14 v de 15 a 19h. Domingos v festivos, de 10 a 14h. Lunes, cerrado. Entrada: 2€; reducida, 1€.

CENTRO DE ARTE HORTENSIA HERRERO, Mar, 29. 689303010. Exposiciones: Colección Hortensia Herrero. De martes a sábados, de 10 a 20h. Domingos, de 10 a 14h.

CENTRE DEL CARME, Museu, 2. 961922640. Exposiciones: Hasta el 13 de octubre, Esther Ferrer. El cuerpo atravesado por el género, el espacio y el tiempo. Hasta el 21 de octubre, La vida secreta de las microalgas. El domingo 22 de septiembre, a las 19 h., inauguración de la exposición El compromiso fotográfico.

CENTRE CULTURAL LA BENEFICENCIA. Corona, 36. 963883565. Exposición: Hasta el 31 de diciembre 2027, No es fácil ser valenciano/na. Exposició permanent, Les societats de caçadores i recol·lectores.

CENTRO CULTURAL BANCAJA. Pl. Tetuán, 23. 960645840. Exposiciones: Hasta el 27 de octubre, María Aranguren, Génesis. Hasta el 31 de diciembre, La cúpula. Espacio contemporáneo. Viernes 20 de septiembre, inauguración Picasso y la modelo. El perfil de Jacqueline. Hasta el 2 de marzo

CENTRE D'ART BOMBAS GENS. Burjassot, 54-56. 963463856. Exposiciones: Hasta el 27 de septiembre. Dalí Cibernètic.

FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO. Palau Joan de Valeriola, 13. 963381215. Hasta el 6 de octubre, Sergio Barrera. Antigesto.

L'IBER. MUSEO SOLDADITOS DE PLOMO. Cavallers, 20 y 22. 963918675.

IVAM. CENTRE JULIO GONZÁLEZ. Guillem de Castro, 118. 963867654. Exposiciones: Hasta el 8 de diciembre, Nobosudru, el devenir icono de una mujer mangbetu. Hasta el 3 de noviembre, Confluêncies. Entre el archivo y la intervención. Hasta el 13 de octubre, Carolina Caycedo. Tierra de los amigos. Hasta el 29 de septiembre, El poder con que saltamos juntas. Hasta el 16 de febrero, Pinazo: Identidades. Hasta el 12 de enero, Ser artista. Julio González.

LA NAU. Universitat, 2. 963864377. Exposiciones: Hasta el 25 de octubre, Transición pedagógica: ciencia, experiencia y libertad.

MUSEO DE BELLAS ARTES. San Pio V, 9. 963870300. Hasta el 13 de octubre, Antonio Muñoz Degraín. El paisaje de los sueños.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. General Elío, s/n. 963525478. Hasta el 22 de septiembre, Misión Malaria. Una mirada histórica. Hasta fecha indeterminada, Vida Secreta, Descubriendo la fauna urbana. Junio, La pieza del mes.

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT (MUVIM). Guillem de Castro, 8; Quevedo, 10. 963883730. Exposiciones temporales: Hasta el 29 de septiembre, Remate final. Hasta el 20 de octubre, Vicent Machi: La memòria del terra. Hasta el 12 de noviembre, Fals: L'art de l'engany o l'engany de l'art. Exposicions permanents: València segons el Pare Tosca, L'aventura del pensament, Diaris oberts y Ensayo sobre el espacio.

LA CASA DE LA MAR D'ALBORAIA. Av. Blasco Ibáñez, 8. Alboraia. 627 23 24 46. Miêrcoles 18 de septiembre, Patacona Fest - Pide que te la pongo by Melenas y Patillas DJS, 20-22 h. Gratuito. Jueves 19 de septiembre, Patacona Fest - 24 Magic: Versiones de Bruno Mars, Maroon 5 y Justin Timberlake. 20-22 h. Gratuito.

MUSEO DE LA CIUDAD DE VALÊNCIA. Pl. Arzobispo, 3. 962084126

LA LONJA Y CONSULADO DEL MAR. Pl. Mercado, s/n. 963525478, ext. 4153. Monasterio San Miguel de los Reyes. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Constitución, 284. 963874000.

MUSEO DEL ARROZ. Rosario, 1. 963525478, ext.

#### Las películas

JUSTICIA ARTIFICIAL> El gobierno español anuncia un referendum para aprobar un sistema de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia que promete automatizar y despolitizar la justicia sustituyendo a

los jueces y juezas en todos los tribunales del pais. Dir.: Simon Casal. 98 min. Int.: Verónica Alberto Echegui, Ammann, Tamar Novas. Ciencia ficción. España/Portugal

EL TEOREMA DE MAR-**GUERITE>** Marguerite es una brillante estudiante de matematicas

de la prestigiosa Escuela Superior de Lyon, Siendo la única mujer de su promoción, todo parece ir perfectamente mien-

tras prepara la exposición de su tesis. Dir: Anna Novion, 112 min. Int: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau. Drama. Francia/Suiza.

LA HOJARASCA> Elsa y su hermana menor Maura regresan a la casa natal tras más de 20 años. Allí vive Carmen sola, su otra hermana, que mantiene las precarias propiedades familiares. La enfermedad degenerativa de Maura no deja de avanzar. Dir.: Macu Machin, 72 min, Int.: Carmen Machin, Elsa Machin, Maura Pérez. Drama, documental. España.

> NO HABLES CON EX-TRANOS> Una familia va invitada a pasar un fin de semana en la finca campestre de una familia que conocieron en unas vacaciones, y lo que comienza como una escapada de ensueño pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica. Dir: James Watkins, 110 min. Int: James McAvoy, Franciosi, Aisling Mackenzie Davis. Thri-

SIDONIE EN JAPON> Sidonie viaja a Japón para promocionar su primera novela. A pesar de todas las atenciones de su editor japonés, Sidonie se siente perdida, sin rumbo... Y las cosas no mejoran cuando empieza a visitarla el fantasma de su marido, desaparecido tiempo atrás. Dir: Elise Girard. 95'. Int: Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara, August Diehl. Romantivo. Francia.

ller. EE UU.

#### Cines

#### VALÈNCIA

ABC EL SALER 963 952 547 902 221 622 C.C. El Saler. www.cinesabc.com

Precios reducidos: miércoles, día del espectador, y todos los días, con Carnet Jove, universitario, menores de 14 años, jubilados y minusvalidos. Venta de entradas: 902 221 622 y por internet; www.entradas.com o www.cine-

ABC GRAN TURIA 963 793 366 902 221 622 www.cinesabc.com C.C. Gran Turia.

Venta de entradas: 902 221 622 y por internet: www.entradas.com o www.cinesabc.com. Precios reducidos: miércoles, dia del espectador, y todos los días, con Carnet Jove, universitario, menores de 14 años, jubilados y minusválidos.

**ABC PARK** 902 190 259 Roger de Lauria, 21 www.cinesabc.com

963 626 795 CINES BABEL C/ Vicente Sancho Tello, 10 www.cinesalbatrosbabel.com

Ventas de entradas: www.reservaentradas.com

CINES LYS

Paseo de Ruzafa, 3

festivos desde las 11.30 h.

Venta de entradas en www.reservaentradas.com

**OCINES AQUA** 902 221 622 www.cinesoscar.com C.C. Aqua Taquilla a partir de las 15.30 h. Domingos y

YELMO CINES 3D VALENCIA 902 220 922 C.C. Mercado de Campanar www.yelmocines.es

AUTOCINE STAR 963 248 910 Carretera del Saler (Salida Pinedo) Miércoles, día del espectador

963 955 433 CINESTUDIO D'OR Almirante Cadarso, 31 Martes (excepto visperas y festivos)

IVAC. LA FILMOTECA 963 539 300

Sala Luis G. Berlanga (Edifici Rialto)

#### ALDAIA CINESA BONAIRE

P.C. y de Ocio Bonaire

Miércoles, día del espectador

ALFAFAR

CINES MN4 902 221 622 C.C. MN4.

Venta de entradas: www.cinesmn4.com. Descuentos todos los días. Jueves, día del espectador (ni festivos ni visperas)

#### ALZIRA

KINÉPOLIS ALZIRA Centro de ocio La Ribera

962 455 060

Compra de entradas en www.kinepolis.es

#### **CULLERA**

CINES VICTORIA 961 724 113 Crta. de Sueca s/n. Parque Comercial Carrefour

Miércoles dia del espectador

#### GANDIA

**ABC GANDIA** 962 860 262 C.C. La Vital Venta de entradas: 902 221 622 y www.entra-

CINES AXION PREMIUM GANDIA 963 694 153

Avda. Blasco Ibáñez, 6

#### LLIRIA

das.com o www.cinesabc.com

CINE LA UNIÓ 962 780 254 Carrer de Sant Miguel, 10

#### OLIVA

CINE OLÍMPIA 962 850 520 C/ Major, 8

#### ONTINYENT

CINEAPOLIS EL TELER 902 220 922 C.C. El Teler

Reserva y venta de entradas: 962 915 439 y www.cineapolis.es

#### **PATERNA**

KINÉPOLIS, HERON CITY 961 379 400 Ctra. Ademuz www.kinepolis.com

#### RIBA-ROJA DE TÚRIA

Carrer Major, 135

Reserva y venta de entradas: 961 653 777 y www.ribarroja.es/auditori y www.ribarroja.es

961 653 777

#### SAGUNT

**AUDITORI** 

das.com

902 333 231

ALUCINE 962 690 424 | 902 221 622 Port de Sagunt. Pol. de Ingruisa Venta de entradas: 902 221 622 y www.entra-

#### YELMO CINES VIDANOVA PARC

C.C. Vidanova Parc. Avda. de los Moreres Teléfono venta anticipada: 902220922. www.yelmocines.es.

#### XATIVA

CINES AXION 962 227 529

Centro Comercial Plaza Mayor

#### Teléfonos

| EMERGENCIAS/SEGUE           | RIDAD       |
|-----------------------------|-------------|
| Emergencias/Protección Ci   | ivil 112    |
| Incendios Forestales        | 112         |
| Policía Nacional            | 963 539 539 |
| Guardia Civil (Emerg. 062)  | 963 174 660 |
| Guardia Civil de Tráfico    | 963 695 899 |
| Policia Nacional (Urgencias | ) 091       |
| Policía Local               | 092         |
| Policía Autonómica Gen.     | 963 175 400 |
| Policia Portuaria Valencia  | 963 939 505 |
| Bomberos                    | 112         |
| Emergencias del Mar         | 963 677 375 |
| Violencia de Género         | 016         |

#### **CENTROS SANITARIOS**

| CENTINOS SHIRITHING       | , ,         |
|---------------------------|-------------|
| Ciudad Sanitaria La Fe    | 961244 000  |
| Hospital General          | 963 131 800 |
| H. Clínico                | 961973500   |
| H. Nueve de Octubre       | 963 179 100 |
| H. Valencia al Mar        | 963 352 500 |
| H. Virgen del Consuelo    | 963 177 800 |
| H. Arnau de Vilanova      | 963 868 500 |
| H. Doctor Peset           | 963 188 700 |
| H. Militar                | 961845 070  |
| H. Malvarrosa             | 961925 400  |
| H. Quirón                 | 963 690 600 |
| H. IMED Valencia          | 963 003 000 |
| Casa de la Salud          | 963 897 717 |
| Centro Rehab. Levante     | 961350250   |
| Centro Transfusiones C.V. | 963 868 100 |
| IVO                       | 961 114 000 |
| Cruz Roja                 | 963 677 375 |
| Narcóticos Anónimos       | 615 744 367 |
| Jugadores Anónimos        | 659 056 690 |
| Alcohólicos Anónimos      | 963 917 160 |
|                           |             |

#### TRANSPORTES

| THE MADE WHITE             |              |
|----------------------------|--------------|
| Radio Taxi                 | 963 703 333  |
| Tele Taxi                  | 963 571 313  |
| Valencia Taxi              | 963740202    |
| Onda Taxi                  | 963 475 252  |
| Tele taxi La Ribera        | 902 555 246  |
| Aeropuerto (información)   | 961598500    |
| Renfe                      | 902 320 320  |
| Ferrocarrils de la G. V    | 963 974 040  |
| Estación de Autobuses      | 963 466 266  |
| EMT Autobuses Urbanos      | 963 158 515  |
| EMT                        | 963 160 707  |
| Puerto de València         | 963 939 500  |
| Grúa Municipal             | 963 411 644  |
| Inf. del Tráfico Urbano    | 963 626 250  |
| Jef. Provincial de Tráfico | 963 172 000  |
| 나쁜 마일이라 보다                 | /913 018 100 |
| Ayuda en Carretera         | 900 123 505  |
|                            |              |

### **Farmacias**

#### DE 9 A 9 HORAS

Información: 900 500 062 Avenida Cortes Valencianas, 37 Avenida Cortes Valencianas, 48 C/ Doctor Manuel Candela, 6 C/ Emilio Baró, 11 C/ Félix del Río, 30 C/ Profesor Beltrán Báguena, 4 C/ Reina, 243 C/Ruzafa, 8 C/ San Vicente, 107 Avenida Tres Forques, 38 C/ Virgen de la Fuensanta, 16

#### **Donaciones** de sangre

#### PUNTOS FIJOS DE EXTRACCIÓN

Hospital la Fe (av. Fernando Abril Martorell, 106), lunes a viernes, de 8.30 a 21 horas. Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (av. Cid, 65), lunes a viernes.

#### **PUNTOS MÓVILES/ MARTES 17**

Albalat Dels Sorells, Consultorio Auxiliar, c/ Del Moli, S/N 17:00-21:00. València, Centro Salud San Valero, C/San Valero, 6, 17:00-20:30. Burjassot, Centro De Especialidades, C/Beniferri S/N 16:30-20:30. Canals, Ca Don José, Metge, C/ Diputación, 1, 10:00-13:00 i 17:00-20:30. Mislata. Consultorio Auxiliar, Pza. Ortega y Gasset, 3, 17:00-20:30. Piles, Consultori Auxiliar, Avda. José Pedrós, S/N 17:00-20:30. La Pobla De Vallbona, Celestica-Solo Empleados- Autobanco, Ctra. Valencia-Ademuz, Km. 17,6 (Sal.13) 09:30-13:30 i 16:30-19:30. València, Universidad Politecnica Centro Salud Laboral Juana Portaceli, Avda. Taronger, S/N 10:00-19:00. Valência, falla Albacete-Marvá Casal, Passatge De Ventura Feliu, 13, 17:00-20:30. Ayora, Teatro Regio, C/ Marquesa De Zenete, 57, 17:00-20:30.

#### **El tiempo**

#### En la mitad norte, cielo poco nuboso o despejado por la mañana tendiendo a muy nuboso durante la tarde; en la mitad sur, intervalos de nubes bajas y nubes de evolución diurna. En el tercio norte, probables chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes, a últimas horas; en el resto, chubascos dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Ademuz

26° 8°

Utiel

Chelva

25° | 13°

Requena

26° 13°

Ayora

27° | 13°

Previsión del tiempo para la mañana de hoy

#### La mar

#### Aguas costeras de Castelló

Componente S 3 arreciando de madrugada a componente N 4 y rolando hacia el mediodía a componente E 3 a 4. Marejadilla ocasionalmente marejada. Mar de fondo del NE de 1 m por la tarde.

#### Aguas costeras de València

Componente E 3 a 4 amainando de madrugada a variable 2 a 3 y arreciando a componente E 4 a partir de la mañana. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del NE de 1 m. Algún aguacero.

#### Aguas costeras de Alicante

Componente E 2 a 3 arreciando durante la mañana a 3 a 4. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del sector E de 1 m. Aguaceros a partir de la mañana.

#### Radiación ultravioleta

VALÈNCIA Medio







28° | 14° Xàbia 27° | 17° Alcoi Calp Villena 26° 14° 27º 18º 26° | 12° Tarde-noche Benidorm Elda de hoy 26° 20° 25° 14° Alicante Aumento de la nubosidad 27º | 20º en la mitad norte de la Santa Pola Comunitat con riesgo de 26° 21° tormentas. Nuboso con chubascos aislados en la mitad sur. Viento flojo de componente este durante Torrevieja las horas centrales del día. 27º 21º

Morella

24º | 8º

Vistabella

21º 9º

Segorbe

27° | 13°

Torrent

27° | 17°

Sueca

29° | 17°

Alzira

28º | 16º

Chiva

27° | 15°

Xàtiva

27° | 16°

Ontinyent

L'Alcora

27° | 13°

Xert

25° | 13°

Orpesa

26° 18°

27º 16º

Sagunt

27° | 18°

Cullera

27º 18º

Gandia

28° | 19°

Oliva

28° | 19°

València

27° 18°

Vinaros

26° 17°

**El Sol** 

La luna

Salida

Puesta

20:06

Salida

19:57

Puesta

Nueva

Llena

2 de octubre

10 de octubre

Menguante

18 de septiembre

24 de septiembre

Dénia

27º 18º

Creciente

6.40

7:44

#### La suerte

| ONCE    | 16/9/2024          |
|---------|--------------------|
| 70963   | Serie: 034         |
|         | 11/9/2024          |
| 85521   | Serie: 043         |
|         | 12/9/2024          |
| 65316   | Serie: 002         |
|         | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478   | Serie: 017         |
|         | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810   | Serie: 22          |
|         | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459   | Serie: 004         |
| PREMIOS | ADICIONALES        |
| 16951   | Serie: 007         |
| 27343   | Serie: 028         |
| 33523   | Serie: 043         |

Mi día 16/9/2024 13 JUL 1926 Suerte: 2

Serie: 027

#### Súper ONCE 16/9/2024

Sorteo 1

84360

05-07-16-22-28-33-35-37-41-45-47-54-58-66-68-73-75-77-79-84

Sorteo 2

Sorteo 5

10-13-14-15-17-19-22-25-31-36-38-42-45-46-53-56-65-75-77-78

Sorteo 3 02-04-09-11-12-14-16-27-30-32-39-43-58-61-68-69-71-77-78-84

Sorteo 4 06-07-11-12-15-17-21-22-28-31-36-40-46-52-60-67-69-72-76-82

02-03-09-11-16-22-23-32-37-40-42-43-46-49-52-63-65-68-76-80

| Triplex  | 16/9/2024 |  |  |
|----------|-----------|--|--|
| Sorteo 1 | 001       |  |  |
| Sorteo 2 | 044       |  |  |
| Sorteo 3 | 887       |  |  |
| Sorteo 4 | 799       |  |  |
| Sorteo 5 | 970       |  |  |

Euro Jackpot 13/9/2024 02-03-17-40-44 Soles: 4 y 8

Eurodreams 16/9/2024

11-19-22-27-39-49 Sueño: 1

Bonoloto 16/9/2024 11-19-22-27-39-49

C:35-R:3 Euromillones 10/9/2024 06-29-46-47-48 E:2y9

El millón: GJR51470

10-15-17-31-42 El millón: GLJ90382 E: 4 y 12

13/9/2024

14/9/2024

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C: 13 R: 9 Joker: 1229 547

12/9/2024 C:28 R:6

08-10-22-36-44-45 Joker: 2 445 600

09-11-19-23-44-46 C:24 R:8 Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Próximos días



Miércoles. Cielo muy nuboso con chubascos, que pueden ser localmente fuertes y con tormenta en el litoral de Castellón y de Valencia de

madrugada y por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, excepto en Alicante donde habrá pocos cambios. Viento flojo de componente este.

Jueves. Predominio de cielo muy nuboso. Chubascos, más probables en el litoral la primera mitad del día y, en el interior, por la

tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componentes este y sur, con intervalos de moderado en el litoral sur de Alicante.

#### Horóscopo

#### Aries, 21 marzo a 19 abril

Se sentirá estimulado por su propia creatividad por lo que será difícil que actitudes negativas disminuyan su entusiasmo. Relaciones amistosas gratas y positivas.

#### Tauro, 20 abril a 20 mayo

No sea demasiado confiado en asuntos profesionales y oculte bien sus cartas, ya que no todos obran con la lealtad que lo hace usted. En el plano familiar, comprensión y buen entendimiento.

#### Géminis 21 mayo a 20 junio

Se irán aclarando sus ideas a medida que avance en su trabajo, lo que le animará para asumir más retos. En su familia habrá alguna buena noticia que celebrar relacionada con un niño.

#### Cáncer, 21 junio a 22 julio

Su actividad profesional transcurrirá hoy por muy buenos derroteros, pero podría haber roces con algunos compañeros que le convendría evitar. Buen ambiente con sus amigos. Leo, 23 julio a 22 agosto

Sabrá resolver de forma efectiva los problemas de su trabajo. Un pariente político puede crear problemas. Por la noche su vida social se presenta bajo los mejores auspicios.

#### Virgo, 23 agosto a 22 septiembre

Aborde los temas profesionales sin contar con los demás. Si permite que un familiar se inmiscuya en sus asuntos tendrá con toda seguridad complicaciones. Vida sentimental en cotas altas.

#### Libra, 23 septiembre a 22 octubre

Su estado de ánimo propiciará altibajos en su trabajo. Trate de ser más ecuánime y analice sus asuntos con objetividad. Las horas nocturnas estarán presididas por el amor.

#### Escorpio, 23 octubre a 21 noviembre

Persista en un proyecto laboral, pues los escollos que deberá superar serán más fáciles de lo que parecen. Un pequeño viaje inesperado se anuncia muy prometedor. Sagitario, 22 noviembre a 21 diciembre

#### Sus cualidades de líder estarán muy acentua-

das y usadas convenientemente le darán resultados. Sea menos impulsivo y trate de armonizar más con quienes le brindan amistad.

#### Capricornio, 22 diciembre a 19 enero

En el plano laboral y económico le será más propicia la actividad entre bastidores. Aunque con algunos obstáculos seguirá adelante con los planes relacionados con su hogar.

#### Acuario, 20 enero a 18 febrero

Salvo por una ligera diferencia con un superior todo irá sobre ruedas en el terreno profesional. Huya de los juegos de azar. En el terreno afectivo la armonía será nota dominante.

#### Piscis, 19 febrero a 20 marzo

Las múltiples oportunidades que le saldrán al paso y el aumento de sus ingresos serán motivo para que se sienta feliz. No rechace una invitación, ya que lo pasará en grande.

#### LevanteTV

#### **CANAL 37 DE LA TDT**

06.30 En archivo.

08.00 Levante en directe.

08.30 Panorama Esports. 09.00 Aventurístico.

09.30 Levante en directe.

Con Arancha Ferrer.

10.00 Aventuristico.

tia.

10.30 Eva Luna. 11.15 Laia cuentacuentos.

11.30 Aventuristico.

12.00 Panorama Esports. 12.30 Aventurístico.

13.00 Cocina de familia. 13.30 Educando con Valen-

14.00 Levante en directe. Con Arancha Ferrer. Magacin que muestra la actualidad de Levante a los espectadores.

14.30 Aventurístico. Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en bicicleta, alpinismo. escalada y barranquismo, entre otros.

15.00 Panorama Esports. Espacio dedicado a los deportes nauticos en diferentes lugares de españa.

**15.30** Eva Luna

17.00 Laia cuentacuentos. 17.30 Aventurístico.

Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en bicicleta, alpinismo, escalada y barranquismo, entre otros.

18.00 Mundo natural. 18.30 Aventuristico.

> Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en bicicleta, alpinismo, escalada y barranquis-

mo, entre otros. 19.30 Levante t'aconsella. Con Beatriz Carrascosa.

Programa dedicado a dar los mejores consejos a todas las dudas de los espectadores de temas como como la salud, la economía o

problemas de leyes. 20.00 Levante en directe.

Con Arancha Ferrer. 20.30 Aventurístico.

21.00 Cocina de familia. Elena Aymerich ofrece numerosas ideas para preparar menús para toda la familia.

21.30 El reino del oso polar. 23.00 Levante en directe. Con Arancha Ferrer.

Magacin que muestra la actualidad de Levante a los espectadores.

23.30 Aventurístico.

zado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en

Programa especiali-

mo, entre otros. 23.30 Aventuristico. Programa especiali-

zado en deportes de aventura y actividades al aire libre.

bicicleta, alpinismo,

00.00 Aventurístico.

00.30 Educando con Valentia.

> Con Adolfo Serrano Chirivella y Pepe Dura Moya.



#### La 1

06.00 Telediario matinal.

08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 El gran premio de la cocina. Con Lydia Bosch y Germán

González. 15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

**16.15** El tiempo. 16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriguez.

19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez.

20.30 Aqui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo.

21.40 La Revuelta Con David Broncano.

22.50 Cine.

Tesoro del Amazonas.

00.25 Cine. Police.

01.55 La noche en 24 horas.

04.25 Noticias 24 horas.

#### La 2

08.50 Agrosfera.

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber. 10.55 La 2 express.

11.00 Documenta2.

11.50 Al filo de lo imposible.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. Sevilla: del campo a la tapa.

13.15 Mañanas de cine. Coraje, sudor y pólvora.

14.50 Curro Jiménez. La gran batalla de Anda-

lucia. 15.45 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 Grantchester.

19.45 Culturas 2.

20.15 Mi familia en la mochila. 20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

21.30 Cifras y letras.

22.00 El comisario Montalbano. Un diario del 43 y Salvo

Amato, Livia Mia. 01.40 Documentos TV. Menonitas.

02.40 Festivales de verano.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Onega. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther

Vaquero. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero. Con Pablo Motos, Invitado:

Ilia Topuria, luchador.

22.45 Hermanos. 01.00 Una nueva vida.

02.15 The Game Show.

03.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

04.00 Ventaprime.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 :Toma salami!

08.30 Callejeros viajeros. 10.20 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmargue Cuatro.

Con Manu Carreño. **15.10** El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 ;Boom! Con Christian Gálvez. 20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Losada y Mónica Sanz. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reves.

21.00 El tiempo. 21.10 First Dates

22.50 Código 10. Con David Aleman y Nacho Abad.

01.50 ElDesmarque madrugada. 02.35 The Game Show.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

07.00 Informativos Telecinco

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ánge-

les Blanco. 15.30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo y

Leticia Iglesias. 21.35 ElDesmarque Telecinco.

Con Matías Prats Chacón. 21.45 El tiempo.

21.50 Gran Hermano: limite 48 horas.

Con Jorge Javier Vázquez. 02.00 Gran Madrid Show.

02.25 ¡Toma salami! 02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

#### La Sexta

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

15.15 Jugones. Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

Con Cristina Pardo e Iñaki Lopez.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Öscar

Rincon. 21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés.

22.30 Pesadilla en la cocina 02.00 Crimenes imperfectos.

### **A Punt**

07.00 Les noticies del mati.

Con Xavier Borràs. 10.00 Bon dia, Comunitat Valenciana.

Con Mathies Muñoz.

14.00 A Punt Noticies. Migdia. Con Marta Ventura 15.15 La cuina de Morera.

13.00 La via verda.

Con Jordi Morera. 15.35 Atrapa'm si pots.

Con Oscar Tramoyeres. 16.45 Tornar a casa. 17.40 Escola d'infermeria.

18.30 En directe. Con Alex Blanquer. 20.25 Grada 20:30.

21.00 A Punt Noticies. Nit.

21.50 A la saca. Con Eugeni Alemany. 22.45 L'hora fosca. La mort de Rosa Coto Maquieira, La vidua negra

Con Amparo Fernández.

d'Alacant y L'assassi del xat. 02.00 Grada 20:30. 02.30 A Punt Noticies. Nit.

03.15 La via verda.

Con Amparo Fernández.

### Paramount Network

11.45 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Brujas desesperadas. 13.05 Colombo: Colombo va a la universidad. 15.05 Agatha Christie: Poirot: Asesinato en las caballerizas. 16.10 Los misterios de Murdoch. Smoke Gets in Your Eyes y For the Greater Good. 18.00 Los asesinatos de Midsomer. El mirón y La flor y la nata. 22.00 Martes letal: Muerte súbita. 00.25 Martes

#### **Disney Channel**

GhostForce.

letal: Kickboxer: Contrataque.

15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey, a por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15

Clan 17.05 El gran show de Baby Shark. 17.26 Milo. 17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix. 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El refugio de Audrey. 19.11 Polinópolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Héroes a medias. 20.08 Superthings Rivals of Kaboom. 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger. 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger.

#### Boing

22.05 Danger force.

16.40 Teen Titans Go. 17.34 El asombroso mundo de Gumball. 18.26 El mundo de Craig. 18.54 Beyblade X. 19.21 Teen Titans Go. 19.49 Tiny Toons: Looniversidad. 20.16 Doraemon, el gato cósmico. 21.43 Los Thunderman. 22.39 El asombroso mundo de Gumball. 23.30 Dragon Ball Super. 23.56 Pokémon: sol y luna. 00.23 Teen Titans Go. 01.09 Steven Universe. 01.54 Viajes definitivos Pokemon.

Nova

08.35 Joyas TV. 09.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 10.45 Caso abierto. Emisión de cuatro episodios. 14.30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15.00 Emanet. 16.00 Esposa joven. 17.00 La viuda de blanco. 18.45 La fea más bella. 19.45 Si nos dejan. 21.30 La ley del amor. 22.55 Cine Supernova: El becario, 01.25 Rumbo al paraiso. 03.00 Pazy: que te recuerden

#### Neox

Game Show.

como has vivido.

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.10 Modern Family. Emisión de cinco episodios. 12.30 Los Simpson. 16.15 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star. Payasadas, Todo sigue igual, Limpieza de primavera, Yiiijaaa, Orgullo tejano, Cuidado infantil, Expediente ATX y Rojo contra azul. 02.40 Jokerbet: ¡damos juego! 03.20 The

DMAX

14.06 Expedición al pasado. Tesoro hundido de las Bahamas y Héroes perdidos de la Segunda Guerra Mundial. 15.57 La pesca del oro. 17.47 Pesca radical. 18.43 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. y Peugeot 205. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Tesoros perdidos de Egipto. La muerte de Tutankamón y Secretos del Nilo. 00.24 Desmontando la historia. Emisión de dos episodios.

#### FDF

06.55 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.05 Love Shopping TV FDF. 07.35 Los Serrano: La guerra de los Martinez. 09.25 Aida. Emisión de tres episodios. 13.34 La que se avecina. 22.55 Cine: Fast & Furious V. 01.15 La que se avecina: Un micromachista, un condenado altruista y un cártel vecinal. 02.35 The Game Show. 03.15 La que se avecina. 03.45 El horóscopo de Esperanza Gracia.

02.30 Pokerstars.

09.10 Louis Vuitton America's Cup. Challenger Selection serieS.

10.10 FIFA Futsal World Cup. España-Kazakhstán.

14.00 Unicredit Youth America's

Cup. 16.30 Juegos Paralimpicos de Paris 2024.

18.55 Juegos Paralimpicos de

Paris 2024. 21.15 Vuelta Ciclista a España. Ourense Termal-Estación de Montaña de Manzaneda: La clásica ciclista española alcanza su edición 79. con un recorrido de 3265

23.00 Urban World Series. extreme barcelona. Final

> extreme barcelona. Final bmx park masculino.

#### Teledeporte

Cup.

Semifinales.

Japón-España. Cuartos de

11.40 FIFA U-20 Women's World

kilómetros repartidos en 21 etapas.

Bmx Park Femenino. 00.00 Urban World Series.

Á Pûnt



Fotograma de «L'hora fosca».

#### À Punt

#### «L'hora fosca» aborda el asesinato en 2020 de Rosa Maquieira en Benidorm

«L'hora fosca» habla hoy (22:45 h) de 'La muerte de Rosa Maquieira', el crimen que conmocionó Benidorm y toda la C. Valenciana en 2020. Los amigos de Rosa, de 57 años y minusválida, dieron la voz de alarma porque no daba señales de vida. Cuando la policía entró en el domicilio, en una zona residencial de Benidorm, se la encontraron muerta debajo de su silla de ruedas. Una presunta muerte accidental acaba siendo un asesinato que presenta muchos interrogantes . **L-EMV** 

L-EMV



Blanca Romero.

#### Telecinco

## Blanca Romero presentará el concurso de cocina «Next Level Chef»

En su primer trabajo como conductora de un programa de televisión, Blanca Romero se pondrá al frente de «Next Level Chef», el nuevo «talent show» de cocina en el que los chefs Francis Paniego, Marcos Morán y Rakel Cemicharo serán los mentores. «Next Level Chef» es la adaptación española del formato desarrollado por el chef Gordon Ramsay. El programa comenzará sus grabaciones a finales de septiembre en Dublín, donde se graban las distintas versiones del programa. L-EMV



Anna Swai, protagonista de «Shogun», alza su Emmy.

#### **Series**

#### «Shogun» hace historia y se impone con 18 Premios Emmy

El drama japonés ambientado en el siglo XVII «Shogun» recibió el domingo cuatro Emmys ampliando su récord como la serie de una temporada con más galardones de la historia, en un ceremonia en la que «Hacks» dio la sorpresa al arrebatar el premio a mejor comedia a «The Bear». «Shogun» se impuso en categorías como mejor drama, mejor actor y actriz de drama o mejor dirección, ampliando sus trofeos a 18. **EFE** 

#### **Programación**

La cadena valenciana ofrece hoy una variada programación en la que el espectador podrá encontrar espacios a la carta.

# Aventura, salud integrativa y cocina, en **Levante Televisión**

LEVANTE-EMV València

## LevanteTV

Levante Televisión ofrece este martes una programación variada en la que prácticamente todo el mundo podrá encontrar espacios a su gusto ya que se abordan muchas temáticas además de estar enfocadas a todos los públicos.

Así por un lado los espectadores más aventureros tendrán una cita ineludible con Aventurístico. Se trata de un programa de reportaies sobre actividades en la naturaleza. Una manera de comenzar a disfrutar de la espectacularidad de la escalada, el senderismo, kayak, rafting, vías ferratas, alpinismo, btt, espeleología, submarinismo, hípica, vuelo en parapente y más. Además, el programa ofrece impactantes imágenes del paisaje montañero de España y tiene un apartado enfocado a la actualidad en la cual tienen cabida los campeonatos más notorios de nuestra geografía de estas especialidades deportivas. Aventurístico tiene varias ventanas y así se podrá ver a las 9, 10, 11.30, 12.30, 14.30, 17.30, 18.30, 20.30 y 23.30 horas.

La actualidad del día llegará con Levante en Directe. Un espacio dirigido y presentado por Arancha Ferrer y que cuenta con el apoyo de toda la redacción de Levante Televisión. Las noticias de proximidad tanto de ámbito local como autonómico, son la portada del programa, sin olvidar lo más reseñable a nivel nacional e internacional. Levante en Directe además hace un repaso a los acontecimientos, actos, festividades y eventos de los pueblos de la provincia con reportajes donde los vecinos y alcaldes tienen la voz para mostrar las tradiciones más arraigadas de nuestros municipios. El programa cuenta además con una sección de entrevistas en la que expertos en diferentes materias como medicina, psicología, educación, belleza o moda analizan las tendencias del momento y ofrecen consejos a los espectadores. El mundo cultural también



El deporte de aventura tiene cabida en Levante TV.

tiene cabida con la presencia de escritores que presentan sus últimos libros, así como representantes del mundo artístico, cinematográfico y musical. La última hora del mundo del deporte tiene su protagonismo de la mano de César Molins, quien ofrece las noticias del Valencia CF, Levante UD y Valencia Basket, así como del resto del polideportivo valenciano. La previsión meteorológica en Valencia de la jornada y para los próximos días, completa el programa. Levante en Directe se puede ver a las 14 y a las 23 horas.

Tener una vida más saludable es el objetivo que se fija Mundo Natural, un espacio que tiene su espacio en Levante Televisión diariamente y en el que se tratan aspectos como la prevención de futuras enfermedades, la sensibili-

dad de nuestro sistema nervioso, la importancia de estar activos para tener un mayor bienestar, así como todo lo que engloba la salud integrativa. La cita con Mundo Natural será a las 18 horas.

Los amantes de la cocina encontrarán en Cocina Familiar un programa ideal para lograr nuevas ideas a la hora de preparar sus platos en casa. Bajo la batuta del cocinero Javier Romero, el programa confecciona diariamente platos enfocados a las familias con ingredientes asequibles y con una elaboración muy sencilla. Javier Romero ha estado al frente de diferentes empresas de restauración y catering. Desde 2012 se dedica a la divulgación gastronómica con una especialización en la comida casera. Cocina Familiar se podrá ver a las 13 y a las 21 horas. ■

Editorial Prensa Valenciana S.A. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.





# ··· Antártida y Malvinas

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Infórmate e inscríbete en:

https://www.club-viajar.es/expediciones

.....

expedicionviajar@clubmarcopolo.es 900 909 698

azulmarinoviajes.com

azulmarino

